Fundado en 1976 Año XLIX Número 17.063

EL PERIÓDICO GLOBAL

Edición Madrid 2,00 euros Lunes 15 de abril de 2024

Fútbol

Xabi Alonso lleva al Leverkusen a un título histórico en Alemania – P33



Celebraciones en el Parlamento de Irán, en Teherán, ayer tras el ataque con drones y misiles lanzado sobre Israel. DPA / EP

# Israel neutraliza el ataque de Irán y prepara su respuesta

 Teherán lanzó más de 300 drones y misiles, la gran mayoría interceptados  Los líderes occidentales condenan la ofensiva pero urgen a evitar otra escalada  El ejército israelí moviliza a miles de reservistas para actuar en Gaza

A. PITA / T. DEIROS / L. DE VEGA Jerusalén

Tras el miedo, llegó la euforia a Israel. Irán lanzó contra él la madrugada de ayer un ataque sin precedentes: más de 300 drones y misiles. Pero el 99% fueron interceptados. La operación, que se saldó sin apenas daños, era la anunciada represalia de Teherán por el asesinato israelí de siete de sus mandos militares. Israel salió airoso gracias a su sistema de defensa y con la ayuda de, entre otros, EE UU, Reino Unido y Jordania. Tras la tempestad, las miradas se posaron en la respuesta de Israel a un ataque que sumerge a Oriente Próximo en territorio desconocido. Irán pagará por ello, dijo, "en el momento adecuado". Anunció la movilización de miles de reservistas para sus "actividades operativas" en Gaza. Los líderes del G-7 y de la UE condenaron el ataque, pero pidieron evitar una escalada. —P2 A 8

-EDITORIAL EN P12

# España deja en un limbo laboral a 700 científicos que atrajo en un plan de talento

### ELISA SILIÓ Madrid

Unos 700 investigadores se instalaron hace dos años en España gracias al programa para atraer y recuperar talento María Zambrano, capitaneado por el extinto Ministerio de Universidades y sufragado con fondos europeos. Ahora esos mismos científicos están en una deriva laboral, sin poder consolidar sus plazas y pensando en hacer, de nuevo, las maletas. —P29

# Nueva York sienta a Trump en el banquillo por una causa penal

### M. A. SÁNCHEZ-VALLEJO Nueva York

Donald Trump, expresidente de EE UU y candidato en las elecciones de noviembre, se sienta desde hoy en el banquillo, con cargos penales, por el supuesto pago de un soborno a una actriz porno para comprar su silencio. El Tribunal Penal de Manhattan acoge el juicio que el político ha intentado retrasar, sin éxito. —P10

### Industria

De Chery a Zhenshi, la gran fábrica china desembarca en España –P26

Encuesta 40dB, sobre las elecciones en el País Vasco

# Bildu ganará las elecciones pero el PNV podrá gobernar con el apoyo socialista

## JOSÉ MARCOS Madrid

EH Bildu ganará las elecciones vascas del domingo a costa de un PNV que no termina de arrancar en la campaña y de la división en el espacio a la izquierda del PSE, según una encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER. La izquierda abertzale rompe el empa-

# Escaños en País Vasco

| Mayoria: 38 |       | V    |
|-------------|-------|------|
|             | 40dB. | 2020 |
| EH Bildu    | 30    | 21   |
| PNV         | 28    | 31   |
| PSE         | 10    | 10   |
| PP          | 6     | 6    |
| Vox 1       |       | 1    |
| Podemos 0   | Ī     | 6    |

te que mostraba el anterior barómetro y logra 30 escaños. El PNV obtiene 28, aunque podría mantener el Gobierno de coalición con los 10 diputados que la encuesta calcula para el PSE. La fractura entre Podemos y Sumar deja a ambas formaciones fuera del Parlamento, donde Vox aún podría conservar un asiento. —P16 Y 17



# Israel neutraliza los drones y misiles lanzados desde Irán a su territorio y debate cómo responder

El gabinete de guerra de Netanyahu concluye tras horas de reunión sin tomar una decisión sobre la respuesta a la inédita agresión, que se saldó sin muertos ni apenas daños materiales

ANTONIO PITA TRINIDAD DEIROS BRONTE Jerusalén

El Gobierno de Israel debatió ayer la respuesta al inédito ataque de Irán en la víspera, que se saldó sin muertos ni apenas daños materiales, mientras sus aliados le pedían contención para evitar que la dinámica de acción-reacción provoque una escalada bélica fuera de control. Israel amaneció con sensación de euforia por haber interceptado un 99% de los más de 300 drones y misiles de crucero y balísticos -con la ayuda de Estados Unidos, el Reino Unido y la vecina Jordania - en el primer ataque directo que recibía desde Irán tras años de guerra soterrada. Pero el país está también dividido sobre cómo actuar. Según medios locales, el gabinete de guerra dirigido por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, se reunió ayer durante horas sin decidir cómo responder a la represalia de Teherán al asesinato israelí de siete de sus mandos militares en Damasco.

El sábado, tras el ataque, se sucedieron las informaciones sobre la respuesta israelí. Iba a ser "inmimente" y "potente", según señalaron fuentes gubernamentales bajo la condición de anonimato. El presidente de EE UU, Joe Biden, habló por teléfono con el primer ministro Netanyahu. Según el medio estadounidense Axios, que cita a un alto cargo sin identificar de la Casa Blanca, Biden le trasladó que no apoyará a Israel en ningún ataque de represalia contra Irán. "Tiene una victoria. Quédese con ella", le dijo sobre el éxito de la intercepción.

Un día después, los ministros israelíes solo tenían previsto reunirse de nuevo, mientras se suavizaban los mensajes y se oían menos tambores de guerra. Un ministro clave, Benny Gantz, que proviene de la oposición a Netanyahu, afirmó que Israel exigirá a Irán que pague por el ataque

"cuando sea el momento adecuado". Y el habitualmente guerrero titular de Defensa, Yoav Gallant, subrayó la importancia de formar una alianza estratégica contra Irán.

Teherán da el asunto por concluido y viene lanzando mensajes de que, pese al carácter sin precedentes de su ataque, estaba diseñado solo para restaurar la disuasión. EE UU y Turquía, de hecho, hicieron público desde el anonimato que Washington se mantuvo en contacto con Teherán a través de Ankara para evitar que la represalia provocase una escalada bélica fuera de control, en un aparente mensaje a Israel de cara a sus próximos pasos.

El ataque -- anunciado, con drones que tardan horas en llegar y con la señal de GPS alterada para impedir el guiado de los proyectiles- provocó heridas de gravedad en a una niña, aparentemente por la caída de metralla de la intercepción de un misil. Netanyahu se jactó del bloqueo casi completo de los proyectiles: "Interceptamos, bloqueamos, juntos venceremos". En una conferencia de prensa ayer por la tarde en Teherán, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, confirmó que había avisado del ataque a sus vecinos con 72 horas de antelación.

El principal objetivo de la ofensiva parece haber sido una base aérea que resultó levemente dañada. Casi ningún proyectil llegó a territorio de Israel, que reabrió su espacio aéreo.

El portavoz militar israelí señaló que solo un puñado de misiles penetró en territorio israelí, y ningún dron. Insistió en que la venganza de Irán no era medida, pese al anuncio previo y no haber causado víctimas mortales, porque lanzó hasta 120 misiles balísticos, lo que supone un "factor de escalada" que buscaba causar un daño "mucho más significativo" del que logró. Fue su metralla y EE UU contactó con Teherán a través de Turquía para evitar una escalada

El ministro iraní de Exteriores afirma que avisó de la ofensiva 72 horas antes las intercepciones las que dejaron en Jerusalén de madrugada explosiones y estelas en el cielo, y activaron las alarmas antiaéreas.

También el presidente iraní, Ebrahim Raisí, cantó victoria. "Irán ha escrito una nueva página en la historia" al infligir "daño al enemigo sionista", que constituye "una amenaza a la estabilidad de la región", dijo en un mensaje a la nación. El mandatario enmarcó la acción de su país "en el derecho inherente a la legítima defensa". La presión sobre Israel para dejar el ataque sin respuesta creció durante la jornada. También de EE UU. "Solo diré una cosa: el presidente Biden, desde el principio de este conflicto [en octubre], ha trabajado muy duro para impedir que se convierta en una guerra regional más amplia", dijo en una entrevista el portavoz de la Casa Blanca para asuntos extranjeros, John Kirby.

También el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, defen-



# Crónica de un ataque anunciado

# **Análisis**

### ÁNGELES ESPINOSA

Irán cumplió en la madrugada de ayer su amenaza de responder al ataque contra su consulado en Damasco, atribuido a Israel. Las andanadas de misiles y drones iraníes acabaron con las especulaciones sobre qué forma adquiriría la prometida venganza, que EE UU ya daba por segura desde 24 horas antes. Es la primera vez que la República Islámica ataca directamente territorio israelí. ¿Será la chispa que desate una guerra regional? Va a depender de la respuesta de Israel, algo que probablemente esté en función de los daños causados.

A pesar de la alarma desatada en Tel Aviv, Washington y los vecinos de Israel, la operación iraní era esperada. Y hay signos de que Teherán informó de sus intenciones a varios vecinos de Israel para que pudieran advertirle y minimizar el riesgo de escalada. Incluso ha sido posible seguir a los proyectiles en directo durante buena parte de su trayectoria. De hecho, el ejército israelí llevaba preparándose para este momento desde el 1 de abril, la fecha en la que un misil contra el consulado iraní en Damasco acabó con la vida de siete altos militares, entre ellos el general Mohammad Reza Zahedi, enlace clave con la milicia libanesa de Hezbolá, el más importante y poderoso aliado de Irán en Oriente Próximo.

Como es habitual, Israel ni confirmó ni desmintió su autoría, pero pocos tuvieron duda. La enemistad entre ambos países, que se remonta al establecimiento de la República Islámica en 1979, se ha intensificado desde el atentado de Hamás del pasado 7 de octubre. Los responsables israelíes acusan a Irán de apoyar y financiar a ese grupo palestino.

No fue la primera vez que Israel atacaba directamente intereses iraníes en Siria e incluso dentro de Irán (donde se le atribuye el asesinato de varios científicos nucleares). Sin embargo, en esta ocasión el nivel del objetivo y el contexto de la guerra en Gaza ponían en un brete al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

"Atacar nuestro consulado es atacar nuestro territorio. Debe castigarse y será castigado", prometió Jamenei, quien tie-

dió la necesidad de evitar una escalada en Oriente Próximo. "Hay que controlar este proceso porque puede llegar a provocar una guerra regional de alta intensidad que nos impida acabar con la guerra en Gaza [...] No puede ser que los palestinos paguen las consecuencias de todo esto". El ataque se produjo en medio de la mayor crisis en la región en medio siglo: tras seis meses de sangrienta guerra en Gaza y de escaramuzas, cada vez más violentas, entre Israel y la milicia libanesa de Hezbolá, aliada de Teherán.

Pese a dar la respuesta por finalizada, Teherán amenaza con una acción "considerablemente más severa" si Israel "comete otro error", en palabras del jefe del Estado Mayor iraní, el general de división Mohammad Bagheri, en una entrevista con la agencia oficial IRNA. Bagheri justificó la represalia en que Israel atravesó varias "líneas rojas" con el bombardeo en Damasco y su país



Benjamín Netanyahu (segundo por la derecha), ayer con su gabinete de guerra en Tel Aviv. A. B.-G. (DPA)

no podía tolerarlo "de ninguna manera". El jefe de Estado Mayor argumentó que tiene "10 veces más capacidad de [lanzar] misiles y drones" de la empleada y que ha "intentado llevar a cabo" el ataque "de forma que la población y los centros económicos no resultaran afectados". Irán cerró hasta

hoy al tráfico aéreo en todos sus aeropuertos.

Toda la atención está pues ahora en Netanyahu, que había dejado claro que iría directamente a por Irán si era atacado en su territorio, y en el papel de EE UU, arrastrado a implicarse en un conflicto que no deseaba.

De hecho, Irán y Estados Unidos se mantuvieron en contacto durante los días previos al ataque por intermediación de Turquía para evitar que la represalia iraní contra Israel provocara una escalada bélica fuera de control, según explicaron a EL PAÍS dos fuentes gubernamentales turcas, informa desde Estambul Andrés Mourenza. Un alto funcionario de la Casa Blanca lo confirmó ayer a varios medios, con la condición del anonimato. Fue a través de la embajada suiza en Teherán, que representa los intereses estadounidenses en suelo iraní, informa desde Nueva York María Antonia Sánchez-Vallejo.

En una conversación telefónica el miércoles, el director de la CIA, Bill Burns, encargó al jefe de los servicios secretos turcos, Ibrahim Kalin, que ejerciera de "intermediario" en las conversaciones a varias bandas respecto a los planes de Irán de tomar represalias contra Israel. Después de ello, Kalin mantuvo contactos con las autoridades iraníes y con el grupo palestino Hamás, explicó la fuente.

Por otro lado, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, mantuvo conversaciones a dos bandas

Funcionamiento del sistema antimisiles, visto ayer desde la localidad israelí de Ashkelon. AMIR COHEN (REUTERS)



Hay que controlar este proceso porque puede ser una guerra regional de alta intensidad"

# Josep Borrell

Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores

con su homólogo estadounidense, Antony Blinken, y con el jefe de la diplomacia iraní, Hosein Amir Abdolahian. "A través de nosotros [Blinken] transmitió a Irán que su respuesta [a Israel] debería producirse dentro de ciertos límites", explicó una fuente diplomática turca. Esta fuente señaló que Irán adelantó a Turquía las diferentes posibles respuestas que barajaba contra Israel y que respondió a Estados Unidos - siempre a través de Ankara— que su operación se limitaría a ser "una respuesta al ataque israelí de su embajada de Damasco" y que "no iría más allá".

El ejército israelí prorrogó hasta hoy las nuevas instrucciones para la población que decretó justo antes del ataque: la cancelación de las actividades educativas en todo el país y la limitación de las reuniones en zonas verdes a 1.000 personas. Además de reabrir su espacio aéreo, levantó la orden a los residentes de permanecer cerca de espacios protegidos en lugares como Nevatim (con una base aérea que resultó levemente dañada), Dimona (que alberga la central nuclear donde se presume que desarrolla armamento atómico) o Eilat, en la punta sur del país, contra la que los hutíes habían lanzado drones desde Yemen en los meses previos.

Los llamamientos en los últimos días a la contención y el contundente "No [lo hagan]", pronunciado el viernes por Biden como advertencia a Teherán, no impidieron el ataque. La jornada había comenzado con una acción comedida de Irán sin causar heridos ni atacar territorio israelí. La Guardia Revolucionaria abordó en el estrecho de Ormuz un barco con 25 tripulantes, uno de cuyos propietarios es un empresario israelí.

Era, sin embargo, un golpe muy débil comparado con un ataque tan provocador (contra altos mandos militares y en un edificio consular en otro país) como el que había ejecutado Israel. Teherán venía señalando que no quería una guerra, pero tampoco dejar pasar por completo el ataque. Le haría mostrarse como débil o acobardado, lo que le colocaba ante un ramillete de malas opciones. La escogida, un ataque directo sin precedentes, introduce a la región en territorio desconocido, con posibles ramificaciones en otros lugares donde Teherán cuenta con aliados.

Israel, de hecho, gestionaba principalmente hasta ahora su enfrentamiento con Teherán a través de asesinatos de científicos nucleares, ciberataques o bombardeos contra sus fuerzas o aliados en otros países, como Siria o Líbano. E Irán solía rehuir el conflicto directo para actuar a través de sus aliados, como Hezbolá en Líbano, otras milicias en Irak y Siria, los hutíes en Yemen y -aunque con vínculos menos fuertes- Hamás, el grupo islamista que lanzó el ataque del 7 de octubre.

Tras el 7 de octubre, su jornada más letal en 75 años de historia, Israel ha dado señales de querer transformar la "ecuación de seguridad" (como la suele denominar) en Oriente Próximo. Ya venía pisando el acelerador contra Hezbolá, bordeando el desencadenamiento de una guerra total, cuando lanzó el bombardeo en Damasco hace dos semanas, que subía ostensiblemente el riesgo de conflicto. Tras el ataque del sábado, la incógnita es dónde considerará que ha "restaurado su disuasión" y adónde quiere llevar la "ecuación de seguridad".



ne la última palabra en los asuntos de seguridad nacional. Tras seis meses de una exaltada retórica antiisraelí que no se ha traducido en un apoyo efectivo a Hamás, no responder a esa afrenta hubiera deteriorado la imagen de la República Islámica entre sus aliados (el llamado eje de resistencia que integran Hezbolá, Hamás, las fuerzas de movilización popular iraquíes, varios grupos sirios y los hutíes de Yemen). Pero sobre todo, corría el riesgo de abrir una brecha dentro del régimen, donde la Guardia Revolucionaria, que es el verdadero poder tras los ayatolás, pedía una respuesta contundente.

Al mismo tiempo, Jamenei se enfrentaba a un dilema. Desde el inicio de la gue-



Lanzamiento de un dron en Irán. DPA

Se trata de la primera vez que la República Islámica golpea directamente en territorio israelí

Hay señales que apuntan a que Teherán ha calibrado su respuesta para evitar una escalada rra en Gaza, su diplomacia se ha esforzado en dejar claro que Irán no tenía interés en una guerra regional. Sus jefes militares saben que detrás de Israel está EE UU y que la intervención de este pondría en peligro el régimen.

De ahí que se hayan tomado dos semanas en calibrar el alcance de su respuesta (y el preaviso de la misma que al parecer recibieron Irak y Jordania, cuyo espacio aéreo sobrevolaron los misiles y drones iraníes, y que sin duda comunicaron a Washington) en un intento de limitar la posibilidad de desatar la ira israelí y una escalada de consecuencias impredecibles. Aún es pronto para saber si lo ha conseguido. Los sistemas antiaéreos y los aviones de EE UU, el Reino Unido y Jordania abatieron 170 drones y 30 misiles de crucero. Solo llegaron a suelo israelí unos pocos de los más de 120 proyectiles balísticos disparados

# Los cazas aliados, claves para el escudo de Israel

### A. P. Jerusalén

En 1991, cuando una coalición liderada por Estados Unidos bombardeó Irak tras la invasión de Kuwait, Sadam Husein respondió con el lanzamiento de misiles contra Israel, el más cercano y tanto entonces como hoy gran aliado de Washington en Oriente Próximo. Murió más gente por ponerse mal las máscaras antigás que por los proyectiles, pero convenció al país de la necesidad de impulsar un potente sistema de defensa antimisiles que le permitió el sábado -con la indispensable ayuda de sus aliados y la ventaja de que Irán renunció al efecto sorpresa y avisó a sus vecinos para mitigar la represalia-interceptar el 99% de los más de 300 drones y misiles que lanzó Irán, según el ejército israelí. Los proyectiles también fueron lanzados desde Irak, Siria y Yemen, donde Teherán cuenta con milicias aliadas. Las Fuerzas Armadas israelies desplegaron en el aire decenas de aviones para interceptar-

Acabado ya el ataque, el portavoz del ejército de Israel, Daniel Hagari, señaló ayer que Irán utilizó unos 170 drones y todos fueron interceptados. Se trata de los Shahed 136, un aparato de 3,5 metros de largo, fácil de fabricar y eficaz en la guerra de Ucrania, para la que Teherán se los proporciona a Rusia. Sin embargo, es también fácil de detectar e incapaz de superar los 180 kilómetros por hora. Por ello, necesitaba varias horas para recorrer los 1.000 kilómetros que separan Irán de Israel. Esto permitía monitorearlos con facilidad y convertía su lanzamiento más en una demostración de músculo que en una baza táctica.

Irán también lanzó alrededor de 30 misiles de crucero, de los que no llegó ninguno, y más de 120 balísticos. "Unos pocos" de estos últimos llegaron a Israel, señaló ayer el portavoz militar. Los misiles de crucero, que vuelan a escasa altitud y pueden maniobrar durante la trayectoria, tardaron hasta dos horas. Los balísticos, que lo hacen en forma de campana, alcanzan más altitud y se aceleran en la fase final por la fuerza de la gravedad, aunque son más imprecisos. Necesitaron apenas 12 minutos en llegar a Israel.

El Instituto de Estudios de la Guerra, centro estadounidense de análisis de conflictos, asegura que la combinación de misiles balísticos y de crucero, así como su lanzamiento desde distintos países, estaba pensada para "confundir y abrumar las defensas antiaéreas de Israel". Es, añade, una estrategia similar a la que emplea su aliada Rusia en Ucrania contra

# El ataque de Irán a Israel

En la noche del sábado al domingo, Teherán y milicias aliadas lanzaron más de 300 drones y misiles sobre territorio israelí.

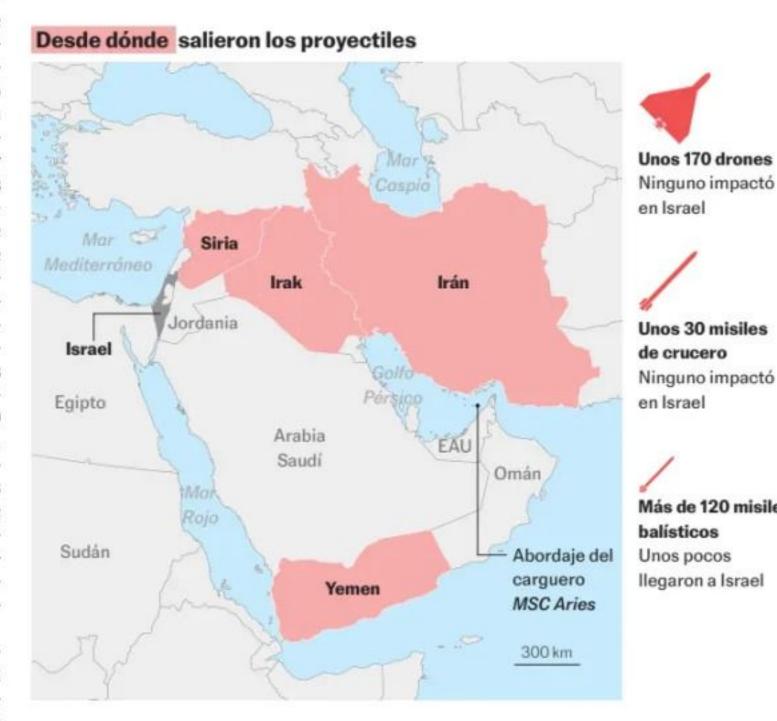



# El dron Shahed-136

Se trata de una aeronave no tripulada, fabricada por Irán, para atacar objetivos a larga distancia. Rusia las utiliza en la guerra contra Ucrania.



# La Cúpula de Hierro

Para contrarrestar la amenaza de los cohetes, Israel desarrolló un sistema de defensa aérea que desplegó en 2011. El coste de cada misil defensivo está entre 95.000 y 140.000 euros.

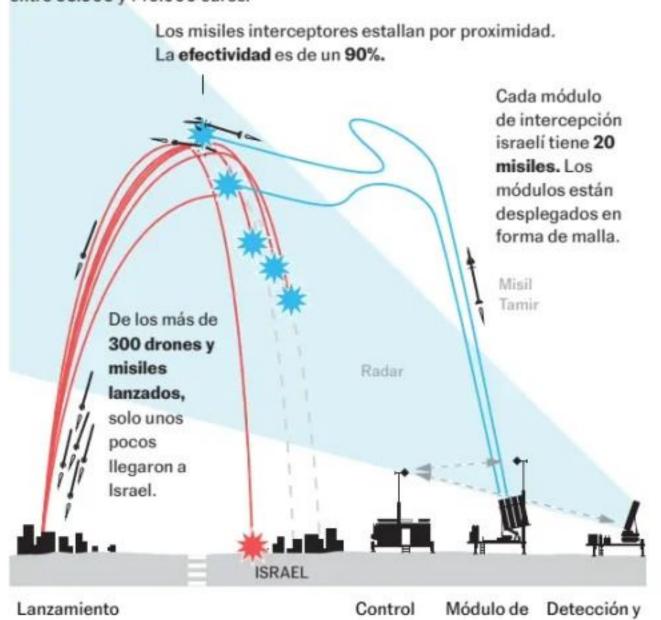

Fuente: Agencias, IDF (Fuerzas de Defensa de Israel), GlobalSecurity.org, The Washington Post y elaboración propia.

los sistemas de defensa de fabricación occidental. El sistema de defensa antimisiles israelí es de varias capas. El sistema Arrow intercepta misiles balísticos, tanto en el espacio como en la parte superior

de la atmósfera. Otro, Honda de

David, permite bloquear drones y cohetes o misiles balísticos y de crucero de corto alcance (de entre 100 v 200 kilómetros). El más conocido hasta el ataque de Hamás el 7 de octubre era la Cúpula de Hierro, diseñado para drones y proyectiles más pequeños y lanzados desde territorios cercanos. La respuesta conjunta muestra la importancia para Israel de sus aliados. EE UU, el Reino Unido y la vecina Jordania (con quien firmó un acuerdo de paz en 1994) avudaron a derribar decenas de proyectiles antes de entrar en territorio israelí, también en Siria e Irak. Francia también apoyó en la defensa del ataque, lanzado en represalia por el atentado contra un consulado iraní en Damasco.

RODRIGO SILVA - NACHO CATALÁN / EL PAÍS

intercepción seguimiento



Un grupo de personas caminaba ayer bajo un mural antiisraelí en una calle de Teherán. MAJID ASGARIPOUR (REUTERS)

Los expertos creen que Teherán busca recuperar el equilibrio en la región

# Irán cruza una línea roja para ganar fuerza en Oriente Próximo

T. D. B.

### Jerusalén, enviada especial

Los enormes carteles colgados de los edificios de Teherán son un medio de propaganda para el régimen islámico de Irán desde 1979. Ayer, un inmueble de la plaza de Palestina de la capital iraní amaneció cubierto con una enorme pancarta que mostraba una bandera israelí desgarrada ondeando frente a una lluvia de misiles. "La próxima bofetada será más fuerte", decía el cartel, en persa y en hebreo.

Ese mensaje es la plasmación gráfica de declaraciones como las del jefe de Estado Mayor iraní, el general de división Mohamed Bagheri, que ha amenazado con una acción "considerablemente más severa" que la andanada de drones y misiles de la madrugada de ayer si Israel toma represalias contra Irán. Este militar, el presidente iraní, Ebrahim Raisí, y los miembros de la misión de Irán ante Naciones Unidas forman parte de una lista de responsables que han subrayado que su país actuó en "legítima defensa".

Sin embargo, el ataque traspasó una línea roja; la de golpear en territorio de Israel. Por su parte, Irán cree que quien ha atravesado límites que considera intolerables es Israel. Como sucedió, sostiene, el 1 de abril. Aviones israelíes bombardearon ese día el recinto de la Embajada de Irán en Siria y asesinaron a un general de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Reza Zahedi, y a otras 15 personas.

Ese bombardeo fue solo el último hasta ahora. El pasado 25 de diciembre, Israel había matado, lanzando misiles contra su casa de Damasco, a otro general iraní de la Guardia Revolucionaria, Razi Mousavi. Tres días después, a otros 11 miembros de ese cuerpo, también en la capital siria. El 20 de enero, al jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria en Siria, el brigadier general Sadegh Omidzadeh, y a su adjunto, además de a tres de sus asesores.

"Cuando matas a un general en un edificio diplomático llevas la confrontación a otro nivel", recalca Rouzbeh Parsi, jefe del Programa para Oriente Medio y

el Norte de África del centro de estudios Instituto Sueco de Asuntos Internacionales. Cuando Irán trató de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenara el ataque, tres miembros permanentes del organismo con derecho a veto -Estados Unidos, Reino Unido y Francia- se opusieron y afearon a Teherán su respaldo a milicias proiraníes en Irak y Siria, a Hezbolá en Líbano y a los hutíes de Yemen. Ese mismo reproche se lo han dirigido los países del G-7, en un comunicado en el que condenan su ataque a Israel.

Irán no es una democracia y exhibe un nefasto historial de violaciones de derechos humanos. Israel solo es una democracia para los judíos, mientras que a los palestinos les impone un régimen que ONG como Amnistía Internacional y Human Rights Watch definen como un apartheid. Afronta, además, un caso de posible genocidio en el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU por su guerra en Gaza, en la que ya han muerto casi 34.000 personas, según el Ministerio de Sanidad de la Franja gobernada por Hamás. Sin embargo, Israel cuenta con un apoyo "inquebrantable" de Estados Unidos, mientras que Washington considera a Irán un Estado patrocinador del terrorismo.

El ataque israelí contra el complejo diplomático iraní en Damasco convenció a Teherán de que "su capacidad de disuasión" estaba siendo cuestionada al no responder a esos asesinatos israelíes sucesivos, recalca el analista hispanoiraní Daniel Bashandeh.

Con ese ataque —revelado con anticipación por los medios oficiales iraníes—, que solo ha causado daños materiales menores y herido de gravedad a una niña palestina, Irán está lanzando "un aviso" a Israel y a la comunidad internacional, afirma Bashandeh. Esa advertencia es que a partir de ahora responderá a las agresiones y se "abrirá a ataques selectivos directos", como el de esta madrugada en Israel. El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami, lo ha resumido así: "Hemos decidido poner en marcha una nueva ecuación [con respecto a Israel]. A partir de ahora, todo asalto a nuestro pueblo, nuestras propiedades o nuestros intereses desencadenará una respuesta recíproca desde el territorio de la República Islámica de Irán".

El ataque con drones y misiles contra Israel asienta también la "credibilidad interna" del régimen frente a la base de la población que aún lo apoya, según Bashandeh, a pesar del empobrecimiento de los iraníes, de la corrupción, y de la opresión que, en el caso de las mujeres, tiene como símbolo la imposición del velo. A su vez, "sirve para que el líder supremo, ayatolá Ali Jamenei, y su círculo refuercen la línea dura del régimen y el apoyo interno de la élite militar, la Guardia Revolucionaria". Irán busca "recuperar el equilibrio de fuerzas en la región", sostiene el analista.

Desde prácticamente el inicio del ataque, cuando la misión de

"El ataque asienta la credibilidad interna del régimen", considera un analista

"La próxima bofetada será más fuerte", se lee en un cartel de la capital iraní Irán ante la ONU afirmó que con esta operación daba por finiquitada su venganza por el asesinato del general Zahedi, Teherán trató de subrayar el carácter medido de esa respuesta que Rouzbeh Parsi describe como "coreografiada": primero, el aviso a los países del entorno en la región con 72 horas de antelación, según el ministro iraní de Exteriores; después, el anuncio del lanzamiento de drones que tardarían unas horas en impactar. Por último, los misiles.

## Sin Estados Unidos

Esos proyectiles son el principal argumento del portavoz militar israelí, Daniel Hagari, para negar que el ataque haya sido limitado. Hagari ha subrayado que Irán lanzó hasta 120 misiles balísticos, un "factor de escalada" que buscaba causar un daño "mucho más significativo" del que logró. Su narrativa apunta a que Israel trata de posicionarse como el único con derecho a esa "legítima defensa" que también invoca Irán. Subrayando la gravedad de la agresión, Hagari resaltó el logro que representa para el país y sus aliados el haber interceptado el 99% de los misiles y drones iraníes.

A juzgar por su relato y el del Gobierno iraní, el conato de guerra de ayer solo tiene vencedores. También los responsables iraníes cantan victoria, mientras sigue en el aire una posible respuesta israelí que podría arrastrar a ambos a un conflicto regional en el que Estados Unidos ha dado muestras de no querer implicarse.

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha dicho ya a Netanyahu que no le apoyará en una represalia contra Irán. "Si los israelíes muestran moderación, entonces todo el mundo se irá a casa fingiendo ser el vencedor y se considerará que Irán ha llevado a cabo una jugada inteligente. Si los israelíes se niegan a seguir ese juego y hay una escalada que desemboque en una guerra abierta, todo el mundo dirá que Teherán ha cometido un error", destaca Parsi.

Este sábado, Vali Nasr, experto en Irán de la Universidad Johns Hopkins (Maryland), reconocía en la red social X: "Irán ya ha obtenido varias victorias. Europa y los Estados del Golfo se han encontrado en la situación indeseable de pedir moderación a Irán, lo que les impone la responsabilidad de frenar también la respuesta de Israel (...). Esto contribuye en gran medida a lograr el objetivo de Irán de establecer un sistema de disuasión con Israel".

Mientras llega —o no— esa reacción israelí, el Irán oficial da muestras de alborozo. Mohammad Marandi, un intelectual que ejerce de portavoz oficioso del régimen y a quien se considera muy cercano a la línea dura de la República Islámica, se jactó ayer de que el ataque había sido "una pequeña bofetada en la cara" de Israel.



Imagen de la reunión virtual del G7 ayer, compartida en X por el presidente del Consejo de la UE. REUTERS

# La comunidad internacional urge a evitar otra escalada en la región

Los líderes occidentales condenan la agresión de Teherán pero piden contención a todas las partes

S. AYUSO M. A. SÁNCHEZ-VALLEJO Bruselas / Washington

Europa y sus aliados condenaron ayer sin ambages el ataque de Irán contra Israel, una agresión sin precedentes que, como han advertido sus líderes políticos, amenaza con extender más aún el conflicto regional desatado tras el ataque de Hamás de octubre y la contraofensiva israelí en Gaza, que también instaron a concluir. De ahí que las condenas fueran mayoritariamente acompañadas de llamamientos a la máxima "contención" de todas las partes.

Reunidos de forma virtual ayer, los líderes del G-7 expresaron su condena "enérgica" al ataque iraní y su "pleno apoyo a la seguridad de Israel", según una declaración conjunta emitida por la presidencia italiana de turno. Los mandatarios de Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Estados Unidos, así como de la UE -que participa en los encuentros— insistieron en "la necesidad de evitar una mayor escalada, invitando a las partes a abstenerse de acciones destinadas a exacerbar la tensión en la región", para lo que llaman también a un alto el fuego en Gaza unido a la "liberación de rehenes" de Hamás y el acceso de la ayuda humanitaria a los palestinos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, indicó que Bruselas va a "reflexionar sobre sanciones adicionales contra Irán", que estarán dirigidas "específicamente a sus programas de drones y misiles".

Además del G-7, ayer se reunió de emergencia el Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que el alto responsable para Política Exterior de la UE, Josep Borrell, convocaba a un encuentro virtual para mañana a los ministros de Exteriores de la Unión. En un comunicado en nombre de toda la UE, Borrell dijo que la Unión "condena en los más duros términos" los ataques, que suponen una "escalada sin precedentes y una amenaza a la seguridad regional". La UE "reitera su compromiso con la seguridad de Israel" aunque, a la par, subraya que, "en esta situación regional altamente tensa, una nueva escalada no va en interés de nadie", por lo que llama a "todas las partes a ejercer la máxima contención".

También la OTAN pide prudencia: "Condenamos la escalada de Irán; hacemos un llamamiento a la moderación. (...)Es vital que el conflicto en Oriente Medio no se

Macron y Scholz acusaron a Irán de desestabilizar la región

El G-7 y el Consejo de Seguridad de la ONU se reunieron ayer de emergencia

descontrole", declaró su portavoz, Farah Dakhlallah.

CONFLICTO EN ORIENTE PRÓXIMO

La escalada del conflicto provoca escalofríos en Europa, amenazada también por la guerra en Ucrania. "La respuesta de todos los líderes internacionales exige responsabilidad y contención. Debemos aprender de la historia y hallar una forma de resolver los conflictos por la vía diplomática, evitando a toda costa una escalada aún mayor", subrayó el presidente español, Pedro Sánchez. También la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su "profunda preocupación por una mayor desestabilización de la región" y aseguró que se está "trabajando para evitarla".

"Alemania va a hacer todo lo posible para que no se produzca una nueva escalada en Oriente Medio. No podemos más que advertir a Irán", afirmó el canciller Olaf Scholz. El presidente francés, Emmanuel Macron, acusó a Irán de intentar "desestabilizar la región" y, como Scholz, subrayó su "solidaridad con el pueblo israelí". "Francia trabaja con sus aliados en la desescalada y llama a la contención", aseguró. El tono de Scholz y Macron no gustó a Teherán, que ha llamado a consultas a los embajadores de Francia, Alemania y Reino Unido, según la agencia semioficial iraní ILNA. Antes, el primer ministro británico, Rishi Sunak, había acusado a Irán de "sembrar el caos en su propio patio trasero".

También el papa Francisco pidió "detener cualquier acción que pueda alimentar una espiral de violencia que eleve el riesgo de arrastrar a Oriente Próximo a un conflicto aún mayor".

La ciudad vieja recupera la normalidad tras el ataque, que sorprendió a judíos, musulmanes y cristianos

# Calma, turistas y rezos tras una noche insólita en Jerusalén

L. DE V.

Jerusalén, enviado especial

"Jesús protege a Jerusalén", asegura Jason, un peregrino indonesio de 29 años en plena Vía Dolorosa. Lo celestial y lo terrenal fueron más que nunca de la mano en la ciudad santa durante el ataque desde Irán con drones y misiles en la madrugada del domingo, pocas horas después de la llegada de Jason. A pesar de los más de seis meses de guerra transcurridos, se trata de una agresión inédita. La mayoría pensaba, en un territorio acostumbrado a la convulsión, que Jerusalén, sagrada para judíos, cristianos y musulmanes, quedaría fuera de la trayectoria de los proyectiles. Pero, más allá de la sorpresa tras el ataque, sin muertos ni daños

Jason discurre por los callejones de la Vía Dolorosa, por donde Jesús cargó la cruz, junto a otros 38 compatriotas en dirección al Santo Sepulcro. Se cruzan con un grupo de cristianos llegados de la India a los que acompaña el padre Jerish, salesiano de esa nacionalidad, aunque residente en Jerusalén, durante las diferentes estaciones del Vía Crucis por el barrio cristiano y musulmán.

Ninguno de los consultados afirma haber pasado miedo. Anne, un cristiano de 72 años llegado desde Países Bajos, avanza junto a su mujer, Betty, de 71. Permanecieron durante una media hora en el refugio habilitado en el edificio donde se hospedan hasta final de abril y que, después, les costó conciliar el sueño. Él abre



Varios judíos rezaban ayer en el Muro de las Lamentaciones. L. DE V.

materiales, a primera hora de ayer reinaba la calma entre los muros de la ciudad vieja. Sin importar la religión que profesen, no son pocos los que, como el indonesio Jason, se aferran a su fe y sus creencias para explicar que el amparo divino mantuvo intacta a la ciudad. Así, los comercios y cafetines abrieron como cualquier otro día, aunque los vecinos y tenderos comentaban de soslayo lo movido de la noche.

Algunos, sin embargo, ni se levantaron de la cama cuando a la 1.45 del domingo (una hora menos en la España peninsular) empezaron a sonar las alarmas y el cielo se iluminó con los proyectiles iraníes y con la respuesta del sistema antiaéreo israelí. El ataque, anunciado desde algunas horas antes, hizo que, cuando se activaron las sirenas, otros se instalaran durante un rato en refugios que hay en cada edificio o vivienda antes de acostarse de nuevo tras comprobar que la ofensiva había sido de apenas unos minutos.

las manos con las palmas hacia el cielo y recurre a la Biblia y a explicaciones sobrenaturales.

La sonrisa no desaparece del rostro de Sudarshani, una mujer de 36 años llegada desde Sri Lanka hace solo un mes para trabajar como cuidadora con una familia israelí en Bet Shemesh. Ha viajado desde esa localidad a una treintena de kilómetros para asistir a una ceremonia de rito budista. Como la inmensa mayoría de los consultados - muchos prefieren solo dar su nombre-asegura no estar atemorizada. Tampoco Mazen Izhiman, de 65 años, que regenta intramuros un establecimiento donde se tuesta y prepara café desde 1921. La ofensiva le pilló dormido, pero está casi seguro de que no irá a más. "Israel está arropado por EE UU y Europa", argumenta. La ofensiva iraní tampoco ha hecho mella en la normalidad en torno al Muro de las Lamentaciones. "Pensábamos que no iban a atacar aquí en Jerusalén", reconoce Jacques, francés de 45 años.



El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homologo iraní, Ebrahim Raisí, en Teherán en 2022. REUTERS

ANDREA RIZZI

# La pesadilla de la conexión de frentes bélicos en Europa, Oriente Próximo y Asia-Pacífico

rán lanzó en la noche del sábado su respuesta al reciente ataque de Israel contra un consulado de la República Islámica en Siria. El episodio es un nuevo, grave paso en una peligrosa escalada bélica en Oriente Próximo. Pero la confrontación entre Israel e Irán no tiene solo una dimensión regional. Es también un agitador de un panorama global con un conflicto desbocado en Europa y un marco de inquietantes tensiones en Asia-Pacífico con líneas de interconexión más o menos visibles que complican el escenario. Las meras modalidades de la ofensiva bélica iraní, una multitud de drones desplegados simultáneamente, tal y como Rusia hace contra Ucrania precisamente con aparatos de fabricación iraní, es un recordatorio de esas interconexiones.

El atlas ofrece un mensaje muy claro. Por un lado, la cada vez más estrecha coordinación de potencias asiáticas: China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Rusia, por supuesto, tiene buena parte de su territorio en Europa, pero geopolíticamente se halla alineada con los regímenes asiáticos. Recibe armas de Irán y Corea del Norte y apoyo económico y político de China. No hay tratados formales de mutua defensa entre esos países, pero sí hay un paulatino, consistente cierre de filas.

Por otro lado, rodeando esa conexión de regímenes en la masa asiática, se perfilan en el atlas las alianzas de potencias democráticas, con EE UU como gran conector de la vertiente europea —con los socios de la OTAN y la UE— y de Asia-Pacífico, con países como Japón, Corea del Sur, Australia. En este lado también se mueven muchas cosas. Washington estrecha filas con sus aliados de Asia-Pacífico, reforzando tratados, impulsando nuevos proyectos como el Aukus. Esta misma semana estuvieron en la Casa Blanca los líderes de Japón y Filipinas. Pekín observa enfurecida estas maniobras.

No nos hallamos ante un pulso entre dos bloques definidos. El oriental no es No hay tratados de mutua defensa entre Pekín, Moscú, Teherán y Pyongyang, pero sí un cierre de filas

En geopolítica, las situaciones de alto estrés abren el margen a imprevistos y errores

formal. El occidental, sí, pero tampoco hay posiciones unívocas en él. Pero sí se perfila una enorme, tensa competición entre regímenes autoritarios y democracias. En este contexto problemático, hay que tener en el radar el riesgo de la apertura de un tercer frente en Asia-Pacífico, lo que representaría una auténtica pesadilla geopolítica. Esto

no es probable. Pero, tal y como se están desarrollando las relaciones internacionales, sería un grave error no reflexionar sobre la posibilidad. Esto es, el riesgo de que alguien en esa zona piense que, mientras EE UU y los europeos sostienen un esfuerzo en los frentes de Ucrania y Oriente Próximo, puede ser buen momento para avanzar sus intereses en Asia-Pacífico.

No faltan puntos de fricción en esa región. Filipinas, precisamente, afronta uno de ellos, con graves encontronazos en los últimos días con la guardia costera china a cuenta de aguas disputadas. Por supuesto, hay mucho más. Desde el asunto más trascendental de todos —el objetivo de Pekín de conseguir la reunificación de Taiwán hasta los espeluznantes bandazos de la nuclearizada Corea del Norte.

La apertura de un tercer frente no es probable. La lógica induce a pensar que China, el actor clave, no tiene interés racional en ello. Washington y Pekín han dado muestras en los últimos meses de tener la voluntad de poner un suelo al fuerte deterioro de sus relaciones. Lo probable es que incluso Corea del Norte no tenga interés en acciones disruptivas. El problema es que en geopolítica las situaciones de alto estrés abren un mayor margen a imprevistos, errores de cálculo o comunicación, acciones descontroladas de fragmentos minoritarios. La historia lo enseña, y el caso de la escalada en Oriente Próximo lo demuestra.

Irán es un régimen autoritario con gravísimas responsabilidades a cuestas, pero es bastante evidente que en estas circunstancias no ha buscado una escalada regional del conflicto. EE UU también se ha esforzado claramente por evitar escaladas.

Pero, cuando se desatan dinámicas de tensión, las cosas pueden salirse de control, por accidente, porque algún actor decide que le conviene. En Oriente Próximo, Benjamín Netanyahu tiene interés en la persistencia del conflicto porque de ello depende su permanencia en el poder. Asimismo, los hutíes, aliados de Irán, han mantenido una actitud beligerante que responde más a sus intereses que a las órdenes de Teherán. No es probable que esto pase en Asia-Pacífico. Sólidos intereses empujan en otra dirección. Pero es preciso incluir en la ecuación una variable de riesgo mayor que en el pasado, no descartar que alguien pueda estar sopesando iniciativas atrevidas si los frentes de Europa y Oriente Próximo se deterioran y EE UU y los europeos siguen lastrados por grandes esfuerzos en ellos.



Con la nueva PAC

# apostamos por lo nuestro

Daniel Castiñeiras, agricultor



Infórmate en: www.mapa.gob.es #UnaPACparaTodos





# Israel prepara dos nuevas brigadas de reservistas para reforzar el frente

El Ejército ataca una columna de desplazados palestinos que volvían a sus casas en el norte de la Franja y causa al menos un muerto

L. DE V. Jerusalén, enviado especial

Mientras el Gobierno de Israel sopesaba una respuesta al ataque de Irán, el ejército anunció ayer que prepara a "aproximadamente" dos brigadas de reservistas para reforzar el frente de Gaza, según un comunicado. La decisión "permitirá continuar el esfuerzo y la preparación para defender el Estado de Israel y mantener la seguridad de los residentes". Las brigadas suelen estar formadas por entre 3.000 y 7.000 soldados.

El anuncio tuvo lugar una semana después de que el ejército retirara una parte importante de sus efectivos del sur de la Franja para preparar el que quieren que sea último golpe de la operación militar: el asalto de Rafah, localidad del extremo sur, fronteriza con Egipto. Allí se refugian cerca de millón y medio de gazatíes, muchos de ellos desplazados varias veces a lo largo de la contienda. Los focos que centran la atención de los acontecimientos bélicos se dirigen hacia la respuesta armada de Irán contra Israel. En Gaza, como en Cisjordania, tuvieron lugar algunas escenas de

júbilo en la calle de palestinos que celebraban el lanzamiento de drones y misiles por parte de

Teherán, que apoya a Hamás. Pero la realidad es que, más allá de las medidas derivadas del ataque de Irán, el principal frente de la guerra sigue su curso en la franja de Gaza. Allí, en las últimas 24 horas, murieron 43 personas y más de 60 resultaron heridas, según anunciaron ayer fuentes sanitarias del Gobierno de Hamás, que elevaron el total de víctimas mortales por los ataques de Israel hasta las 33.729. Además de los bombardeos, el ejército israelí atacó a una columna de civiles que trataban de regresar a sus hogares en el norte del enclave.

Las trayectorias de los proyectiles que surcaron el cielo llegando desde Irán o desde las baterías antiaéreas israelíes pudieron verse desde el interior de Gaza en la madrugada del domingo, como confirmaron algunos vídeos. En ellos se ve a decenas de personas observando el ataque ordenado por Teherán. Algunos intentaban identificar si las luces correspondían a drones o misiles iraníes o a las defensas de Israel que trataban de derribarlos, como ocurrió en la inmensa mayoría de los casos. Bajo el paraguas de Irán, milicias como la de Hezbolá en Líbano o los hutíes en Yemen, que combaten también a Israel y defienden a Hamás, se sumaron al ataque.

El movimiento fundamentalista palestino aplaudió la agresión iraní. Según un comunicado, se trata de "un derecho natu-



Palestinos desplazados intentaban ayer regresar a sus hogares en el norte de Gaza. RAMADAN ABED (REUTERS)

ral y una respuesta merecida" al tiempo que expresaba su deseo ataque israelí contra un edificio consular en Damasco (Siria) el 1 de abril, en el que murieron siete militares de la Guardia Revolucionaria. Por su parte, la Yihad Islámica, otro grupo islamista radical palestino sustentado por Irán, también defendió el ataque de la madrugada del domingo.

"Tenemos la esperanza de que si Irán o cualquier otro país entra en la guerra, la solución para Gaza podría estar más cerca que nunca", dijo Abu Abdallah (este es su apodo), un residente de 32 años, a la agencia Reuters al

de que EE UU se implicase para resolver el conflicto.

A lo largo de la jornada de ayer hubo también ataques de las tropas israelíes sobre una columna de miles de civiles que trataban de regresar a sus casas en el norte de la Franja tras meses como desplazados forzosos. El ejército considera que se desplazan impulsados por "rumores" que son "falsos y completamente infundados", pues se mantiene la prohibición de paso a los habitantes por las dos vías principales que atraviesan el enclave, Salahadín y Rashid, según dijo Avichay Adraee, portavoz militar israelí en la red social X. "Por su seguridad, no se acerque a las fuerzas que allí actúan. La zona del norte de la franja de Gaza sigue siendo una zona de guerra y no permitiremos el regreso a ella", añadió Adraee sin referirse al número de víctimas. El Ministerio de Sanidad gazatí anunció la muerte de una persona, mientras que la agencia de noticias Wafa elevaba a cinco la cifra de palestinos muertos a manos del ejército mientras regresaban a sus hogares.

LLUÍS BASSETS

# Una escalada histórica

sta vez es un ataque directo, el primero desde la revolución jomeinista. Pocas dudas puede haber de que también tendrá como respuesta otro ataque directo de Israel contra territorio iraní. Oriente Próximo, en plena ebullición bélica desde el 7 de octubre pasado, acaba de entrar en una fase nueva e insólita de guerra abierta y directa entre dos potencias enemigas que se habían golpeado duramente en numerosas ocasiones, siempre a través de agentes o ataques vicarios.

Hasta ahora, la guerra estaba encapsulada en Gaza, con ramificaciones todavía acotadas en el intercambio de cohetes en la frontera con Líbano y en las costas de Yemen. Han sido ingentes los esfuerzos de Washington para evitar su extensión regional, a la vez que intentaba moderar al Gobierno de Netanyahu en su guerra contra Hamás. La máxima preocupación se centraba en la República Islámica de Irán, corazón del eje de la resistencia a Israel y patrocinador de todas las guerras por procuración contra el Estado sionista, a través de Hamás en Gaza, Hezbolá en Líbano o los hutíes de Yemen.

Han podido más las fuerzas de la polarización de ambos bandos, que han conseguido, finalmente, que Irán abriera la caja de Pandora con el lanzamiento de más de 300 drones y misiles contra Israel, en coordinación con Hezbolá y los hutíes. Empezaron muy pronto las intercepciones de misiles por parte de las fuerzas aéreas aliadas de Israel, EE UU y Reino Unido, a las que siguieron los dispositivos de la Cúpula de Hierro.

La guerra es el territorio del azar y de la incertidumbre. Desde sus primeros compases hay que procurar orientarse en mitad de la niebla que la caracteriza. En cuanto estallan las hostilidades, la única seguridad es la escalada, la subasta de violencia en la que se ven comprometidos los contendientes, dispuestos a responder a cada ataque con otro ataque de mayor intensidad. El resto es el territorio de la confusión e incluso de las noticias falsas, que es lo que caracteriza los primeros compases del violento enfrentamiento abierto entre dos potencias militares dispuestas a sacarse los ojos.

Pronto se verá la capacidad agresiva de Irán y de respuesta destructiva de Israel. Al mostrarse invulnerable gracias a sus sistemas de defensa, Israel se anota una primera victoria de enorme trascendencia. Es prácticamente imposible que Irán consiga algo equivalente, vista la desproporción de fuerzas y sobre todo de tecnología, contando además con la participación de las fuerzas aliadas.

Es máximo el peligro que contiene la voluntad agresiva de ambos contendientes, expresada en el ataque de Israel al consulado iraní en Damasco, donde murieron siete destacados cuadros de la Guardia Revolucionaria iraní, y en esta respuesta directa por parte de una potencia habituada a las respuestas por procuración. Es el motor fundamental de la dinámica de la escalada, difícilmente controlable, incluso cuando lo quieren los contendientes, por el carácter expansivo de una contienda que compromete a otros países.

En esta se dibuja un eje militar que desborda incluso la región, en el que Irán se alinea junto a Rusia y Corea del Norte frente a Israel, EE UU y numerosos países occidentales, casi todos los de la UE y la OTAN, con contadas excepciones y ciertamente muchos matices. Son los que surgen de una contradicción que afecta de lleno a Washington, defensor radical de la existencia y la seguridad de Israel, pero harto a la vez de las provocaciones de Benjamín Netanyahu. La tregua en Gaza, el intercambio de rehenes y el camino de la paz, que ya se veían remotos, están desapareciendo del horizonte.

EL PAÍS, LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

# Un circuito, muchos viajes





r Financiera El Corte Inglés, E.F.C., S.A.y sujeta a su aprobación. no ya aplicado en precios, cupón regalo ECI de hasta 500€ de de:



DESDE 15€

**HASTA** 500€ EN CUPÓN REGALO DE El Corte Ingles



PRECIO TE LO IGUALAMOS

Italia multicolor

Hoteles 4" • AD + X

Incluye 12 comidas o cenas y 8 visitas.

8 días | 7 noches



1.648€

# Gran tour de los Balcanes

Hoteles 4\* • AD + X 1.334€ 8 días | 7 noches Incluye 13 comidas o cenas y 9 visitas.

1.358€

# Alsacia, Selva Negra y El Rin

Incluye 11 comidas o cenas y 12 visitas.

Hoteles 3\*/4\* • AD + X 8 días | 7 noches Incluye 7 comidas o cenas y 8 visitas.

Tesoros de Escocia Hoteles turista 5UP / primera • AD + 🛪 1.461€

8 días | 7 noches 1.884€ Incluye 3 cenas y 10 visitas.

### Maravillas de Benelux

Sicilia mágica

8 días | 7 noches

Hoteles 4\* • AD + X

Hoteles 4\* • AD + X 7 días | 6 noches Incluye 9 comidas o cenas y 12 visitas.

Incluye 8 comidas o cenas y 12 visitas.

1.382€

# **Ciudades Imperiales**

Bulgaria medieval

Hoteles 4" • AD + X

8 días | 7 noches

Hoteles 4\* PLUS • AD + X 8 días | 7 noches Incluye 11 comidas o cenas y 7 visitas.

1.597€

1.444€

## Tesoros de Irlanda e Irlanda del Norte

Hoteles turista superior / primera • AD + 🛪 8 días | 7 noches 1.927€ Incluye 8 comidas o cenas y 10 visitas.



• INTERNACIONAL EL PAÍS, LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

# Empieza en Nueva York el primer juicio penal contra Donald Trump

La selección de los 12 miembros del jurado marca el arranque del proceso judicial contra el expresidente de Estados Unidos

MARÍA ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO Nueva York

De los 1,4 millones de adultos que viven en Manhattan, 12 de ellos están a punto de convertirse en los primeros estadounidenses que juzguen a un expresidente del país. El juicio penal contra Donald Trump por el supuesto soborno a una actriz porno para comprar su silencio introducirá en la ciudad elementos distópicos y otros propios de una superproducción: un descomunal despliegue de fuerzas de seguridad y agentes secretos, con caravanas de cristales tintados; dos zonas prohibidas, o "no zonas", como se denominan en inglés, alrededor del Tribunal Penal de Manhattan y de la Torre Trump donde el acusado se alojará durante el juicio-, y una vigilancia orwelliana sobre las redes sociales para tratar de detectar cualquier amenaza.

Aunque Trump se ha resistido enérgicamente, con la esperanza de aplazar sus cuatro juicios penales hasta después de las elecciones de noviembre -para congelar las causas si resultara reelegido-, no lo ha conseguido en el de Nueva York, el conocido como caso Stormy Daniels, una batería de 34 delitos de serie E. los más leves dentro de la categoría de las infracciones graves en ese Estado, por la falsificación de asientos contables para encubrir el soborno a Daniels en 2016 (supuestamente para que la relación extramatrimonial no perjudicase su carrera electoral); el pago, de hecho, fue registrado como "gastos legales". Trump, que rechaza las acusaciones, se sentará en el banquillo a partir de hoy durante las seis a ocho semanas que está previsto dure el proceso, con sesiones diarias salvo los recesos de los miércoles.

Lo hará protegido de la mirada pública, porque las leyes del Estado de Nueva York prohíben que se televise, pero el enjambre de cámaras a la entrada del tribunal y en el pasillo que conduce a la sala le concederá un altavoz impagable en plena campaña electoral. La voz del candidato y la del acusado se fundirán en una, la de una víctima de una persecución política, como se presenta desde hace meses ante la opinión pública y, sobre todo, sus adeptos. La victimización le ha dado



Donald Trump durante un mitin el sábado en Schnecksville (Pensilvania). SARAH YENESEL (EFE)

buenos resultados electorales en las primarias y también financieros, pues ha hecho abundante caja tras cada imputación. Pero los desorbitantes gastos legales que supone afrontar cuatro procesos penales y otros dos civiles han drenado las arcas de su campaña, con un trasvase de fondos del candidato al acusado que algunos republicanos creen injustificable.

Para la constitución del jurado, que está previsto se prolongue de una a dos semanas, pero que podría demorarse por las objeciones de los fiscales y la defensa, serán convocados varios centenares de vecinos de Manhattan. Es un periodo crítico del proceso: tanto la acusación como la defensa tratarán de detectar prejuicios ocultos, con la ayuda de un cuestionario de 42 preguntas. En la selección, a los candidatos no se les interrogará por sus opinio-

nes o su afiliación política, pero sí sobre sus fuentes de información -el formulario recoge una veintena, entre medios convencionales, redes sociales y la casilla "no sigo las noticias"-, si han trabajado para Trump o han asistido a alguno de sus mítines, y si alguna vez han sido miembros de los Proud Boys, el llamado ejército de Trump, algunos de cuyos militantes participaron en el asalto al Capitolio de 2021, o del movimiento conspiratorio QAnon, que propagó bulos antisistema a mayor gloria electoral de Trump. También se les preguntará si tienen algún sentimiento u opinión formada sobre cómo se está tratando al candidato republicano en el caso, una pregunta resbaladiza cualquiera que sea la respuesta.

El magistrado del caso, Juan Merchan, de origen colombiano, Hará campaña los fines de semana y los miércoles, que es el día de los recesos

El juez ha emitido una orden que le prohíbe atacar al personal del tribunal ha emitido una orden de silencio, u orden mordaza, que prohíbe al expresidente atacar a los fiscales, los testigos, el personal del tribunal y los propios familiares del juez, después de una serie de publicaciones airadas del magnate en su plataforma Truth Social. No es la primera vez que un magistrado trata de embridar su incontinencia, pero casos previos confirman que resulta casi imposible ponerle límites, aunque ello le suponga incurrir en el desacato.

En el juicio civil por fraude empresarial por el que ha sido condenado a pagar 464 millones de dólares [unos 435,6 millones de euros], el juez debió pedir incluso a los letrados que controlasen a su desaforado cliente. Y el caso Stormy Daniels, plagado de trapos sucios, se presta especialmente a la excitación verbal. El juez Merchan ha mantenido hasta ahora a la defensa a raya.

# Preguntas personales

El republicano ya ha anunciado su intención de declarar -por consejo legal, podría declinar hacerlo para no incriminarse—, pero ese sería otro momento sin precedentes en un juicio lleno de detalles inéditos. Muchos expertos legales dudan de que realmente se arriesgue a tener que responder a una serie de preguntas muy personales bajo juramento, para no cometer perjurio. Durante una rueda de prensa celebrada esta semana con el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, en Mar-a-Lago (Palm Beach), Trump aseguró al ser preguntado sobre el juicio: "Testificaré, absolutamente". Pero, imprevisible como suele, tampoco se descarta que protagonice una espantada.

Sus abogados esperan una absolución o que un miembro del jurado se abstenga —para alcanzar un veredicto se requiere unanimidad—, lo que podría provocar la anulación del juicio. Si el expresidente es declarado culpable, cada cargo conlleva una pena máxima de prisión de cuatro años.

El proceso de Manhattan puede ser el único juicio de Trump antes de las elecciones. Dos casos federales, así como otro caso estatal en Georgia, podrían aplazarse hasta después de las votaciones. Sin embargo, el primer juicio penal de la historia a un expresidente representa la colisión definitiva entre el viacrucis legal de Trump y sus ambiciones presidenciales. El proceso cambiará la campaña presidencial de una forma sin precedentes. El acusado volverá a ser candidato los miércoles y los fines de semana. Pero el hecho de que haya trasladado a Nueva York parte de su equipo de campaña permite suponer que aprovechará cada aparición en el juzgado para sus habituales soflamas. Si, además, recauda más dinero para su alicaída campaña, podría sacar algún provecho del calvario.

# Las perspectivas de paz se alejan en Sudán un año después de estallar la guerra

El enfrentamiento entre el ejército y los paramilitares ha causado miles de muertos y 10 millones de desplazados

### MARC ESPAÑOL El Cairo

Un año después del comienzo de la guerra civil en Sudán entre el ejército regular y unas poderosas fuerzas paramilitares, el país africano está irreconocible. La contienda ha matado a decenas de miles de personas, ha devastado las infraestructuras críticas, ha obligado a millones de personas a desplazarse y ha provocado una de las mayores crisis humanitarias del mundo. Las perspectivas de paz siguen siendo remotas, y han ido disminuyendo con la gradual complicación del conflicto.

La guerra estalló después de que la alianza de conveniencia entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido saltara por los aires el 15 de abril de 2023. El país arrastraba una fuerte inestabilidad desde que, un año y medio antes, ambos dieron un golpe de Estado que acabó con una transición democrática iniciada en 2019 tras masivas movilizaciones sociales. Su aversión a una autoridad civil, a una reforma interna y a rendir cuentas mantuvo la unión por un tiempo. Pero su incapacidad para cimentar el poder ante una amplia oposición popular, una grave crisis económica, elevados niveles de violencia y un gran aislamiento internacional hizo su relación cada vez más insostenible.

El primer año de guerra ha producido ya una de las peores crisis humanitarias del mundo, según la ONU. Los muertos se han dejado de contar, y el cómputo más conservador, de la organización de seguimiento de conflictos ACLED, habla de 15.000, aunque la cifra real es mucho mayor. Hoy, 25 millones de personas, en torno a la mitad de la población, necesitan ayuda humanitaria, que sigue obstaculizada por las partes beligerantes. Casi 18 millones sufren altos niveles de hambre, y la declaración de hambruna es una cuestión de tiempo. Más de 10 millones de personas siguen desplazadas dentro y fuera del país, el 65% de la población no tiene acceso a la sanidad y 19 millones de niños no van a escuela.

Las hostilidades se concentran ahora en cuatro frentes principales: el Gran Jartum y las regiones

de Darfur, al oeste, Jazira, en el centro, y Kordofán, en el sur. Las Fuerzas de Apoyo Rápido han mantenido por meses un control sólido de la zona de la capital, que se encuentra destruida, pero el ejército ha logrado avances notables en las últimas semanas. También en Jazira, que los paramilitares tomaron en diciembre, el ejército ha pasado a la ofensiva este mes. En Darfur, feudo tradicional de las Fuerzas de Apoyo Rápido, toda la atención se centra en la capital del norte, El Fasher, la última con presencia del ejército y grupos armados aliados y donde se teme una gran embestida de los paramilitares pronto.

"[El ejército ha tomado la ini-

La contienda ha provocado una de las mayores crisis humanitarias

El 65% de la población no tiene acceso a la sanidad y 19 millones de niños no van a clase

ciativa por] una combinación de factores, incluido que [su jefe Abdelfatá] Al Burhan cediera a las demandas de oficiales y soldados de rango medio para pasar al ataque, el aumento de reclutas y el uso de drones", asegura el analista sudanés Jihad Mashamoun. "También es importante la inclusión de partidarios del antiguo régimen en el ejército y como voluntarios", añade.

Al enquistamiento de la guerra también ha contribuido la intervención cada vez más franca de actores exteriores. El principal es Emiratos Árabes Unidos, el gran valedor de las Fuerzas de Apoyo Rápido y el principal arquitecto de sus nuevas líneas de suministro de material militar y combustible desde Chad, Libia y Sudán del Sur, según un informe de la ONU filtrado en enero. El ejército es cercano a Egipto, que, sin embargo, ha rehusado intervenir, y en los últimos meses ha restablecido lazos con Irán, del que ha recibido un limitado apoyo militar, incluidos drones.

Ambas partes continúan cometiendo graves violaciones de derechos humanos, incluidos bombardeos indiscriminados del ejército en zonas pobladas y campañas de limpieza étnica, saqueos, violencia sexual y uso de niños soldado por los paramilitares.



Niños sudaneses desplazados, en una clínica en el campo de Metche, en Chad, el día 6. P. SIMÓN (AP/LAPRESSE)

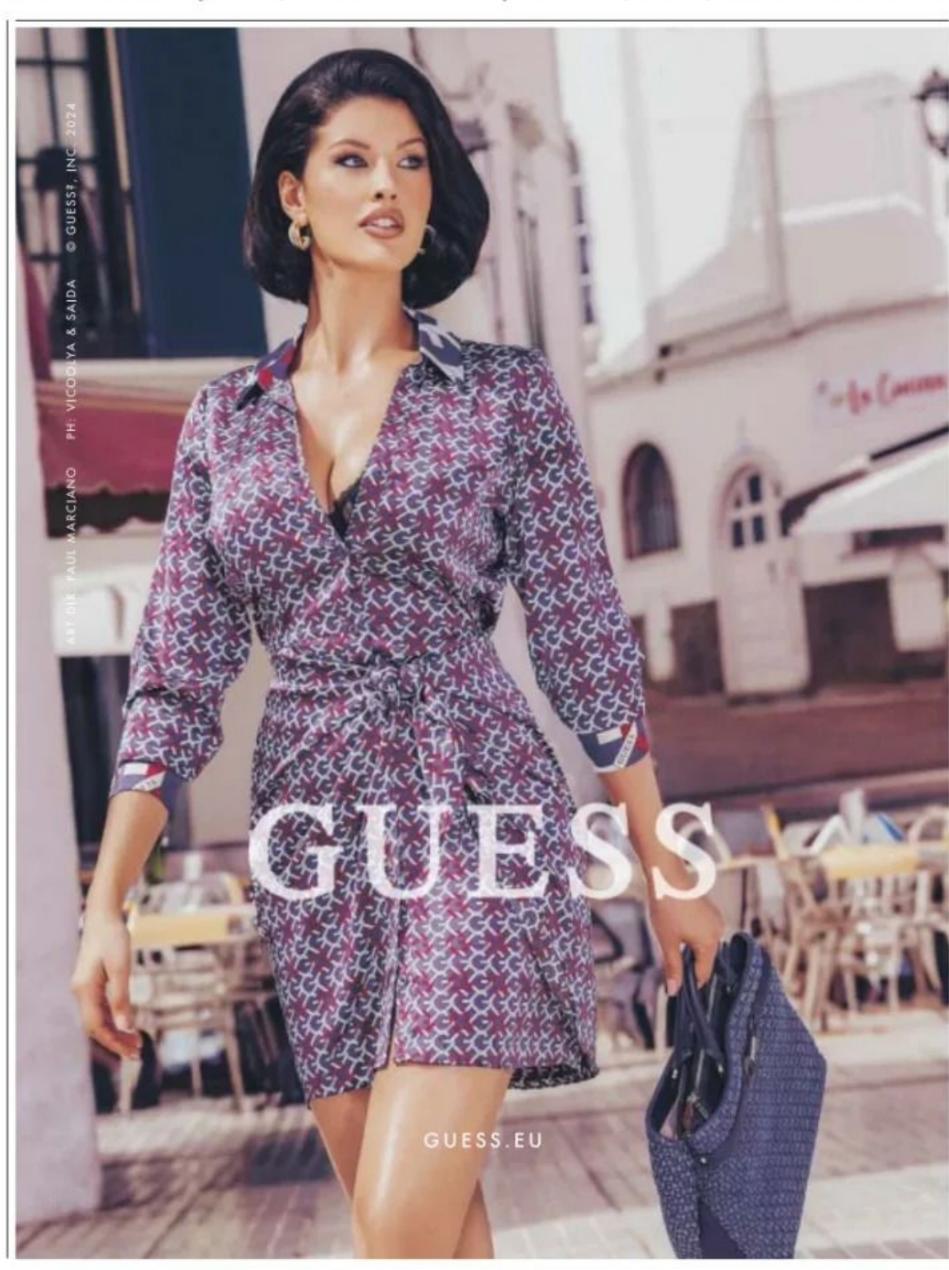

# Evitar la guerra que nadie quiere

Es preciso imponer la diplomacia a la retórica belicista para frenar la espiral de acción-reacción entre Irán e Israel

EL ATAQUE directo desde territorio iraní contra Israel efectuado en la madrugada de ayer por Teherán supone un gravísimo salto cualitativo hacia un escenario de guerra regional que debe ser evitada a toda costa. La comunidad internacional —cuyas principales democracias han condenado la agresión— debe activar todos los resortes necesarios para frenar la espiral de acción-reacción en la que se han sumido Israel e Irán y cuyo resultado será indefectiblemente una guerra de consecuencias globales. Es preciso que la diplomacia se imponga sobre la retórica belicista de ambas naciones que, demostradamente, no aporta solución alguna y solo produce más miedo, destrucción y muerte.

En represalia por el bombardeo israelí del consulado iraní en Damasco el pasado día 1 donde murieron tres destacados jefes militares del régimen de Teherán —entre ellos Mohammad Reza Zahedi, general de los Guardias de la Revolución— Irán lanzó desde su suelo más de 350 proyectiles contra objetivos en Israel. Según el Ejército israelí, se dividían en al menos 170 drones, 120 misiles balísticos y unos 30 misiles de crucero. Se trata, además, del mayor ataque con drones de la historia. El Gobierno de Benjamín Netanyahu ha asegurado que el 99% de los proyectiles fue derribado antes de alcanzar sus objetivos. Una niña de siete años resultó herida de gravedad.

Aparte de su fuerza aérea, Israel posee uno de los sistemas combinados antiproyectiles más avanzados del mundo, cuya efectividad ha quedado demostrada. Pero en el derribo de los misiles y drones iraníes han participado las aviaciones de EE UU y el Reino Unido, la defensa antiaérea de Jordania y efectivos militares de Francia. Es decir, otros cuatro países han intervenido activamente en el enfrentamiento y, tanto si lo han hecho como defensa directa de Israel o para evitar un punto de no retorno en el enfrentamiento con Irán, esto es una prueba de que la internacionalización del conflicto ya ha traspasado peligrosamen-

te el terreno de las declaraciones y de la mayor o menor ayuda logística.

Teherán podía haber atacado Israel a través de Hezbolá, la milicia islamista que Irán controla en Líbano y que se calcula posee 120.000 cohetes. Sin embargo, optó por una llamativa estrategia —disparar desde su propio territorio, el controlado en Yemen por las milicias hutíes y algunas zonas de la frontera entre Siria e Irak— que permitió al mundo saber del ataque horas antes de alcanzar el espacio aéreo israelí. Esto, sin negar un ápice de gravedad a los hechos, puede interpretarse como un signo de control iraní, al eliminar el elemento sorpresa.

# La llamativa estrategia iraní puede interpretarse como un signo de control, al evitar el factor sorpresa

Igualmente, las reacciones el día después de todos los implicados permiten interpretar momentáneamente que, al menos, son conscientes de lo que está en juego. Washington ya ha avisado a Netanyahu de que no cuente con él para atacar a Irán. Moscú pidió "a todas las partes un ejercicio de contención". Teherán aseguró que no pensaba efectuar más acciones de este tipo, aunque siguió el tono amenazante en caso de respuesta israelí. Sobre este punto, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, apuntó a que vendrá "en el momento adecuado". La expresión da a entender que descarta una respuesta a corto plazo, pero también lleva implícita una amenaza. Los líderes del G-7 hicieron un llamamiento a la desescalada. Como ayer advirtió el alto representante para política exterior de la UE, Josep Borrell, "a veces nadie quiere la guerra, pero entre todos la organizan".

# Más agilidad para construcción de vivienda

EL PROBLEMA social de primer orden en el que se ha convertido el precio de la vivienda en España, especialmente en régimen de alquiler en las grandes capitales, exige una respuesta compleja desde varios ángulos, ninguno de ellos con solución a corto plazo. Una parte del diagnóstico que admite poca discusión es la falta de oferta. En una reunión con el Gobierno en La Moncloa el pasado jueves, representantes de los profesionales de la construcción y la promoción inmobiliaria plantearon una cuestión troncal para el sector: las licencias de obra en España tardan demasiado en tramitarse. Los periodos de aprobación pueden superar un año en muchas ciudades. La lentitud burocrática se traslada a los precios, que se encarecen cuanto más tardan en ejecutarse los proyectos.

El Gobierno respondió con el anuncio de una modificación normativa para favorecer los permisos más ágiles. La competencia es fundamentalmente local y algunos ayuntamientos ya han creado nuevas modalidades de licencias de obra simplificadas. Estas no suprimen la obligación de obtener posteriormente la pertinente licencia urbanística para el proyecto, pero sí autorizan a empezar a construir mucho antes y con menos requisitos. Muchos promotores no podían conseguir financiación por no contar con la licencia urbanística propiamente dicha. En concreto, el Ejecutivo reformula la orden del Ministerio de Asuntos Económicos que regula las normas de valoración de bienes inmuebles, de 2003, para adaptarla a la realidad actual.

"El principal problema es la falta de oferta y hemos de construir", declaraba la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una entrevista en EL PAÍS ayer para explicar los cambios en la tramitación de permisos. El Gobierno asegura que al agilizar la construcción para ampliar la oferta de vivienda no se repetirán los errores de principios de este siglo que alimentaron la burbuja inmobiliaria que en 2008 se llevó por delante la economía española. Es cierto que el sector ha incorporado las lecciones aprendidas de entonces, pero no se puede relajar la vigilancia para evitar el desenfreno inmobiliario y financiero de aquel momento que tanto sufrimiento provocó después sin resolver el problema. La simplificación de la burocracia no puede conducir a la desregulación por la desregulación.

En España se acaban cada año menos de la mitad de casas que a principios de los años noventa, con un 20% más de población. Bienvenida la iniciativa de agilizar el mercado por la oferta. Pero el acceso a la vivienda digna es un derecho constitucional, no solo un problema de mercado. El debate está maduro y las necesidades son urgentes. Cuestiones como limitar los pisos turísticos, regular el alquiler temporal o el alquiler de habitaciones, poner en marcha los avales hipotecarios para jóvenes y desarrollar más vivienda pública son políticas que deben pasar ya de las palabras a los hechos.

Presidente y consejero delegado

Carlos Núñez

Pepa Bueno

Dirección adjunta Claudi Pérez y Borja Echevarría Dirección América Jan Martínez Ahrens

Dirección Cataluña Miquel Noguer Subdirección
Javier Rodríguez
Marcos (Opinión),
Luis Barbero,
Cristina Delgado,
Maribel Marín Yarza,
Amanda Mars,
Ricardo de Querol
y José Manuel Romero

CARTAS A LA DIRECTORA



# Nosotros, los 'extraños'

Odio la palabra "inmigrante". Cuando alguien habla de inmigrantes es como si les quitaran la humanidad y les pusieran una careta de alguien que no siente miedo, amor, esperanzas o que no tiene intelecto. Como si solo vieran nuestros instintos primarios de supervivencia para juzgar nuestras motivaciones. Nadie habla sobre la desgastante crisis de identidad que pasamos tratando de comprender las nuevas costumbres, hacer nuevos amigos, trabajar para sobrevivir y enviar una mesada a nuestras familias. Nosotros, los *extraños*, estamos viviendo siempre al borde de un colapso mental. No me preguntes por qué vine, pregúntame cómo me siento.

Maggie Velarde. Palma de Mallorca

La vorágine de la guerra. Nadie duda de que Irán es un régimen dictatorial y que con su ataque a Israel entramos en la ominosa vorágine de la guerra. No olvidemos, no obstante, el de Israel al Consulado de Irán con la muerte de varios de sus diplomáticos en un tercer país soberano, Siria, y el silencio de los que nos proclamamos defensores del "mundo libre" y de EE UU con su apoyo incondicional a Israel en la más inhumana represalia de los últimos años contra la población civil de Gaza, pese a las resoluciones de la ONU, incluida una del Consejo de Seguridad.

Francisco José Eguibar Padrón. Madrid

Agresiones a profesores. Soy docente de educación primaria. Recientemente, hablando con una compañera sobre un alumno, me comentó: "Fue el primero que me agredió físicamente". Su tono desprendía una mezcla de naturalidad, resignación y aceptación. Como si te dijeran que el domingo va a llover. Esta frase me ha dejado pensando en cómo hemos normalizado la violencia tanto física como verbal dentro de nuestra profesión, incluso en el alumnado más joven. Las palabras de mi compañera nos deben hacer reflexionar.

Rubén Quirós González. Gijón (Asturias)

Proteger a los autores. Mi petición al ministro de Cultura es sencilla: una legislación que de verdad proteja a los autores frente a los abusos de los que explotan sus obras, que el incumplimiento de los contratos por parte de las editoriales no les salga gratis, y que tenga consecuencias económicas que las disuadan de hacerlo. Los autores tienen que sentirse protegidos en sus derechos para continuar creando. Es primordial para que nazcan nuevas obras y enriquezcan el patrimonio cultural de un país.

Anna Arnaiz Kompanietz. Madrid

No todo está perdido. La celebración de la afición del Athletic Club por la consecución de la Copa del Rey nos recuerda que no todo está perdido en el fútbol. La querencia, el apego, el sentimiento de pertenencia pueden ser un antídoto contra el fútbol moderno o el fútbol industrial, tan alejado del sentir popular y de la cultura de club. ¡Zorionak, Athletic!

Manuel Sánchez Patón. Tomelloso (Ciudad Real)

Fe de errores. Por un error en el proceso de producción, algunas preguntas de la entrevista con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, publicada ayer, no salieron en el orden correcto.

Los textos tienen que enviarse exclusivamente a EL PAÍS y no deben tener más de 100 palabras (700 caracteres sin espacios). Deben constar nombre y apellidos, ciudad, teléfono y DNI o pasaporte de sus autores. EL PAÍS se reserva el derecho de publicarlos, resumirlos o extractarlos. No se dará información sobre estas colaboraciones.

Ilustración de Miquel Barceló.

cartasdirectora@elpais.es

EL PAÍS

EDITADO POR
DIARIO EL PAÍS,

SOCIEDAD

LIMITADA

# Israel-Irán: ¿quién ataca a quién?

JESÚS A. NÚÑEZ VILLAVERDE

srael e Irán llevan años sumidos en una violenta dinámica de acción y reacción que incluye ciberataques mutuos, asesinato de científicos nucleares iraníes y secuestros de buques ligados a Tel Aviv. El ataque lanzado ayer por Irán contra Israel para vengar el asesinato de sus mandos militares en Damasco el día 1 no es, por tanto, el inicio de nada, sino más bien la continuación de un proceso que, a buen seguro, irá seguido de una réplica israelí. No es, en todo caso, un ataque más, aunque solo sea por el hecho de que en esta ocasión, en lugar de recurrir a algunos de sus aliados regionales para que el lanzamiento de drones y misiles se produjera desde orígenes de fuego ajenos, Teherán ha decidido hacerlo desde su propio suelo. Y eso, en el intrincado lenguaje de la disuasión y el castigo en el que tanto Irán como Israel son alumnos aventajados, eleva el tono y hace pensar que el régimen iraní quería expresamente visibilizar su voluntad de actuar de este modo.

La operación iraní, denominada Promesa Verdadera, ha sido muy elemental y hasta podría pensarse que rudimentaria. Enviar al menos 170 drones que, a una velocidad de unos 200 kilómetros a la hora, necesitaban mucho tiempo para llegar a sus objetivos parece una decisión sin sentido militar, dado que, como ha ocurrido, iban a ser inmediatamente detectados y destruidos antes de que llegaran siquiera a entrar en el espacio aéreo israelí. Y eso no cambia por el añadido de varias andanadas posteriores de misiles crucero (unos 30) y balísticos (120), mucho más rápidos, pero igualmente fáciles de neutralizar para el sofisticado sistema antiaéreo israelí, al que se han sumado efectivos estadounidenses, británicos, jordanos y hasta saudíes.

De poco sirvió que la noche anterior la milicia libanesa de Hezbolá lanzara múltiples cohetes y misiles contra territorio israelí, cabe pensar que con la idea de saturar las defensas israelíes y de obligarle a gastar misiles interceptores antes del bombardeo iraní. Y tampoco parece que el simultáneo ciberataque iraní para anular las defensas israelíes haya servido de mucho, cuando se constata que solo siete de los misiles balísticos lograron traspasar la defensa multicapa israelí, golpeando en la base militar de Nevatim sin apenas daños significativos.

En consecuencia, la clave fundamental de lo ocurrido hay que buscarla en el plano político. Racionalmente, a ninguno de los actores directamente implicados en esta situación le interesa que se produzca una escalada que conduzca a una guerra regional abierta. No le interesa a Israel, enfrascado en su brutal operación de castigo en Gaza (y en Cisjordania), porque se encontraría en una muy delicada situación al tener que diversificar sus limitados medios para atender simultáneamente a la amenaza que todavía pueda representar Hamás, junto a la de Hezbolá en la frontera con Líbano, más los hutíes yemeníes, las milicias proiraníes que pululan por Siria e Irak y el pro-



# A ninguno de los actores implicados, salvo al propio Netanyahu, le interesa una escalada hacia una guerra regional

pio Irán, no solo con sus fuerzas armadas (que se sitúan en torno a los 350.000 efectivos), sino también con los más operativos miembros del Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica, popularmente conocidos como los pasdarán (que rondan los 125.000). Tampoco le interesa a Estados Unidos, con un presidente que ya está sufriendo el coste en clave electoral de su alineamiento con Tel Aviv. deseoso de salirse del pantano de Oriente Próximo para poder concentrar su esfuerzo principal en hacer frente a una China cada vez más crecida. Y, por supuesto, tampoco le interesa a Irán, consciente de que sería un suicido para el régimen provocar una guerra en la que tendría todas las de perder frente al tándem Israel-Estados Unidos (más todos los gobiernos árabes que se sumarían), sin que el apoyo que pudiera recibir de Rusia o China le sirviera para salir airoso del envite.

Visto así, el único factor que explica la actual situación tiene nombre propio: Benjamín Netanyahu. El primer ministro israelí, en contra de los intereses de su propio país y sus fuerzas armadas —a las que ahora mismo les interesa evitar la dispersión de esfuerzos ante tantos potenciales enemigos-, ha decidido provocar un salto cualitativo de dimensiones que ni él mismo puede calcular. Ha optado, en definitiva, por el "cuanto peor, mejor" en su afán por mantenerse en el poder a toda costa, tras haber quedado identificado por su propia sociedad como el responsable principal del fracaso de seguridad derivado del ataque de Hamás y la Yihad Islámica del 7 de octubre.

Desde que comenzó la operación de castigo en Gaza, Irán había dejado bien claro que no estaba dispuesto a provocar una escalada regional. Le valía, por un lado, con haber contribuido a frenar el proceso de normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudí y, por otro, con dejar que sus peones regionales realizaran ataques limitados contra intereses israelíes, aparentando una fortaleza que

no tiene y tratando así de salvar la cara ante "el enemigo sionista", tanto ante su propia población como ante sus socios y aliados en la región.

Es, por tanto, Netanyahu el que ha buscado salirse del business as usual. del statu quo, con el ataque del 1 de abril contra la sede consular iraní en la capital siria, matando a altos representantes de la Guardia Revolucionaria. A estas alturas, ya le da igual si ese acto supone una violación de la soberanía siria: son centenares las ocasiones en las que el Gobierno israelí ha llevado a cabo ataques en territorio sirio en los últimos años para desbaratar el suministro de armas desde Teherán hacia Hezbolá. Igualmente, tampoco es un freno para Benjamín Netanyahu golpear una sede diplomática, en contra de las normas

más básicas de las relaciones internacionales. Lo que el primer ministro israelí pretendía es, precisamente, forzar al régimen de Irán a ir más allá de lo habitual.

Netanyahu procura de ese modo varios objetivos. En primer lugar, y repitiendo lo ocurrido en Gaza —cuando pretendió hacer creer a propios y extraños que todo comenzó el 7 de octubre con el ataque de Hamás-, busca colocar a Israel en la posición de víctima, atacado por un régimen satánico que debe ser eliminado, lo que le obliga a responder sin remedio. Además, sueña con hacer olvidar, aunque solo sea por un momento, lo que sus fuerzas armadas están haciendo en Gaza, obteniendo así un mayor margen de maniobra para rematar la tarea, con Rafah en el punto de mira. Y, más preocupante aún si cabe, aspira a arrastrar todavía más a Estados Unidos en su defensa hasta donde sea necesario.

En un nuevo ejercicio de contención, el régimen iraní se ha apresurado a afirmar que su operación ha terminado. Pero ya se puede dar por descontado que Israel va a responder al ataque recibido ayer. Lo que queda por ver es si se limita a una acción puntual o si aprovecha para lanzar una campaña dirigida contra las múltiples instalaciones nucleares iraníes.

En este segundo caso, estaríamos ante una campaña que se prolongaría en el tiempo y para la que necesitaría no solo el permiso sino el apoyo militar directo de Washington. En su huida hacia adelante, esa opción le vale a Netanyahu, aunque con ello provoque un mayor aislamiento de su país en el escenario internacional. Pero, ¿le vale también a Joe Biden, tras haber dejado las manos libres a un aliado que no controla, sabiendo que Irán no va a rehuir la pelea? ¿Quién puede cantar victoria en estas condiciones?

Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

# EL ROTO



# Las reglas fiscales europeas y el coste de no actuar

CRISTINA MONGE

as nuevas reglas fiscales de la Unión Europea suponen dar por acabado el periodo de la respuesta a la crisis derivada de la pandemia y posteriormente de la invasión de Ucrania, en el que, habiendo tomado nota del enorme precio pagado por las políticas de austeridad con las que abordó la crisis financiera de 2008, la UE dio un paso al frente no solo para proteger a la ciudadanía europea, sino para impulsar una modernización de la economía basada en la digitalización y el Pacto Verde Europeo. Las instituciones comunitarias entendieron que esta era, en efecto, la mejor manera de proteger a los europeos y a sí mismas. Este periodo toca a su fin.

El acuerdo alcanzado corrobora los criterios de Maastricht, que exigían a los gobiernos mantener el déficit presupuestario y la deuda pública por debajo del 3% y el 60% del PIB, respectivamente. Incluye una evaluación a priori de la sostenibilidad de la estrategia fiscal de cada Estado miembro. Si alguno de los objetivos de déficit o deuda no se cumpliera, se establecería, de forma negociada entre la Comisión y el Estado en cuestión y refrendado por el Consejo, un ajuste fiscal que llevaría a los "planes nacionales fiscales estructurales a medio plazo".

Si bien las negociaciones partieron de la necesidad de permitir cierta flexibilidad a los Estados para aumentar la deuda destinada a inversiones públicas que impulsaran su economía y ayudaran a la sostenibilidad de la deuda, los acuerdos alcanzados suponen importantes reducciones de deuda y déficit que pueden traducirse, si no se hace nada para evitarlo, en recortes presupuestarios que comprometan los procesos de transformación. Entre ellos, los relacionados con el Pacto Verde Europeo, incluyendo su dimensión social de transición justa.

Según un informe elaborado por la Confederación Europea de Sindicatos y la New Economic Foundation, la aplicación de las reglas fiscales podría provocar que solo tres países —Dinamarca, Suecia e Irlanda— pudieran mantener las inversiones necesarias para hacer frente a los desafíos del Pacto Verde y la cohesión social. Sus autores argumentan que incluso si las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia continuaran después de 2026, solo cinco países —Dinamarca, Suecia, Irlanda, Croacia y Lituania— podrían cubrir al menos las necesidades mínimas de inversión social y ecológica. Para que todos los Estados miembros puedan satisfacer sus necesidades de inversión en materia de cohesión social y transición ecológica, se necesitarán del orden de entre 300.000 y 420.000 millones de euros anuales adicionales.

El Pacto Verde Europeo, tal como fue presentado por Ursula von der Leyen en la COP de 2019 celebrada en Madrid, era mucho más que la política ambiental. Se trataba de todo un modelo de desarrollo para modernizar la economía europea, hacerla más competitiva en un mundo en proceso

# Casi ningún país podrá mantener las inversiones del Pacto Verde Europeo si la austeridad se impone

de descarbonización, mantener el liderazgo en esa transformación y desarrollar un nuevo marco político.

Para ello, las inversiones públicas eran, y siguen siendo, indispensables, tanto por los efectos que producen como por lo que pueden suponer de tracción de inversión privada. Son las inversiones que pueden garantizar tanto la transición verde como su ejecución con criterios de justicia social, de forma que los sectores perjudicados puedan verse apoyados en este proceso. Lo contrario puede conducir a estallidos de conflictividad social que comprometan la propia transición verde y la cohesión social en Europa. Lo vimos con los chalecos amarillos de Francia, lo hemos comprobado en las revueltas de los agricultores y volverá a asomar cada vez que se avance en la transición ecológica si es, de forma real o percibida, una pérdida para algún sector.

Por contra, invertir en transición justa permite avanzar en la transición ecológica, con criterios de justicia social, y desarrollar sectores económicos con un fuerte efecto multiplicador. La dimensión de la inversión y los beneficios asociados justificaría una nueva generación de recursos comunes, en la línea avanzada por los Next Generation.

Detener o ralentizar el ritmo de la inversión pública y privada que permita abordar estas transiciones supone, además de ralentizar transformaciones ineludibles y perder la carrera del liderazgo, olvidar dos lecciones aprendidas. La primera, el enorme coste que le supuso a Europa la austeridad aplicada en la gestión de la crisis de 2008: una recuperación económica tardía, un notable incremento de la desigualdad y la emergencia de las fuerzas de ultraderecha que hoy muestran su cara más antieuropea. La segunda, la derivada del coste de no actuar. Según la Organización Meteorológica Mundial, por cada euro destinado a luchar contra el calentamiento global nos ahorraremos 66 euros en las próximas décadas.

En estas reglas fiscales está en juego mucho más que unos puntos de déficit presupuestario y deuda pública. Lo que está en cuestión es que Europa lidere el camino de una economía modernizada dentro de un paradigma de sostenibilidad, o quede relegada a un papel secundario. Desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, que es la del planeta, y por tanto la de todos y todas, no hay duda. Pero incluso desde el enfoque más pragmático del análisis económico, si el horizonte es el de la autonomía estratégica, la senda debería estar clara.

Cristina Monge es politóloga especializada en transición ecológica.

# FLAVITA BANANA



MARTA PEIRANO

# El mono ladrón inmortal

odría un mono inmortal, tecleando aleatoria e infinitamente en
una máquina de escribir, producir Hamlet palabra por palabra?
En La biblioteca de Babel, Borges
describe una biblioteca infinita que contiene
todos los libros que podrían ser escritos. La
teoría de la probabilidad dice que hasta los
eventos más improbables pueden ocurrir,
siempre que haya suficiente tiempo, recursos
y oportunidades. Si la industria tecnológica
es una secta, esta es su religión.

En la ideología del Valle, cualquier problema puede ser solucionado con suficiente dinero, tiempo, programadores y potencia de computación. Pocos casos más ilustrativos que Theranos, el unicornio de Elizabeth Holmes. La "innovadora", "disruptiva" y "pionera" empresa que prometía revolucionar la medicina con una máquina capaz de hacer análisis complejos a partir de una sola gota de sangre no se dejó desalentar por las leyes de la física y la estadística, que decían que no hay glóbulos suficientes en una muestra tan pequeña para detectar un cáncer, un embarazo o una artritis. Ahora Holmes cumple condena por fraude, pero el Valle no ha corregido su error.

En el mundo de la inteligencia artificial, esta religión se manifiesta como las "leyes de escalamiento o escalabilidad". No son leyes reales, pero dicen que lo único que nos separa de la Inteligencia Artificial General son ordenadores más potentes, programadores más listos y más bases de datos para entrenar los modelos de IA. Lo primero ya

consume más agua, oxígeno y energía que un país europeo mediano. Lo segundo está por ver. Lo tercero es menos problemático, pero solo si ignoras la calidad, origen y licencia del contenido original. Los primeros modelos de IA fueron entrenados con los frutos de la web 2.0: blogs, webzines, posts, tuits, pins, reddits y las demás manifestaciones de la Red social. También con el contenido de bibliotecas, periódicos, archivos universitarios y otros contenedores de material trabajosamente digitalizado durante los últimos 20 años. La investigación de Christo Buschek y Jer Thorp sobre LAION-5B demuestra que la selección es más oportunista que deliberada.

Los métodos de selección de contenidos para alimentar la IA son puramente automatizados, sin intervención humana alguna, y están supeditados a la accesibilidad y preetiquetado de las muestras, no a su calidad. Tampoco hay supervisión, ni la habrá nunca. "Alguien que trabajara ocho horas al día, cinco días a la semana, revisando cada imagen de esta base de datos durante

al menos un segundo, tardaría 781 años en mirarlo todo", dicen Buschek y Thorp. Esto explica por qué aparecen imágenes de explotación de menores en los modelos comerciales de IA. Estaban bien etiquetadas. Estaban en internet.

El método no ha cambiado. Mira Murati, jefa de Seguridad de OpenAI, declaró recientemente que habían entrenado Sora, su modelo de generación de vídeo, con "datos públicos". No quiere decir "en el dominio público", sino pescados indiscriminadamente de YouTube, Instagram o TikTok. No están solos. En las pruebas del juicio de The New York Times contra OpenAI, vemos que los abogados de Meta aconsejaron robar lo que hubiera disponible y enfrentarse a posibles demandas, mejor que perder tiempo esperando a que editores, artistas o músicos firmen contratos de cesión. Dicen que Google no ha querido demandar a OpenAI porque probablemente está haciendo lo mismo que ellos. A quién le sirve un mono que tiene que robar, estafar y quemar el planeta para escribir Hamlet. Para qué es.

# EXPOSICIÓN / OSKAR ALVARADO 'DONDE LAS LUCIÉRNAGAS SE DESPLIEGAN' (1/6)

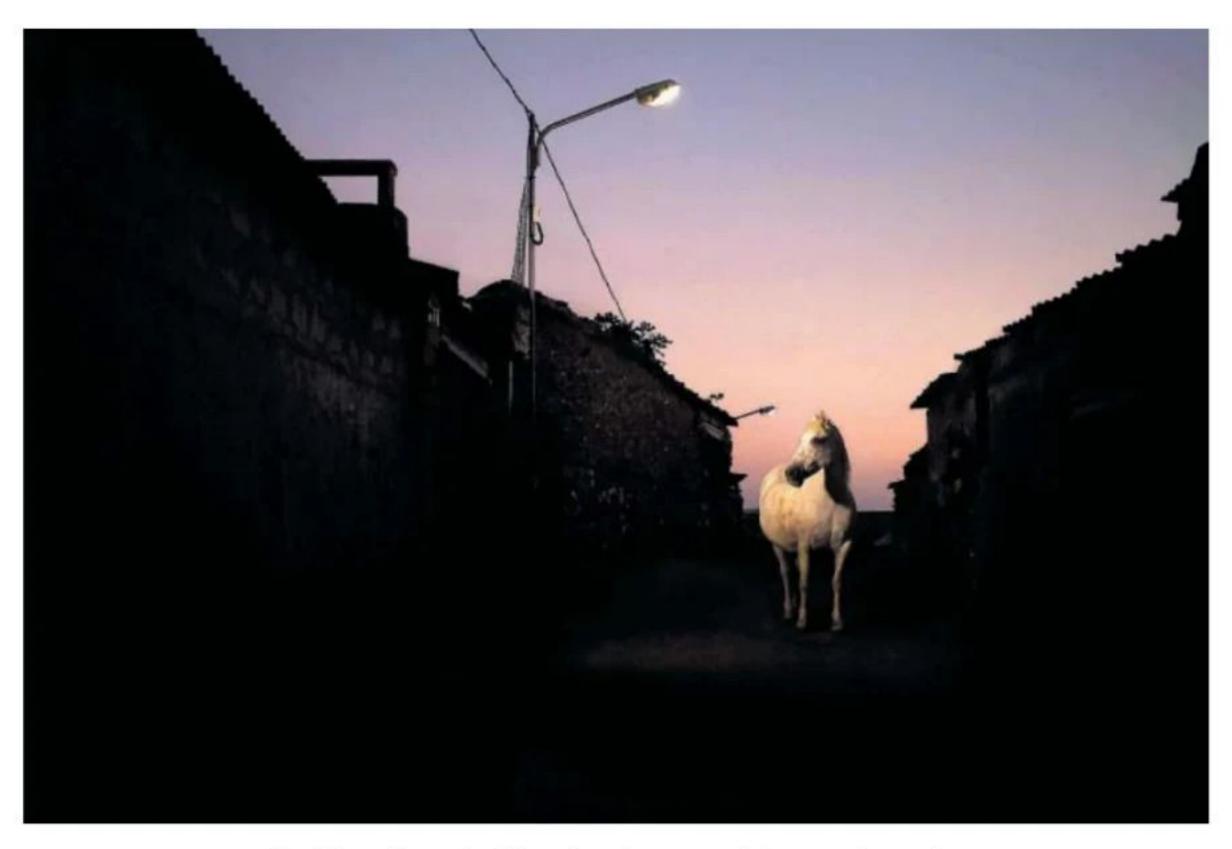

Reminiscencias que han ido perdurando como apariciones en mi memoria.

RED DE REDES / FRANCESCO MANETTO

# El viernes de Javier Milei

avier Milei ganó las elecciones en Argentina hace menos de cinco meses y ya ha viajado tres veces a Estados Unidos. Su declaración de intenciones quedó clara desde el primer día. Visitó la Casa Blanca para explicar su programa económico. Volvió para abrazarse con Donald Trump en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) celebrada en Maryland en febrero. Y la semana pasada el presidente ultraderechista recorrió de nuevo los más de 7.000 kilómetros que separan Buenos Aires y Florida para emprender una gira con una variopinta agenda. Recibió un homenaje en una sinagoga, se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), visitó las factorías de Tesla en Austin, Texas, y exhibió sintonía con su fundador, uno de los empresarios a los que más admira, Elon Musk.

El magnate, también dueño de X, publicó el viernes en su red social una fotografía junto a su invitado con los pulgares levantados. "¡Hacia un futuro emocionante e inspirador!", escribió. En otro mensaje citó al propio Milei, quien había lanzado una instantánea de los dos estrechándose la mano en una sala de reuniones. Y añadió un guiño especial al proclamar "Libertad!", en español. Un auténtico requiebro hacia el mandatario argentino, que dio toda la publicidad que pudo al encuentro. Difundió un collage de cuatro imágenes en las que se le ve en distintos momentos de la visita, también con otros integrantes de la comitiva, como su hermana, Karina Milei, secretaria de la Presidencia. El mensaje que acompañaba la composición fotográfica ya no sorprende: "Viva la libertad, carajo".

El economista libertario se hizo eco, además, de todos los que mencionaban su viaje o vertían comentarios positivos sobre la visita. Por ejemplo, los que hicieron circular un vídeo que le muestra en la pantalla de un coche Tesla. "Elon Musk está reproduciendo en cadena discursos de Javier Milei en todos los concesionarios", aventuraba el perfil de Tommy Shelby, que se presenta como "cuenta proveedora de información 100% real del presidente".

Pero los elogios alcanzaron su apogeo con las palabras del empresario Patricio Fuks, que acompañó al mandatario en su visita a las factorías de Texas y presenció la reunión con Musk. Fuks quedó deslumbrado por el intercambio de pareceres y llegó a decir que aquello parecía "la antigua Grecia". "Fue como un encuentro de almas gemelas, se devolvían la pelota, era un debate de ideas", llegó a mantener. El atrevimiento hubiera podido competir como mejor anécdota del viaje si no hubiese una mejor. Milei, que ha manifestado su deseo de convertirse al judaísmo, fue nombrado "embajador internacional de la luz" en la sinagoga The Shul de Miami. Los organizadores del acto destacaron sus "incansables esfuerzos en nombre de Israel y la comunidad global, honrando su inquebrantable dedicación a difundir la libertad, la esperanza y los sentimientos positivos frente a la oscuridad". Tras recibir la distinción y en medio del entusiasmo por haber conocido a Musk, Milei decidió el mismo viernes recurrir a las redes sociales para anunciar una decisión personal: su ruptura con su pareja, la actriz y humorista Fátima Flórez. "Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas

# El presidente argentino comunicó casi a la vez su encuentro con Elon Musk y la ruptura con su pareja

propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa", escribió el presidente. "Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos. Por eso, decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad, dado que lo que sentimos el uno por el otro y cuánto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente". Después, Milei volvió a su viernes y continuó divulgando los aplausos virtuales que le dirigían sus seguidores.

XAVIER VIDAL-FOLCH

# A más guerra, peor economía

uede el aumento de la tensión en Oriente Próximo desatar una crisis económica global? ¿Se repetirá lo sucedido en las terribles crisis petroleras de los años setenta?

Tras los ataques de Siria y Egipto a Israel en 1973, la OPEP decretó el embargo del petróleo a Estados Unidos y Holanda, lo que redujo existencias, duplicó precios y provocó el racionamiento. La revolución de los ayatolás iraníes en 1979 completó el desorden energético. La inflación se disparó a niveles desconocidos (hasta casi el 12%) y provocó el estancamiento económico general: fue la llamada "estanflación", de la que el mundo se ha librado en los últimos años, pese a la pandemia y las guerras de Ucrania y de Gaza.

¿Y ahora? La hipótesis más probable es que los efectos económicos del inédito bombardeo iraní sobre Israel sean limitados. Pero depende de las reacciones de todos. De si impera o no, claramente, la autocontención. La espiral de violencia registrada hasta ahora es muy aparente, pero relativa en su impacto: una decena de muertos el bombardeo israelí del Consulado iraní en Damasco del 1 de abril; solo una persona herida por los 350 misiles

# La hipótesis más probable es que los efectos económicos del inédito ataque iraní sean limitados

y drones lanzados por Teherán en la madrugada de ayer. ¿Coordinación implícita para limitar daños?

La respuesta puede incluir, en escala, acciones diplomáticas (preferidas por la comunidad internacional), sanciones económicas (peligrosas, por autoperjudiciales) o represalias militares (que Tel Aviv no descarta para un futuro inconcreto). Solo el segundo y tercer peldaño podrían ocasionar una crisis energética. Porque un ahogo de la exportación petrolera de Irán, aun siendo limitada (produce el 4,1% del total mundial), puede desestabilizar el mercado. Y porque todo susto en este sector suele generar síncopes.

Los anuncios anticipados de la agresión iraní ya encarecieron el crudo un 2,1% el viernes, superando los 90,45 dólares por barril, récord desde el ataque de Hamás en octubre. Si se encarama a los 100 dólares, será preocupante. Si supera los 120, muy inquietante. Aunque ahora hay más colchones de seguridad que en los setenta. Como la erosión de la absoluta hegemonía de la OPEP en este mercado, tras los avances de EE UU, Noruega y algunos países latinoamericanos. O el avance exponencial de las energías renovables, que han abaratado el coste de la electricidad en toda Europa, sobre todo en España, donde oscila cerca del... cero.



**EL PAÍS** Fuente: 40dB.

Barómetro de 40 dB.

ELECCIONES EN EUSKADI

# EH Bildu adelanta al PNV en la última semana de la campaña vasca

La izquierda 'abertzale' rentabiliza el desgaste del partido de Imanol Pradales y la fractura a la izquierda del PSE: ni Sumar ni Podemos lograrían representación

### JOSÉ MARCOS Madrid

La política española puede estar a punto de producir un acontecimiento impensable hace unos años: EH Bildu —una coalición cuvo núcleo duro es Sortu, la marca heredera de Batasunaganaría las elecciones vascas del domingo y consumará el adelantamiento al PNV, el partido hegemónico en esa comunidad en las últimas cuatro décadas, según la encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la SER. Por otro lado, la fractura entre Podemos y Sumar les volvería a penalizar, como ya sucedió hace dos meses en las elecciones gallegas: ambas fuerzas se quedarían sin representación en el Parlamento de Vitoria. Con un agravante: el mínimo para entrar en la Cámara autonómica gallega era del 5% de los votos por circunscripción; en el País Vasco es del 3%, y tampoco lo alcanzarían.

La campaña ha acelerado la tendencia negativa en el espacio a la izquierda del PSE: Sumar pierde en tres semanas ocho décimas (2,2%) y Podemos cinco (2,3%). Vox mantendría su único asiento en la Cámara autonomica, por la provincia de Alava, si supera el 3% exigido como hizo en 2020.

La candidatura de EH Bildu. encabezada por Pello Otxandiano, sería la gran beneficiada del hundimiento de la izquierda confederal (el espacio formado por Podemos y Sumar), que ahora

mismo tiene seis diputados y fue la más votada en el País Vasco en las elecciones generales de 2016. EH Bildu, que en los comicios autonómicos de 2020 obtuvo 21 escaños y el 27,6% de los votos, se dispararía con una estimación de apoyos casi un punto superior al PNV (35,4%) v 30 escaños. Rompería así el empate a 28 diputados que mantenía con el partido jetzale en el anterior trabajo demoscópico, publicado el 25 de marzo. El PSE baja ligeramente, pero aguanta por encima del 13% y retendría sus 10 escaños, lo que daría la suma justa con el PNV para asegurar la mayoría absoluta en la Cámara vasca y reeditar una coalición de gobierno por tercera legislatura consecutiva. Por debajo de los 38 escaños, la gobernabilidad podría depender del PP (8,2%), que tiene asegurados los seis diputados que obtuvo hace cuatro años con Ciudadanos, su peor resultado desde 1990. La encuesta le pronostica una subida de un punto y medio que podría suponer el séptimo escaño.

La coalición de gobierno preferida, con un respaldo del 28%, sigue siendo la que el PNV y el PSE mantienen desde 2016, aunque se deja cuatro décimas respecto al sondeo de finales de marzo. Los socialistas son más entusiastas (63,9%) con esta fórmula que los votantes peneuvistas (48,7%). También genera el mayor agrado en el electorado del PP (39%) y apenas ninguno en la izquierda abertzale (0,2%).

## Valoración de líderes



Procedimiento: entrevista online (CAWI). Error muestral: +-2,8% (para un 95% de confianza). Fecha de realización: del 5 al 10 de abril.

EL PAÍS Fuente: 40dB.

La siguiente opción, con una subida de ocho décimas, es un Ejecutivo de PNV y EH Bildu (24,2%), por el que se inclinan respectivamente el 35,4% y el 57,7% de los participantes en la encuesta que se reconocen votantes de cada uno de estos dos espacios. Los partidarios de un Gobierno de EH Bildu y el PSE también se incrementan medio punto y llegan al 16,1%, aunque ese pacto, en

principio, no tiene ninguna viabilidad por el veto de los socialistas a la izquierda abertzale. Esta alianza resulta curiosamente más atractiva entre los votantes de Elkarrekin Podemos (49,3%) que entre los socialistas (25,5%) y los de EH Bildu (34,5%). Todos los datos internos de la encuesta se pueden consultar en las webs de EL PAÍS y la SER.

El trasvase de votantes de Po-

demos pero sobre todo de Sumar es determinante para entender la crecida de EH Bildu casi 13 años después del fin del terrorismo de ETA. La campaña ha ensanchado la fuga del antiguo electorado del espacio que aglutinaba Elkarrekin Podemos: el 34,2% permanece fiel a esa marca y el 18% opta por la plataforma de Yolanda Díaz, cuando hace tres semanas lo hacían el 39,6% y el 32,3% respectivamente. La izquierda abertzale se nutre de gran parte de esa transferencia de voto, que prácticamente se duplica: del 15,2% al 27,4%. El PSE, al que su cabeza de cartel, Eneko Andueza, reivindica como "la izquierda útil de verdad", irrumpe con cierta energía en ese electorado y atrae al 7%, dentro de su pugna con EH Bildu por el voto de izquierdas en la semana final de la campaña.

Desde la restauración de la democracia, el PNV ha ganado todas las elecciones vascas solo en las de 1986 fue superado por el PSE en escaños, aunque no en votos- y ha presidido siempre el Gobierno, salvo en la etapa en que lo hizo Patxi López (2009-2012). Ahora, el desgaste de los peneuvistas les lleva a perder 3,5 puntos entre sus fieles respecto al sondeo previo de 40dB. Lo peor para los intereses de su candidato, Imanol Pradales, es que el 8,5% del electorado del PNV ahora escogería la papeleta de EH Bildu. El PNV contiene en parte esos daños con la atracción del 7,8% de votantes del PP. Pero aun así su electorado potencial es de los menos movilizados -solo el 60% asegura que votará el 21 de abril-, justo lo contrario de lo que sucede con el de la coalición abertzale, el más activado de todos (72,7%). El siguiente es el del PSE con un 62,5%.

Uno de los condicionantes de la campaña es la renovación que los principales partidos han hecho de sus candidatos. El resultado es el escaso grado de conocimiento entre los ciudadanos. A Imanol Pradales, el relevo escogido por el PNV para suceder a Iñigo Urkullu, lo conoce el 61,5% de la población, seguido por el socialista Eneko Andueza (58,8%). Pello Otxandiano, de EH Bildu. supera por poco la mitad, aunque adelanta a Javier de Andrés, del PP, conocido por el 49,3%. Miren Gorrotxategi repite con Podemos (44,8%), al igual que Amaia Martínez con Vox (31,9%). Uno de los dramas de Sumar es que su candidata, Alba García, solo es conocida por uno de cada cuatro encuestados. Otxandiano es el mejor valorado, pero Pradales se impone cuando se pregunta quién sería el mejor lehendakari: es el elegido por el 23,5% -1,3 puntos menos que en la ola anterior de 40dB.-, frente a un 19,8% (21,5%) del candidato de EH Bildu. El socialista Andueza crece en el mismo periodo de tiempo más de dos puntos y sería la tercera opción (9,5%).

# Menos independentismo

EH Bildu y el PNV, ambos nacionalistas, concentrarían el 70% del voto y 58 de los 75 diputados del Parlamento vasco, pero eso no se traduce en un apoyo proporcional de la ciudadanía a una Euskadi independiente (15,1%). Eso sí, la apuesta por el Estado propio crece durante la campaña 8,5 puntos entre los votantes de EH Bildu: se convierte en la alternativa prioritaria para el 49,7% de votantes de la izquierda abertzale, mientras disminuven en la misma proporción quienes piden más autonomía para Euskadi. El sentimiento independentista del electorado de Elkarrekin Podemos (19,7%) dobla al del PNV (10,6%), donde son mayoría quienes apuestan por el refuerzo del autogobierno (43,3%), aunque se acorta la distancia con quienes son partidarios de mantener la misma autonomía (38,7%).

La cuestión territorial o soberanista sigue en la cola de los principales problemas en Euskadi para la población en general. El electorado al que más inquieta es el de EH Bildu (24,5%), seguido de los votantes del PP (16,1%) y del PNV (9,2%). La inflación y el coste de la vida y la sanidad y la calidad de otros servicios públicos son las grandes preocupaciones entre las nueve opciones que se plantea a los encuestados. El deterioro del servicio vasco de salud (Osakidetza) es uno de los flancos por donde más críticas recibe el PNV, incluso entre el 63% de sus votantes.

En todo caso, el 53% de los encuestados califica la situación general en el País Vasco como buena o muy buena, frente al 10,6% que la considera mala o muy mala. Pero la perspectiva cambia cuando se compara con la de hace cuatro años: solo el 21,6% cree que ha mejorado, frente al 33,8% que piensa que ha empeorado. La labor del Gobierno vasco, que el PNV confía en seguir liderando un nuevo mandato, es positiva para el 36,3%, mala para el 19,2% y regular para el 41,4%.



Imanol Pradales, ayer en un acto del PNV en San Sebastián. JAVIER ETXEZARRETA (EFE)

El 21-A plasmará una corriente de cambio que parece imparable, aunque se mantenga a corto plazo el Ejecutivo bipartito en Euskadi

# Socialistas y nacionalistas buscan blindar su coalición de Gobierno

# La crónica

ANABEL DÍEZ

Un tiempo nuevo en Cataluña y en el País Vasco, pase lo que pase en la primera comunidad el 12 de mayo y el próximo domingo en la segunda. Nada será igual en ninguna de las dos comunidades. La especie extendida, quizá deliberadamente, en círculos más estatales que vascos, de que no hay tensión porque poco cambiará en esa comunidad no se ajusta a los análisis más exhaustivos socioló-

gicos y políticos. Las corrientes de fondo del País Vasco son profundas, aunque no signifiquen la plasmación de una coalición de gobierno distinta a la de las últimas legislaturas. Pero sí, marcarán el futuro. Los caminos de los nacionalistas vascos y catalanes se bifurcan ostensiblemente; no hay paralelismos, ni siquiera su convergencia en Madrid está tan garantizada como en el último cuatrienio. El líder fáctico de Junts, Carles Puigdemont, advirtió ayer a Pedro Sánchez de que su apoyo en Madrid está condicionado a las correspondencias de los socialistas en Cataluña.

La vía vasca no es la catalana, sostienen los dirigentes peneuvistas, que no tienen la independencia en el frontispicio de su programa. Ni siquiera el cambio del Estatuto de Gernika, porque aún le ven recorrido y potencialidad.

Si los ciudadanos vascos han hecho compatible su fuerte arraigo identitario con colocar el afán de la independencia en un plano secundario, no será el PNV el que fuerce las prioridades; y tampoco EH Bildu. "El reto es avanzar y construir el país entre diferentes". Con esta declaración de principios

del candidato abertzale, Pello Otxandiano, al PNV y al PSE solo les queda mostrar en alto su desconfianza hacia quienes no creen que sean buenos gestores. Los socialistas, además, en voz de su candidato, Eneko Andueza, añaden referencias al pasado de EH Bildu y su vinculación con ETA, muy desigual entre sus dirigentes y sin que sea un elemento de juicio decisivo en sus potenciales votantes jóvenes. Bildu gana votos del PNV y del PSE, y deja en precario la capacidad de atracción de Sumar y de Podemos.

A una semana de las elecciones, los partidos en liza tienen muy aquilatados sus mensajes. La proclividad del PP nacional a invocar a ETA de manera permanente en el Congreso y en el Senado, en busca del desdoro de Pedro Sánchez por ser "socio" de Bildu, casi se ha retirado de su campaña vasca. El candidato del PP, Javier de Andrés, es el primero en reconocer y proclamar que la dinámica política vasca discurre completamente ajena a la nacional. Nada más erróneo que perder el punto de realidad y envolverse en discursos sobre el peligro de la independencia o que EH Bildu es ETA y, por tanto, Pedro Sánchez pacta con el terrorismo. No se escuchará a un dirigente del PP vasco decir algo ni siquiera aproximado. Pero la tentación es fuerte. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ironizó ayer sobre el asunto: "Menuda broma, escuchar al candidato del PSE decir que no gobernará con Bildu".

Aun así, la corrección formal de la campaña de los candidatos vascos no excluye en absoluto una fuerte batalla entre los nacionalistas y los esfuerzos de todos los contendientes. El PNV no se resigna a que los designios demoscópicos se cumplan y que su candidato, Imanol Pradales, quede por detrás de Pello Otxandiano. Por mucho que parezca garantizado, aunque gane EH Bildu, que el PSE apoyará al peneuvista para llegar a la Lehendakaritza, no ahorrará argumentos, esfuerzos y movilización para detener el avance imparable de la izquierda abertzale. Los socialistas vascos rememoran su reciente victoria en las elecciones generales del 23 de julio para tratar de retener el máximo voto posible a sabiendas de que en las autonómicas serán los terceros. Su expectativa está en conseguir algún avance para ganar influencia sobre el futuro gobierno vasco. Su fuerza está en que en el País Vasco gobernará quien ellos elijan.

EH Bildu tiene aún camino por recorrer antes de que los socialistas se planteen la posibilidad de auparlos un día al Gobierno de Vitoria. Esa es la determinación de los socialistas vascos, compartida por la cúpula del PSOE. Sí, tiene que ver con el pasado de la izquierda abertzale. EH Bildu tiene a su favor que no tiene prisa.

### PERIDIS



El proyecto de un nuevo Guggenheim en la única Reserva de la Biosfera vasca plantea el debate sobre el papel de la cultura en el desarrollo sostenible

# Las aves de la felicidad y el museo de la discordia

### PABLO GUIMÓN Gautegiz Arteaga

El dinero, como es sabido, no da necesariamente la felicidad. Esta puede tener más que ver con otros factores. Por ejemplo, según un estudio publicado en 2020 en la revista Ecological Economics, con la cantidad de especies de aves diferentes con las que una persona se cruza en su vida diaria. Los investigadores estudiaron, en más de 26.000 adultos de 26 países europeos, la conexión entre la diversidad de especies en su entorno y la satisfacción con la vida. Lo cruzaron con los datos socioeconómicos de los encuestados y concluyeron que la diversidad de aves era tan importante para su felicidad como sus ingresos. "Los europeos están particularmente satisfechos con sus vidas si su entorno inmediato alberga una gran diversidad de especies", resume el alemán Joel Methorst, autor principal de un estudio que no pasó inadvertido para los trabajadores del Urdaibai Bird Center, en la comarca vizcaína de Busturialdea. Estos no tardaron en proclamar que Gautegiz Arteaga, el pequeño pueblo que alberga este centro para la observación de aves al borde de una marisma, podría perfectamente ser el pueblo más feliz de Euskadi.

Pasear un soleado día de abril por estos senderos entre robles, acompañado por los cantos de algunas de las 150 especies de aves que visitan el paraje, puede parecerse mucho a la felicidad. Claro que no todo son trinos y gorjeos en este bellísimo enclave de la Reserva de la Biosfera del Urdaibai, el único que merece esta protección de la Unesco en el País Vasco. La sequía obligó el año pasado a imponer restricciones a los 16 ayuntamientos de la zona y, en 2022, a llevar agua por barco desde Bilbao. Faltan infraestructuras de saneamiento, de conectividad, de atención sanitaria. La comarca pierde población. La otrora boyante actividad industrial se ha ido apagando. "En Bizkaia no tenemos comarcas infradesarrolladas", señalan fuentes de la Diputación, "pero sí algunas, como esta, que necesitan un cariño especial".

Para dotarlo de un futuro sostenible o para terminar de cargárselo, según quien cuente la historia, planea sobre el enclave un proyecto: el Museo Guggenheim Urdaibai. Promovido por la Diputación Foral de Bizkaia (en manos del PNV), que compone el patronato del museo bilbaíno junto con el Gobierno vasco y The Solomon R. Guggenheim Foundation, su historia es un culebrón político que, aunque aún está muy lejos la colocación del primer ladrillo, lleva tres lustros sobre la mesa y ha situado a esta comarca en el debate electoral.

Lo interesante es que el proyecto no parece una barrabasada, como algunas que amenazan otros puntos del litoral español. No es un complejo de casinos, ni una industria pesada, ni un plan para el turismo masivo de sol y playa. El debate que plantea es más sofisticado: cómo deben las sociedades relacionarse con el espacio natural. Cómo debe el ser humano interactuar con esas aves de la felicidad de Gautegiz Arteaga.

El Guggenheim Urdaibai es, según el programa del PNV, "un innovador modelo de integración que combinará producción artística, ecología, tecnología, conectividad social e investigación". O bien, según Eider Gotxi, de la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop, "un proyecto que no se basa en las muchas necesidades de la comarca, sino en las del museo estadounidense".

La idea nace en 2009, una vez se considera ya consolidado el modelo del Guggenheim Bilbao. El patronato plantea entonces la posibilidad de una ampliación del museo que cumpla "tres parámetros", explican fuentes de la Diputación: que la nueva sede sea "diferente a la de Bilbao y a la vez complementaria"; que tenga a Bizkaia como "encuentro de experiencias culturales", extendiendo el "efecto Bilbao" a otras comarcas, y que vaya más allá de lo cultural y genere relaciones con "otros ámbitos de excelencia de Euskadi, como son la innovación y el medio ambiente". La crisis económica paralizó el proyecto hasta 2018. Entonces se planteó primero otra localización y finalmente se fijó la ubicación en la que se trabaja ahora, el paisaje más protegido de la región.

Para los críticos, es un proyecto que el propio marco legal de una reserva de la biosfera con-

# Proyecto de nuevo museo Guggenheim

"Ampliación discontinua" del Museo Guggenheim de Bilbao en Urdaibai



- Lugares museísticos propuestos
- Proyecto de senda peatonal
- Límites de la reserva natural
- Carril bici (existente / proyectado)



Fuente: Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Diputación Foral de Bizkaia.

NACHO CATALÁN / EL PAÍS



Las marismas de Urdaibai desde el Bird Center. F. DOMINGO-ALDAMA

vierte en inviable. Desde la Diputación, sin embargo, se remiten a la Unesco, que define estos entornos como "sitios donde se intentan aplicar enfoques interdisciplinarios que permitan entender y gestionar los cambios y las interacciones que se producen entre los sistemas sociales y ecológicos". Los defensores se apoyan en el precedente del Guggenheim Bilbao, cuyo éxito como elemento transformador de la ciudad no niegan hoy ni los muchos críticos que en su día tuvo. Los detractores apuntan al caos que trajeron a esta tranquila comarca las hordas de turistas atraídos por el reclamo de Juego de Tronos a San Juan de Gaztelugatxe (Rocadragón en la popular serie de HBO). Entre un extremo y otro se mueve el debate. Y eso que, al no haber aún un proyecto visible, el grado de conocimiento por parte de la ciudadanía es, cuando menos, escaso.

Lo que se sabe es que será un museo con dos sedes, unidas por una senda peatonal y ciclista que aprovecha un camino existente. Una sede estará en Gernika, en la fábrica cubertera Dalia, ya cerrada. Allí se levantará el edificio de acogida a los visitantes y se desa-

Urkullu pidió repensar la idea. Pradales quiere llevarla ya a efecto

PSE y EH Bildu se quejan de la falta de concreción sobre el plan

rrollará la rama de investigación y experimentación. La otra sede ocupará los astilleros de Murueta, aún operativos, y estará destinada a la zona expositiva. "No será solo un edificio con obras de arte", dicen fuentes de la Diputación, "sino una experiencia contemplativa integrada con la naturaleza, de arte que reflexione sobre el medio ambiente". En la senda de seis kilómetros que une las dos sedes se plantea "una intervención artística no invasiva". Se podrá recorrer caminando, en bici o en ferrocarril, gracias a una vía que ya existe.

El proyecto contempla un aforo limitado de visitantes para reducir el impacto en la naturaleza y garantizar, según la Diputación, "una experiencia inmersiva y relajante". El museo calcula que el límite estará en torno a los 140.000 visitantes anuales, una décima parte de los que recibe el Guggenheim Bilbao. Aunque aún no hay proyecto arquitectónico, el presupuesto realizado por una consultoría de ingeniería calcula unos costes de construcción de 127 millones de euros. Hay 40 millones aportados ya por el Ministerio de Transición Ecológica para desarrollar actividades relacionadas con el medio ambiente, y la Diputación asegura que tiene reservados otros 40 millones.

19

A partir de ahí, las incógnitas son numerosas, tantas que no hay en el horizonte una fecha ni siquiera aproximada de apertura. Hay que recalificar suelos, modificar planes urbanísticos de tres ayuntamientos, adquirir los astilleros de Murueta, descontaminar suelos y acuíferos... Y algo muy importante: esperar a que la Audiencia Nacional resuelva un recurso interpuesto por dos plataformas contrarias al proyecto contra la orden ministerial que reduce de 100 a 20 metros la servidumbre de protección del tramo de costa de los astilleros. Sin esa reducción, el proyecto sería inviable.

### Tiempo de reflexión

Todas esas incógnitas son las que hicieron, argumenta el PNV, que el lehendakari saliente, Iñigo Urkullu, hablara hace unas semanas de la necesidad de abrir "un tiempo de reflexión" de dos años. Un sorprendente gesto -contrario a lo que defiende el candidato de su partido, Imanol Pradales, que quiere poner ya en marcha el proyecto-tras el que muchos vieron señales de desacuerdo interno. Todo ello confluye en una deficiente comunicación del plan, a la que aluden los demás partidos para justificar su falta de un apoyo.

"Hemos pedido una clarificación del proyecto, que en estos momentos falta", explica Begoña Gil, secretaria de Política Institucional del PSE y vicepresidenta de las Juntas Generales de Bizkaia. "A los socialistas lo que nos parece más necesario es lanzar un plan integral de regeneración para una zona que necesita mucho más que un Guggenheim. Si en ese plan encaja el museo, adelante. Pero es el museo el que debe encajar en la zona. Los vecinos se quejan, con razón, de que se está fiando todo a un proyecto que lleva 15 años parado. No se puede paralizar el futuro de la comarca por eso".

Idurre Bideguren, senadora de EH Bildu y exalcaldesa de Bermeo, la mayor localidad de Busturialdea, coincide en que aún hay "muchas preguntas por contestar". "Se quieren abordar cambios demográficos y de modelo productivo, retos del futuro, con un proyecto de hace 15 años", lamenta. "Se quiere hacer en el corazón de la reserva de la biosfera, que no es cualquier sitio y para nosotros no es el adecuado. El desarrollo en esta comarca no puede basarse solo en el turismo. Y luego está el cómo se ha hecho, sin contar con la gente de la comarca. Así que, en principio, no".

Los moradores de las marismas parecen vivir ajenos a las enconadas posturas. Hace unas semanas, incluso, los cisnes fueron vistos comportándose de forma algo inusual en la zona de agua dulce. "Parecían imitarse y nadaban muy juntos, se estaban cortejando", explican desde el Urdaibai Bird Center. "Seguimos observándolos y de repente empezaron a aparearse, un espectáculo precioso". Cortejo y apareamiento. O campaña electoral.



Javier de Andrés, el viernes en San Sebastián. JAVIER HERNÁNDEZ

Javier de Andrés Candidato del PP a lehendakari

# "El PNV se ha reinventado como partido de izquierda"

El líder de los populares vascos sostiene que él es la única alternativa al "sanchismo"

### P. G. San Sebastián

El candidato a lehendakari del PP, Javier de Andrés (Vitoria, 56 años), presidente de los populares del País Vasco desde noviembre en sustitución de Carlos Iturgaiz, no es nuevo en la política. Periodista de formación, fue diputado general de Álava, presidente del partido en esa provincia, parlamentario y delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, antes de convertirse, en 2023, en diputado en el Congreso. Defiende que el voto al PP es el único voto contra el "sanchismo" en un País Vasco que "ha tomado una deriva de izquierda absoluta".

Pregunta. ¿Qué está en juego en estas elecciones?

Respuesta. El País Vasco ha tomado una deriva de izquierda absoluta. Por eso no hay tensión. Están todos de acuerdo. Salvo nosotros, el resto de los partidos son los que han apoyado a [Pedro] Sánchez. A mi juicio, lo que ha pasado en el País Vasco es que la izquierda ha absorbido al PNV. Que sería lo que desea la izquierda para toda España: absorber al PP y

anularlo. A efectos prácticos, el PNV está anulado en el País Vasco. Lo que tiene es una cuota de poder, pero ideológicamente ya ha claudicado.

P. ¿Y por qué ha pasado eso? R. Viene de lejos. Con el PSOE han sido socios desde 1986, y todos los pactos que ha hecho el PNV en el País Vasco siempre han sido con la izquierda. En el País Vasco se han hecho dos demonizaciones: de la derecha y de todos los que no eran nacionalistas. Y eso también puede explicar un poco lo que está ocurriendo aquí. Hay muy pocos independentistas y, sin embargo, no optan por formaciones no nacionalistas. Y también se ha demonizado lo que no sea izquierda, y eso ha llevado al PNV a tener que reinventarse como partido de izquierdas. Un partido socialdemócrata, de centroizquierda. Es como se están vistiendo ahora. El propio Andoni Ortuzar se ha declarado como un hombre de izquierdas.

P. En ese escenario, ¿para qué sirve un voto al PP este 21 de abril?

R. Si tú no compartes ese proyecto, la alternativa que te queda es el PP. Todo lo que no significa sanchismo, todo lo que no significa el proyecto socialista que estamos viendo. Nosotros representamos eso.

P. El PP, sin embargo, viene perdiendo apoyos. ¿Cuál sería el objetivo en estas elecciones?

R. Tenemos que hacer un proyecto más bien a medio o largo plazo. También al inmediato, por supuesto, pero yo creo que tenemos que plantear un proyecto en ese eje de izquierda-derecha. Representamos en ese eje claramente a un porcentaje de la población muy superior al que nos ha confiado su voto en otras ocasiones. A medio plazo no me pongo límites. Ahora mismo lo que quiero es crecer en votos y representación en los tres territorios. Confío en que los resultados superen las encuestas.

P. Esas encuestas señalan que el sentimiento soberanista está más bajo que nunca y, sin embargo, podemos encaminarnos a uno de los parlamentos más nacionalistas de la historia. ¿Qué han hecho mal los partidos no nacionalistas?

R. Pues habremos hecho nosotros cosas mal, pero yo creo que hemos tenido unas presiones

"Tenemos la sanidad más cara de España, pero que hace aguas por todos los lados"

"El modelo lingüístico impositivo ha fracasado" externas que todo el mundo conoce, y que han sido incluso violentas. A mí lo que me preocupa es la situación de ese Parlamento. Porque ahora están en una estrategia de no tensar con el proyecto nacionalista, pero igual se encuentran con una Cámara en la que el 70% de los parlamentarios son nacionalistas y deciden activar el proyecto nacionalista, y tenemos ahí montado un lío.

P. Se aprecia en Euskadi un PP más sosegado que en Madrid, hasta el propio Feijóo parece que no recurre a la estrategia de oposición que sigue en Madrid, de la amnistía, el caso Koldo, etcétera. ¿Es deliberado?

R. A mí me parece que tenemos que hablar de los problemas de aquí. Lo propio. Yo lo agradezco. Tenemos problemas y tenemos que ponerlos en la agenda. Había una serie de prejuicios a favor de la gestión del PNV. Se ha dado por supuesto, durante todo el tiempo de la presión violenta, que las cosas funcionaban bien. Pero no es así. Es muy relevante que empecemos a ver el País Vasco en sus justos términos, porque ha habido unos apriorismos que no son ciertos. Se ha dado por supuesto que esto era una locomotora, y ya no lo es. Estamos perdiendo mucho peso económico, estamos perdiendo peso demográfico, ya no tenemos tampoco el peso industrial que teníamos, es la comunidad autónoma que más ha perdido en PIB per capita de toda España. Tenemos una educación que es la número 14 de 17 comunidades, y una sanidad que es la más cara pero que hace aguas por todos los lados.

P. ¿Coincide con líderes del PP, como Isabel Díaz Ayuso, que identifican a EH Bildu con ETA?

R. Indudablemente Bildu está liderada por gente que ha estado en ETA. Eso desde luego habla muy mal de Bildu y desde luego la vincula a un pasado criminal.

P. ¿Ha contribuido el PSOE a blanquear a EH Bildu?

R. Sin lugar a dudas. El PSOE sabía perfectamente que Bildu no cumplía los requisitos éticos que se habían exigido siempre. De hecho, ahora lo vuelven a recordar, en campaña. Los incorporaron a la normalidad democrática porque necesitaban los votos. Ahora resulta que quieren decir a sus electores que no hagan lo que han hecho ellos, que no salten esas líneas rojas que ellos se han saltado.

P. Usted no habla euskera. ¿Cuál es el proyecto lingüístico del PP aquí?

R. Bueno, yo creo que tiene que ser un proyecto que no sea impositivo. El modelo impositivo ha fracasado. Creo que habría que revisar los métodos de enseñanza, porque no es normal que después de 40 años de enseñanza pública vasca nos encontremos con una población en la cual no se acredita el perfil lingüístico. Entre los 20 y los 30 años la gente ha avanzado, obviamente, frente a lo que había hace 40 años, pero no para ser una sociedad euskaldún.

20 ESPAÑA

Juristas niegan el conflicto de intereses o el tráfico de influencias que el PP denuncia por las relaciones de la esposa del presidente. Sí admiten un problema "de imagen"

# Ocho claves sobre los trabajos de Begoña Gómez

JOSÉ MANUEL ROMERO MANUEL VIEJO Madrid

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en el foco del debate político desde hace semanas a cuenta de las embestidas del Partido Popular. La formación de Alberto Núñez Feijóo lidera una ofensiva contra el matrimonio, al que acusa de conflicto de intereses y tráfico de influencias en los préstamos y ayudas públicas concedidos por el Ejecutivo central a tres empresas que han tenido algún vínculo con los centros de estudios donde ha trabajado Gómez. "La mujer del presidente tendrá que dar cuentas de sus actividades empresariales y económicas que consigue posteriormente a ser la mujer del presidente. Pero el problema es el conflicto de intereses de su marido", dijo Feijóo a principios de abril. Esta es una reconstrucción de los hechos conocidos, divididos en ocho claves.

Primera. Verano de 2018. Apoyos solidarios. El 8 de julio de 2018 EL PAÍS publicó un reportaje donde contaba los dos últimos actos públicos de Begoña Gómez antes de mudarse a la Moncloa: una fiesta destinada a recaudar fondos para un proyecto solidario en Tanzania y un concierto en el Auditorio Nacional para apoyar a una organización privada sin ánimo de lucro que buscaba mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual. Los dos eventos se enmarcaban dentro de la especialidad de Gómez, con un título en Marketing por la universidad privada ESIC y experta en captación de fondos, un perfil profesional que comenzó a ser muy demandado hace dos décadas por las entidades del tercer sector: las ONG, museos y asociaciones no lucrativas de todo tipo.

A eso se dedicaba Gómez desde su puesto de directora de consultoría en el Grupo Inmark. Fuentes socialistas indicaron entonces que Gómez sopesaba abandonar su trabajo - se pidió una excedencia después- para evitar cualquier tipo de conflicto de intereses con la llegada de Sánchez a La Moncloa. Sin embargo, ella misma avanzó lo que podría ser su nueva vida durante el primer acto solidario al que asistió como esposa del presidente: "Seguir trabajando y mantener la vida que he hecho siempre. Creo que puedo ayudar y dar visibilidad a cuestiones solidarias". Un mes después fichó por la Universidad privada IE University (IE) para dirigir un nuevo centro para la innovación en el continente africano: África Center. Al IE han estado vinculados expertos en economía de los principales partidos, Jordi Sevilla (PSOE), el exministro Luis de Guindos (PP) o Luis Garicano (Ciudadanos).

La esposa de Sánchez dirigió Africa Center entre agosto de 2018 y junio de 2022. Una portavoz del IE cuenta que se la fichó porque "su perfil encajaba en la posición". También explica que el contrato de Gómez incluía cláusulas de incompatibilidad: "El objetivo era proteger a las partes y asegurar que no existiese ninguna práctica que contemplase aprovechar la posición familiar de Gómez para generar un beneficio económico", dice esta portavoz. "Impedía la contratación con empresas públicas o con aquellas participadas directa o indirectamente por la Administración pública".

El contrato con el Instituto de Empresa incluía claúsulas de incompabilidad

La adjudicación de un concurso a Barrabés nunca pasó por el Consejo de Ministros

IE confirma un acuerdo de colaboración entre la empresa española Wakalua y el Africa Center en 2020. Aquí es, precisamente, donde ha puesto la lupa el PP a raíz de una publicación de El Confidencial que vinculaba el trabajo de Gómez en Africa Center con la empresa Wakalua y el rescate a Air Europa en plena pandemia por el Gobierno central.

● Segunda. Wakalua, enero de 2019. Wakalua nace en enero de 2019. Según la nota de prensa, se trata un "hub de innovación empresarial impulsado por la Organización Mundial de Turismo", una especie de centro de operaciones que pretendía aglutinar a entidades del sector turístico. Wakalua pertenece al Grupo Globalia, propietario también de la aerolínea Air Europa y de Halcón Viajes, entre otras.

Meses después, en septiem-

bre de 2019, tuvo lugar en San Petersburgo (Rusia) la 23<sup>ª</sup> reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo (OMT), con más de 1.000 participantes y 124 países convocados. Aquí coinciden por primera vez Begoña Gómez y el que entonces era consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo.

Wakalua y la IE University alcanzaron el 17 enero de 2020 un acuerdo de patrocinio para financiar dos becas promovidas por el Africa Center, el centro que codirigía Gómez. Un portavoz de Globalia explica que el acuerdo contemplaba un pago de 40.000 euros, de los que 25.000 se destinaban a dos becas para los ganadores de un concurso y otros 15.000 euros para organización de eventos y la cobertura de vuelos. Pero ese acuerdo, según este portavoz, solo fue efectivo durante "unos meses". Wakalua pagó dos billetes de ida y vuelta para un viaje en turista a Londres por 1.716 euros, para la propia Gómez y la presidenta del África Center, Felicia Appeteng, a un evento que organizó IE University y que contó con el patrocinio de la Organización Mundial de Turismo. "Después", explica este portavoz de Globalia, "la llegada de la pandemia interrumpió todas las actividades y no se llevó a efecto ninguno de los acuerdos". Y afirma: "Wakalua no pagó ninguna otra cantidad al Africa Center ni a la Fundación IE".

Gómez visitó meses más tarde la sede de Globalia en Madrid en dos ocasiones, según fuentes de la compañía: el 24 de junio de 2020 y el 16 de julio del mismo año, donde Hidalgo explicó a Gómez un proyecto para comprar pueblos abandonados y crear complejos hoteleros para luchar contra la España vaciada. El proyecto no se llevó a cabo. Begoña Gómez, según la compañía, fue a la reunión en calidad de representante de las instituciones educativas en las que trabajaba, al estar vinculada a IE University.

● Tercera. Rescate a Air Europa. La pandemia y el confinamiento frenaron en seco el transporte aéreo en el mundo. Sin turismo, Air Europa, que pertenece a Globalia —14.000 empleos directos— fue rescatada por el Gobierno de Sánchez en noviembre de 2020 con 475 millones de euros a devolver en seis años. Este préstamo siguió los mismos cauces que los concedidos a otras compañías aéreas

rescatadas de urgencia por la crisis del coronavirus. La operación fue autorizada por el Consejo de Ministros el martes 3 de noviembre de 2020. El PP considera que Sánchez debió inhibirse por los vínculos entre Wakalua, que depende de Globalia, y Gómez, que presidió un centro de estudios de IE University (Africa Center) y firmó un acuerdo con Wakalua. Los populares denunciaron estos hechos ante la Oficina Pública de Conflicto de Intereses, creada en 2006 y dirigida desde 2007 por Flor María López Laguna, quien contestó que Gómez "no tiene ni ha tenido relación laboral o profesional alguna que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración en estas entidades". Desestimó el caso.

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, con el que se rescató Air Europa, fue creado en julio de 2020 para paliar el impacto de la pandemia en empresas estratégicas. El fondo destinó 475 millones a Air Europa, y otros 250 millones a Volotea, Air Nostrum y Plus Ultra.

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sentenció en mayo de 2021 que el rescate a Air Europa fue legal por proporcionado y no discriminatorio. En esa misma fecha (19 de mayo de 2021) el Tribunal anuló las autorizaciones de la Comisión Europea a los rescates de TAP, aerolínea portuguesa, con un préstamo de 1.200 millones, y el respaldo holandés a KLM, con 3.400 millones. Lo mismo sucedió con Italia y el rescate a sus aerolíneas.

• Cuarta. La segunda denuncia del PP. El PP también denunció un conflicto de intereses y un tráfico de influencias por dos cartas de apoyo firmadas por Gómez en julio de 2020 co-





mo codirectora de una cátedra en la Complutense. Las firmas de Gómez apoyando a la empresa de Barrabés facilitaron, según el PP, sendas ayudas públicas de 4,8 millones y 3,6 millones otorgadas por Red.es en 2021, dependiente entonces del Ministerio de Economía y ahora del Ministerio para la Transformación Digital. Estas cartas aportadas por Barrabés -quien incluyó otras 31 idénticas en ambos procesos, entre ellas dos firmadas por el Ayuntamiento de Madrid (PP) fueron publicadas por El Confidencial.

• Quinta. La relación de Gómez con la Universidad Complutense. Gómez entra por primera vez a trabajar en la Complutense en septiembre de 2014, tres meses después de que Pedro Sánchez fuera elegido en primarias secretario general del PSOE. Gómez codirige desde su

creación -también en 2014- el Máster Propio de Fundraising [captación de fondos en inglés). Cinco años después, en 2019, la Complutense crea la Cátedra de Transformación Social Competitiva donde trabaja también Gómez. Esta universidad cuenta con más de 50 cátedras; todas ellas tienen director que siempre será un profesor de la propia universidad, no necesariamente un catedrático. Para ponerlas en marcha se requieren habitualmente 30.000 euros que provienen de patrocinadores. Los dos patrocinadores de la cátedra que codirige Gómez son la Fundación La Caixa y Reale Seguros, que firmaron en octubre de 2020 un acuerdo con la Complutense por cuatro años (finaliza en octubre de este año) a razón de 15.000 euros anuales cada una. "Esta cátedra nos pareció interesante porque existen muy pocas sobre sostenibilidad", afirma un portavoz de Reale. "Por razones presupuestarias decidimos hace meses no continuar a partir de 2025", añade. La Fundación La Caixa está a la espera de la solicitud de renovación de la Complutense y, a partir de ahí, la valorarán, señala un portavoz.

Un año después de esta cátedra nace el Máster Propio en Transformación Social Competitiva, que codirige también Gómez y que cuenta prácticamente con el mismo profesorado, donde figura, entre otros, el periodista Jaime García Cantero, director de la revista *Retina*, editada por PRISA, empresa propietaria de EL PAÍS. Begoña Gómez, como codirectora de esta cátedra, ha ejercido como jurado de los Premios Retina. Otro profesor de la cátedra es Barrabés, propietario de la empresa Innova Next que ganó los concursos de Red.es. Barrabés ha rechazado responder a EL PAÍS. Innova Next llePedro Sánchez y Begoña Gómez, el 21 de julio en Getafe. CLAUDIO ÁLVAREZ

gó a un acuerdo con The Valley para concursar juntos. La firma The Valley cuenta a través de un portavoz que Gómez nunca tuvo vínculos con esta compañía.

Sexta. Las cartas firmadas por Gómez. Las misivas firmadas por Gómez, la supuesta prueba del tráfico de influencias que denuncia el PP, dicen lo siguiente: "Por medio de la presente manifestamos nuestro apoyo a dicho programa, que persigue detectar, formar e incorporar al mercado digital a jóvenes desempleados. Asimismo, mostramos nuestra intención de colaborar activamente en la difusión de sus convocatorias en nuestro ámbito de actuación que pudieran ser interesados".

Según una portavoz de The Valley, el texto de las cartas de apoyo se consensuó entre las dos partes de la UTE y era idéntico para todos. "Cada una de las partes se encargó de recopilar las recomendaciones de aquellos con los que, por su área de actividad, tenía una relación más directa. En este sentido, The Valley se centró en incorporar a las empresas privadas (Oracle, Barcelona Mobile, etc.)". Otras dos cartas de apoyo similares están firmadas por el Ayuntamiento de Madrid (PP) en 2020, por Belén García Díaz, que entonces era la gerente de la Agencia para el Empleo de la capital y ahora es la directora general del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid (PP). Ambas administraciones gobernadas por el PP se niegan a dar explicaciones.

 Séptima. Así se otorgaron las avudas. Las avudas otorgadas por Red.es a esta UTE ascendieron a 8,3 millones (sin IVA) con un beneficio industrial previsto del 6%. Se presentaron al concurso hasta 20 empresas. Las cartas de recomendación supusieron, junto a otros elementos, el 8% de la nota final. Ninguna empresa recurrió el concurso. La Mesa de contratación reunida en abril de 2021 aclara que no se elevó "cuestión alguna relacionada con conflictos de intereses". En la valoración técnica que hace de las cartas no cita la firmada por Gómez ni la del Ayuntamiento de Madrid, pero sí la de empresas tecnológicas, como Microsoft, IBM y Orange, entre otras.

Siguiendo la tesis del PP, Sánchez debería haberse inhibido en una adjudicación que hizo otro órgano distinto al Consejo de Ministros.

● Y octava. Expertos jurídicos: "No ha sido una buena idea [firmar las cartas]. No hay caso jurídico, pero sí de imagen". Elisa de la Nuez, abogada del Estado y socia de Hay Derecho, fundación sin ánimo de lucro que promueve la rege-

neración institucional contra la corrupción, cree que la resolución de la Oficina de Conflicto de Intereses sobre el caso de las ayudas a la compañía Air Europa es correcta. "Luego están las influencias que se puedan ejercer al margen", subraya la letrada, "pero está claro que no hay caso". Respecto a las cartas de apoyo a un empresario firmadas por Begoña Gómez, opina que es "imprudente", sea Gómez o cualquier otro alto cargo del Estado. "No porque sea ilegal, sino porque tienes una posición relevante y se puede interpretar de otra manera. Las cartas de interés son muy habituales y no suelen tener relevancia. Desde el punto de vista jurídico no hay caso, pero sí desde la imagen. No ha sido buena idea".

Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos y autor del libro La corrupción en España (Atelier), considera que la denuncia del PP por Air Europa y la conexión con Gómez está sacada de contexto. "[Si se asumiera la tesis del PP] Nadie de la familia del presidente del Gobierno podría hacer nada porque cualquier decisión podría afectar a su familia. Esto es una utilización político partidista de una normativa que debe entenderse en su contexto. No creo que haya nada desde una perspectiva jurídica. Es evidente que cualquier empresa que se relacione con la mujer del presidente puede interpretarse que es favorecida por algún contrato, pero estos hechos se utilizan

De la Nuez: "Es imprudente firmar las cartas de apoyo, pero no hay caso"

Villoria: "Estos hechos se interpretan de forma partidista fraudulenta"

siempre de una manera partidista fraudulenta".

En cuanto a las cartas de recomendación, Villoria considera que la esposa del presidente no debería haberlas firmado. "Lo mejor es no firmar bajo ningún concepto. Ha habido un error involuntario. ¿Abandonar el cargo? Creo que este tipo de actividades no me parecen un tipo de actividades que generen graves conflictos de intereses. Sí creo que sería bueno que Gómez se protegiese más en este momento y tuviese mucho cuidado porque las posibilidades de crítica podrán ser muy elevadas".

Fuentes del Gobierno responden que la esposa del presidente no tiene por qué renunciar a su actividad profesional tras la polémica desatada por las denuncias del Partido Popular, dado que no existe ni conflictos de intereses ni tráfico de influencias en los casos analizados. 22 ESPAÑA

# Puigdemont amenaza con dejar caer a Sánchez tras las catalanas

### BERNAT COLL / EFE Barcelona

La precampaña catalana ya pone el foco en los posibles pactos poselectorales. Y el expresidente de la Generalitat y candidato de Junts a las elecciones del 12 de mayo, Carles Puigdemont, advirtió a los socialistas de que, si se apoyan en el PP para evitar una investidura independentista, habrá "consecuencias" para el Gobierno de Pedro Sánchez. Si el PSC y su candidato, Salvador Illa, "hacen un Collboni", dijo Puigdemont -- en alusión al pacto que aupó al socialista Jaume Collboni a la alcaldía de Barcelona gracias a los votos del PP y de Barcelona en Comú-, el Gobierno podría quedarse sin los siete votos determinantes de Junts en el Congreso. "Nadie entendería que siguiésemos dando apoyo a una persona que no ganó las elecciones y que es presidente gracias a nuestros votos", manifestó en una entrevista a El Nacional.

"¿Qué recorrido podría tener el acuerdo [de investidural con el PSOE en estas condiciones?",se pregunta Puigdemont. "Nos preocupa qué podemos hacer con un partido que no cumple o que no respeta unos mínimos. No podríamos ir muy lejos", insiste. Puigdemont augura que habrá una mayoría "suficiente" para que un independentista asuma la presidencia, mientras que Illa necesitaría "una mayoría muy grande" que, remarca el candidato, es improbable "sin el apoyo del PP".

Preguntado sobre la posibilidad de que el socialista construya un tripartito con Catalunya en Comú y ERC, el expresident tira pelotas fuera: "Si el independentismo no es capaz de sumar una mayoría en el Parlament porque los números no dan, no hay nada que decir", responde. Y, ante la posibilidad de que Junts gane las elecciones pero necesite los votos del PSC para gobernar, Puigdemont apunta a que Illa "sabrá lo que tiene que hacer".

El expresident admite que hace "mucho tiempo" que no tiene relación con el líder de ERC, Oriol Junqueras —que fue su vicepresidente— y que tampoco son "relaciones normales" las que su formación mantiene con los republicanos. Por ese motivo, asegura que hablará con ERC, la misma noche de las elecciones, si hay una mayoría independentista.



Benito Maestro lloraba ayer tras recibir los restos de su padre en el cementerio de Valladolid. N. G. (EFE)

Los restos de tres víctimas de la dictadura son entregados a sus familias en Valladolid en un homenaje a 199 represaliados

# Y Benita Maestro enterró a su padre 87 años después

### JUAN NAVARRO Valladolid

—Estos son los restos de tu padre.

Benita Maestro rompe a llorar en el cementerio de Valladolid. El franquismo le arrebató a su padre cuando ella era un bebé. Hoy tiene 87 años y le tiembla la voz cuando habla con quienes han coordinado los trabajos de recuperación e identificación de los huesos de Casimiro Maestro, alcalde de Renedo de Esgueva (Valladolid), víctima del bando fascista. Los restos descansan en una caja de plástico junto a otras dos, etiquetadas con los nombres de Ángel Egaña y Emilio Pedrero. Estas tres personas han sido las únicas identificadas por ADN de los 199 vestigios humanos diferentes hallados en una fosa común del camposanto vallisoletano. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) homenajeó ayer a las víctimas y las enterró dignamente.

Cientos de personas se congregaron ayer en el cementerio de El Carmen junto a un mausoleo donde se conservan los esqueletos, rara vez completos y también procedentes de una fosa común, de otros 245 individuos inhumados en 2020. Una enorme placa recoge sus nombres y los identifica como asesinados. Bajo el hormigón yacen también aquellos cuya identidad no consta con certeza. La ARMH entregó los restos a los descendientes de Maestro, Egaña y Pedrero y enterró igualmente los demás restos humanos encontrados en la fosa.

La conmemoración llegó en un clima político marcado por el impulso del PP y de Vox en Aragón, la Comunidad Valenciana y Castilla y León de "leves de concordia". En ellas, rompen con los consensos de las legislaciones anteriores de Memoria Histórica, promulgadas incluso por el PP, y amplían las fechas de cobertura de las normas a 1931, año de inicio de la II República. Así, equiparan un periodo democrático a la dictadura posterior al golpe de Estado. La ministra de Igualdad y exconcejal de Valladolid Ana Redondo (PSOE), presente en el acto, cargó contra la ausencia de altos cargos de la Junta de Castilla y León. "¿Cómo van a estar presentes si proponen leyes de oprobio y discordia?", preguntó retóricamente.

Vox no asistió al homenaje. Sí lo hizo una delegación del PP de

La ministra Ana Redondo criticó la ausencia de cargos de la Junta

El alcalde de Valladolid, del PP, asistió al acto. "Es de justicia", afirma Valladolid, encabezada por el alcalde de la ciudad y senador, Jesús Julio Carnero. "Nadie quiere tener la obligación de que sus seres queridos estén en una cuneta, por el motivo que sea. [La inhumación] Es de justicia en un país democrático que ha superado fases como la dictadura", indicó, mientras algunos de los presentes gritaban "¡Menos fotos y más derechos!" o "Esto es para las familias. ¡Fuera, fuera!".

A la concentración acudieron personas de muy distintas procedencias. La holandesa Johanna van Woerkom, estudiosa de regímenes autoritarios apoyados en golpes de Estado, explicó: "Conocí la guerra de El Salvador y las desapariciones, pero una vez en Holanda vi unas fotos de desaparecidos y pensé que sería en Argentina o Chile... ¡Y era España!". La mujer se preguntaba: "¿Qué significa la Ley de Memoria Histórica si permite que haya gente con el brazo en alto en el Valle de los Caídos?".

Antonio Maestro, de 90 años, tomó la palabra cuando se le fueron entregados los restos de su padre, fusilado por su vinculación a la izquierda. "No tenemos nada más que hablar, solo agradecer a los asistentes. Este no es un día cualquiera, es histórico, quedan atrás las lágrimas para convertirse en lágrimas de alegría. Es el día más grande para toda mi familia", dijo el anciano, entre salvas de aplausos. Benita seguía llorando.

# Los Reyes inician en Países Bajos su primer viaje de Estado de 2024

BELÉN DOMÍNGUEZ CEBRIÁN Madrid

Los Reyes inician el miércoles su primer viaje de Estado de 2024, una ruta por Países Bajos que les llevará a las ciudades neerlandesas de Amsterdam —donde serán recibidos ese mismo día por el rey Guillermo Alejandro I y su esposa Máxima Zorreguieta- y La Haya. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, v altos cargos del departamento de Comercio acompañarán al Monarca en el que es su primer viaje de Estado a Países Bajos y el decimosexto desde que comenzó su reinado en 2014. Es también la primera salida con Camilo Villarino al frente de la Casa del Rey, cargo para el que fue designado el pasado enero en sustitución de Jaime Alfonsín, que lo ejercía desde hacía tres décadas.

La visita a Países Bajos se produce en un contexto de "amistad" entre ambos países y con una relación que fuentes diplomáticas califican de cada vez más intensa a todos los niveles. Estas fuentes quitan peso al rifirrafe por el traslado de la sede de Ferrovial al país de los tulipanes por sus beneficios fiscales.

Uno de los sectores en los que la cooperación es más estrecha es el energético. España y Países Bajos firmaron a mediados de 2023 un acuerdo para potenciar el uso en Europa del hidrógeno verde, un gas renovable que se utiliza para descarbonizar sectores de difícil electrificación. El Rey visitará el puerto de Ámsterdam, punta del proyecto para crear un corredor que traslade hidrógeno verde desde Bilbao.

Desde los puertos neerlandeses el gas renovable se distribuirá al noroeste y centro de Europa. "Para reducir sus emisiones, han estimado que necesitarán importar alternativas a los combustibles fósiles. Y España es un candidato para proporcionar parte de esta energía descarbonizada en forma de hidrógeno y derivados producidos en los polos de Bilbao y Algeciras", explica Ignacio Urbasos Arbeloa, investigador del Real Instituto Elcano.

El proyecto es un paso más hacia la independencia energética que busca insistentemente Europa desde 2020, cuando estalló la pandemia, pero sobre todo desde que Rusia invadió Ucrania. ESPAÑA 23

La vista en Tailandia por la muerte del colombiano Edwin Arrieta se celebra con medidas de confidencialidad que sorprenden a los mediáticos abogados españoles

# El juicio casi secreto de Daniel Sancho

JUANA VIÚDEZ

### Madrid

El tribunal provincial de la isla tailandesa de Samui, donde la semana pasada comenzó el juicio al español Daniel Sancho por la muerte y el descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha eclipsado en estos primeros días a los principales atractivos turísticos de la segunda isla más grande de Tailandia. Este edificio judicial gris, con un tejado a dos aguas y una ancha escalera de 31 peldaños, se ha llevado todos los flashes de la treintena de periodistas desplazados para cubrir el juicio, que se han quedado en la calle porque el juez ha decretado que se celebre a puerta cerrada y ha prohibido que se difundan detalles sobre lo que ocurre en la sala.

El caso, que en los ocho meses previos de instrucción ya suscitó una gran expectación mediática, ha comenzado a juzgarse "con normalidad" y sin ningún cambio de postura de las partes, según las fuentes consultadas. Las diferencias de usos y costumbres han tenido mucho peso en un proceso judicial sujeto a unas normas a las que los abogados y medios de comunicación españoles no están habituados, especialmente en un caso como este, en el que el acusado es hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto de otro intérprete, el ya fallecido Sancho Gracia, popular gracias al personaje de Curro Jiménez.

En la sala no se puede mirar directamente a la cara al presidente del tribunal, ni cruzar las piernas, porque se considera una falta de respeto o un desafio, según explican fuentes jurídicas. Sí que se permite que la persona juzgada hable con sus familiares e interrogue a los testigos, o que el fiscal intercambie documentación e impresiones con los abogados durante la vista. "Es un juicio superhermético", señalan estas fuentes. El presidente del tribunal ordenó retirar los móviles y cachear a las 20 o 25 personas que pudieron entrar en la sala los primeros días, y advirtió a los presentes de que no se podía contar nada de lo que ocurría allí. Los abogados fueron advertidos de las consecuencias legales que podrían sufrir si rompen ese secreto.

El crimen fue cometido en agosto en la cercana isla de Phangan, a 45 minutos de Samui. Daniel Sancho, de 29 años, y Edwin Arrieta, de 44, compartían una habitación de hotel en vísperas de las famosas fiestas de la luna llena, en la que las playas tailandesas se llenan de gente celebrando con música hasta el amanecer. Tanto la Fiscalía como la policía del país acusan a Sancho de asesi-



Rodolfo Sancho abandonaba el juzgado tras una de las sesiones, el martes en Samui. S. CHAROENJAI (EFE)



El furgón donde, presumiblemente, iba Daniel Sancho. EFE

nato premeditado, ya que poseen grabaciones y testimonios que indican que compró cuchillos, una sierra y productos de limpieza antes de la muerte de Arrieta. Y ese delito, el asesinato premeditado, acarrea en Tailandia la pena de muerte o, en el mejor de los casos, cadena perpetua. La defensa mantiene, por el contrario, que se trató de una muerte accidental, tras una pelea, y que la víctima había amenazado al acusado e intentado agredirle sexualmente. Sí admite Sancho que, al producirse la muerte de Arrieta, él desmembró el cuerpo y ocultó los restos.

En la puerta del tribunal, un enjambre de periodistas, entre ellos varios de medios españoles, han aguardado algo de información en unas largas jornadas en las que se han alcanzado los 40 grados. Los interrogatorios han sido extensos. "Se puede preguntar infinitamente, cada testi-

go puede estar una media de dos horas", cuentan las mismas fuentes, que inciden en que el proceso está siendo muy garantista. También ha habido problemas con las traducciones, ya que la intérprete oficial de español entraba por videoconferencia desde Bangkok. "15 minutos de explicaciones en tailandés se quedaban reducidos a dos en castellano. Estar seguro de frases concretas es muy complicado", añaden.

La sala es "como una capilla" presidida por dos jueces. Al lado derecho se sitúa la defensa; al izquierdo, la acusación, ejercida por un fiscal y su auxiliar, y la coacusación, que representa a la familia de la víctima.

Daniel Sancho ocupó su lugar con grilletes en pies y manos. "Tiene el pelo corto, pero buen aspecto de salud", señalan estas fuentes, que se reconocen impresionadas por el grosor de las cadenas que el acusado arrastraba. Sancho acudió vestido con un pantalón y camiseta de manga corta marrones, el uniforme que identifica a los presos preventivos en el sistema penitenciario tailandés. Los reclusos con condena visten de azul y ambos están mezclados en las prisiones, algo que no ocurre en España.

En la sala no se puede

El acusado acude ante

el tribunal cargado

de gruesas cadenas

en pies y manos

mirar al juez a

las piernas

los ojos o cruzar

En las primeras tres sesiones han declarado los testigos propuestos por la Fiscalía, entre ellos las cajeras del supermercado y la ferretería en los que Sancho compró cuchillos, una sierra y una serie de productos de limpieza, o una trabajadora del vertedero municipal en el que se encontraron los primeros restos de Edwin Arrieta.

El cerrojazo informativo contrasta con el perfil de los abogados que participan en el caso, habituales en los medios de comunicación y en redes sociales. Todos hacen malabares para no enfadar al tribunal al explicar a los periodistas sus posiciones en el juicio. "Se han dicho muchas cosas: que Daniel ha tenido una postura arrogante, que ha increpado a testigos de malas formas... Eso no es verdad. Creo que con esto no estoy desvelando nada que sea sustancial a lo que ha pasado en la sala, pero es que no se pueden decir estas cosas", protestaba el viernes en RTVE Carmen Balfagón, abogada, criminóloga y portavoz de los padres de Sancho. Fuentes del despacho Balfagón & Chippirrás también han desmentido que el presidente del tribunal le haya dicho al acusado la frase "muchos sabemos para qué utilizaste los cuchillos".

El penalista Juan Gonzalo Ospina, que representa en España a la familia de Edwin Arrieta y ha viajado a Samui para asistir a las primeras jornadas del juicio, también ha negado que le hubieran echado de la sala. "Ha sido una mentira, un malentendido (...). Lo que sí ha existido ha sido un fuerte cierre sobre cualquier información. Fue un apercibimiento de que en Tailandia guardan un secretismo prácticamente absoluto sobre lo sucedido en la sala", explicaba el jueves también en RTVE. "Me gustaría no entrar en detalles porque tengo ganas de volver a nuestro querido país", añadió Ospina.

El martes, primer día del juicio, se estrenó un documental de HBO Max en el que Rodolfo Sancho cuenta por primera vez cómo ha vivido el proceso y su lucha para formar "un equipo potente" con el que poder ayudar a su hijo. La defensa que ha armado el actor -en la que participan dos bufetes españoles y un grupo de asesores en Tailandia, además de un abogado de oficio- ha supuesto un importante desembolso. Balfagón, su portavoz, ha reconocido que la entrevista del documental se concedió para sufragar los costosos gastos del juicio. El penalista Marcos García-Montes, que ha participado en casos muy recordados - representó a la madre de Rocío Wanninkhof, asesinada en Mijas (Málaga) en 1999, y defendió a Rafael Escobedo por el asesinato de los marqueses de Urquijo en 1980-, también tiene previsto viajar a Tailandia al final del juicio, para ayudar en la defensa. "Confiamos en la justicia tailandesa al mil por mil, no así en la policía", sostuvo García-Montes el pasado lunes.

Después de un parón de varios días, por el año nuevo budista, las sesiones se retomarán el miércoles, con la declaración de los forenses. La declaración de Sancho está prevista para el 25 de abril, y el final de la vista para el 3 de mayo. Mientras tanto, se sigue con máxima atención cualquier detalle de un proceso con una víctima mortal descuartizada y en el que el acusado se enfrenta a una petición de pena de muerte. "Aquí nadie gana, aquí todos pierden", resumió Silvia Bronchalo, madre del acusado, en la puerta del tribunal.

MADRID EL PAÍS, LUNES 15 DE ABRIL DE 2024



Concentración el viernes de jefes de servicio a las puertas del Hospital 12 de Octubre, en Madrid. EP

# Médicos del 12 de Octubre temen cambiar de centro con el plan de estabilización

Los jefes de servicio envían una carta a la consejera de Sanidad pidiendo que no se desintegren los equipos con los procesos de consolidación de plantillas

# ANA PUENTES

### Madrid

Los 76 jefes de servicio del Hospital 12 de Octubre temen que el proceso, abierto por la Comunidad de Madrid, para dejar de ser profesionales temporales termine por dejarlos a ellos y a los especialistas a su cargo en otro centro de la red del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y no en el mismo 12 de Octubre, como esperaban. Por eso, han enviado una carta a la consejera de Sanidad, Fátima Matute (PP), advirtiendo de los riesgos que tiene el actual sistema de Oferta Pública

la Comunidad. Esta misma carta la han remitido los jefes de servicio del Hospital La Paz, y están por hacerlo también los del Gregorio Marañón.

Actualmente, el 55% de los especialistas hospitalarios son temporales y, para mantenerse en sus mismos hospitales, llevan años encadenando contratos, según denuncia la Plataforma de Médicos y Facultativos No Fijos de Madrid. La Comunidad, siguiendo las nuevas exigencias europeas y nacionales, se ha comprometido a reducir hasta el 8% la temporalidad en la sa-

HE EU EU de Empleo (OPE), que ha abierto de nidad pública antes de que acabe el año. El problema, según médicos especialistas de los hospitales que han firmado las cartas, es como se hará esa estabilización.

De momento, hay dos procesos abiertos para estabilizar las plantillas, explican portavoces de la plataforma de No Fijos de Madrid. Uno, por concurso de méritos, donde se da especial peso a la antigüedad. Otro, también por concurso de méritos que puntúa otros aspectos, como la experiencia en otras comunidades autónomas o en centros privados. Una tercera, dice la plataforma, vendría en octubre y sería

bajo la modalidad de examen eliminatorio. "¿Alguien puede explicar cómo un médico especialista de 50 años de edad, que lleva toda su carrera profesional en un hospital público del Sermas, tiene que someterse a esta situación de incertidumbre y a esta carrera de obstáculos para poder optar a un trabajo estable?", cuestiona la plataforma, que calcula que más de 4.000 especialistas están ahora en temporalidad.

"En la escasa información oficial que nos llega, se nos ha informado de que la adjudicación de plazas en la presente OPE de "consolidación" se va a hacer mediante una elección por orden de puntuación de los aspirantes aprobados en el concurso de méritos", dice la carta del Hospital 12 de Octubre, refiriéndose a la primera OPE por concurso de méritos. Además, la misiva advierte de que eso "va a suponer una especie de "juego de la silla" en la que muchos profesionales no van a consolidar su actual puesto de trabajo, sino que van a obtener una plaza en otro hospital de la red del Sermas".

Ana Hernández, por ejemplo, es neumóloga experta en esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y ventilación mecánica y lleva más

de una década en el 12 de Octubre con contratos temporales. Teme que al comenzar a llamarse a los integrantes del listado ella no pueda seguir en el mismo hospital y terminar en otro como neumóloga, pero en un área en la que no se ha especializado como sí lo ha hecho con ELA y ventilación mecánica. "El neumólogo que se dedica a ventilación mecánica igual acaba cogiendo la plaza en el 12 de Octubre y yo acabo cogiendo la plaza en asma, en el Puerta de Hierro, aunque hace 15 años yo no vea casos de asma", describe Hernández.

La Consejería de Sanidad de-

El 55% de los doctores son temporales, con años encadenando contratos

"Un neumólogo de ventilación mécánica puede acabar en una plaza de asma", dicen

fiende que el objetivo de la estabilización es consolidar los equipos de profesionales en sus mismos hospitales "en la mayoría de los casos", según un portavoz. "La meta es que no se rompan los equipos y acabar con la temporalidad", añade.

Sin embargo, las alarmas se han encendido en tres de los hospitales más importantes de la capital. Ana Calín, portavoz de la Plataforma de Médicos No Fijos, explica que el primer proceso solo ha abierto poco más de 1.300 plazas y que la asignación se hará a través de un listado que puede no dejarlos en sus mismos centros. Calín es oncóloga radioterápica del Gregorio Marañón, lleva 16 años como temporal y es una de las sanitarias que se ha unido a las huelgas de 2022 y 2023 para exigir el fin de la temporalidad. "Ya está el listado y se han sacado unas pocas plazas de cada especialidad a las que se va a hacer fijas. Lo que no está publicado es a qué hospital van y por eso estamos alerta".

Las consecuencias no solo son laborales, según los médicos consultados, sino que afectan a la calidad de los servicios. La carta recuerda que los especialistas del 12 de Octubre llevan años de formación en sus áreas y que conocen a la perfección las herramientas y dinámicas del hospital, por lo que pueden ofrecer una mejor atención a los pacientes. En el caso del 12 de octubre, explica la doctora Hernández, hay equipos especialistas en enfermedades raras y en trasplantes que podrían verse afectados. "Creemos que estamos a tiempo de evitar que, con la mejor de las intenciones, se cause un daño irreparable a nuestras instituciones sanitarias, a nuestros profesionales y, lo que realmente importa, a nuestros pacientes", concluye la misiva.

### madrid.es MADRIC **ANUNCIO**

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en su sesión ordinaria de fecha 21 de diciembre de 2023, adoptó el

PRIMERO.- Admitir a tràmite y aprobar inicialmente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 59, apartado 4, de la Ley 9/2001 de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, el Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos para para la ampliación de la actividad de Restaurante (Tipo III) en la planta primera para uso privativo del edificio ubicado en la calle de Hortaleza, número 118 (L-20) sin incremento de aforo, solicitado por Big Mammadrid Food, S.L.U.

SEGUNDO,- Someter el expediente al trámite de información pública por el plazo de un mes, mediante la inserción de un anuncio en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid y en un periódico de los de mayor difusión, TERCERO.- Notificar individualmente a los interesados el presente acuerdo.

El expediente número 101/2022/01226 podrá examinarse en Junta Municipal del Distrito de Centro, sito en la C/ Mayor, nº 72, previa cita en linea a través del Servicio de cita previa, llamando al teléfono del Distrito 915 132 158 o al teléfono gratuito 010, si llama desde la ciudad de Madrid, o al 915 298 210, si llama desde la ciudad de Madrid o desde fuera y presentar en el plazo de 1 MES, a contar deade el dia siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, los escritos de alegaciones que se estimen convenientes,

El pago del presente anuncio correrá por cuenta del soficitante de la aprobación del Plan Especial.

En Madrid a 06 de marzo de 2024 EL SECRETARIO DEL DISTRITO CENTRO

Fdo.: Juan Civantos Diaz

# \*\*\* DOMESON DE URBANISMO DE MADRIO, SECRETARIA ANUNCIO Próximamente se publicará en el Boletín Oficial

de la Comunidad de Madrid, anuncio en relación con el Acuerdo nº 23/2024, de 29 de febrero, de la Comisión de Urbanismo de Madrid, relativo al Plan Especial de Infraestructuras del proyecto de renovación de la arteria de fibrocemento «Fundación Sur Antigua» promovido por Canal de Isabel II, S.A., M.P. en los términos municipales de Valdemoro Torrejón de Velasco, Torrejón de la Calzada, Cubas de la Sagra y Griñón.

En cumplimiento de la normativa vigente, podrà ser examinado dicho expediente en los locales de la Unidad de Información Urbanistica de la Consejeria de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, en la c/ Alcelá, nº 16, de Madrid, en horas hábiles, desde el dia siguiente a la publicación en el expresado Diario Oficial hasta el día en que termine el plazo de información pública.

> EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE URBANISMO

MADRID 25

# Ayuso cimenta el control de Telemadrid: nuevo director antes de julio

Los informativos suman sus mejores datos en 13 años entre críticas a la parcialidad de la cadena

### JUAN JOSÉ MATEO Madrid

Es 9 de abril, y en los informativos de Telemadrid, el presentador mira a cámara para decir lo siguiente: "En este contexto, de nuevo rectificar una información dada este fin de semana por Telemadrid. En el informativo del domingo nos hicimos eco de una información del diario The Objective sobre una subvención del Gobierno a nombre de Begoña Gómez Fernández, que identificamos como la mujer del presidente Sánchez. Sin embargo, Telemadrid no ha podido acreditar este extremo ni que la beneficiaria tenga relación alguna con el presidente del Gobierno". El mea culpa llega en un momento clave para la cadena. Al mismo tiempo que esas palabras son pronunciadas, la Asamblea examina a los candidatos a entrar en el consejo de administración del ente, que propondrá a su nuevo presidente antes de julio. Es la consecuencia de una reforma legal aprobada en diciembre por el Parlamento para alicatar el control del gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre la cadena, a la que la oposición ve convertida en un ariete del PP contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"A mí no me ha influido nunca nadie ni me ha llamado nunca nadie para nada", afirma José Antonio Sánchez, que dirigió RTVE cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno, se declaró votante del PP y llegó a la televisión pública madrileña en 2021, tras una reforma legal aprobada por el PP de Ayuso con Vox para expulsar a la incómoda anterior dirección y nombrarle a él administrador provisional del ente.

"Pero es que la estrategia de Miguel Ángel Rodríguez [el jefe de gabinete de Díaz Ayuso] es más gorda que presionarte, es poner al frente de la cadena a gente a la que no necesitas llamar, como José Antonio Sánchez", contrapone una fuente del equipo directivo de Telemadrid del que se deshizo en 2021 Ayuso, cuyo director, José Pablo López, había sido elegido en 2017 tras un pacto transversal de los partidos en la Asamblea. "Ahora no hace falta que nadie diga que saquen cosas de Begoña Gómez, lo hacen ellos directamente, porque hay gente

muy militante". Este diario contactó con Rodríguez para aclarar si ha intervenido para influir en los informativos. "No tengo nada que decir", fue su respuesta.

La oposición sostiene que hay una complementariedad evidente entre la línea informativa de Telemadrid y la estrategia política del PP. Que eso explica que las noticias sobre el trabajo de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, estén presentes en el arranque de los informativos de una cadena regional. Y que por eso, Miguel Ángel Rodríguez tuiteó una información sobre ella del bloque que Telemadrid tuvo después que rectificar. "Se informa de la mujer del presidente del Gobierno [en un telediario regional] porque tiene interés para toda España", argumenta una fuente conocedora de las entrañas de los informativos de Telemadrid. "En cuanto a la rectificación, no estamos orgullosos del error, y por eso hemos rectificado", añade. "La vida política ha cambiado mucho. Hay una guerra feroz. Y en medio estamos los medios de comunicación", justifica. Desde los tiempos de Esperanza Aguirre,

"Hay una guerra, es feroz y en medio estamos los medios", afirma una fuente

Un exdirectivo: "No hacen falta presiones de nadie porque hay gente muy militante"

presidenta entre 2003 y 2012, Telemadrid ha sido un campo de batalla entre el Gobierno y la oposición, un poderoso altavoz para todos los ejecutivos regionales. Pero el caso de la madrileña es casi único, porque el PP está al frente de la region de manera ininterrumpida desde 1995.

Telemadrid cerró 2023 con un 5,9% de cuota de audiencia y el mejor dato de sus informativos en los últimos 13 años: 9,9% de media, con un 13,7% de cuota del del mediodía, según su memoria, cuyo balance pone en duda un estudio de DOS30 con datos de Kantar Media (que reduce la media anual de las noticias a 8,1%). El resultado oficial, cuentan en la compañía, sería el reflejo de un equipo que lleva mucho tiempo trabajando en Madrid y del trampolín que supusieron las elecciones autonómicas y generales de 2023.



Sala de control de Telemadrid en su sede de Pozuelo de Alarcón, en 2021. OLMO CALVO



# **EL PAÍS**

# Ciclo El fin de ETA

# 16/04/2024 19:00h

El diálogo y sus consecuencias José Manuel Gómez Benítez Luis Aizpeolea

# 23/04/2024 19:00 h

El componente político Ignacio Sánchez Cuenca Luis Aizpeolea Natalia Junquera

# 07/05/24 19:00h

La singularidad del proceso José Luis Rodríguez Zapatero Teresa Whitfield

Presenta

Francisca Sauquillo y Patxi Aldecoa



Cátedra Mayor. Calle Prado 21

El desembarco de la empresa automovilística Chery en Barcelona visualiza un mar de fondo de la industria asiática para hacer frente al proteccionismo europeo

# La gran fábrica china abre en España

DANI CORDERO LAURA DELLE FEMMINE Barcelona / Madrid

Envision fabricará celdas de baterías para coches eléctricos en Cáceres y se ha asegurado 300 millones de euros de ayudas europeas para construir la planta. Zhenshi Holding Group ha adquirido la fábrica de Airbus en Cádiz para producir componentes de molinos de viento. Y en Barcelona esperan la llegada de Chery para hacer olvidar la mayor deslocalización en años en España, la marcha de Nissan de la Zona Franca. Mientras en Bruselas la Comisión Europea planea cómo proteger a la industria europea de las importaciones desde China, la industria manufacturera de aquel país avanza para instalarse en España y en el resto de Europa.

"Hay indicios para pensar que hay una tendencia de fondo. Y tiene sentido, no sabemos cuántas empresas chinas van a llegar, pero se van a posicionar donde les dejemos", explica Mario Esteban, investigador principal del Real Instituto Elcano, acerca de la llegada de nuevos jugadores asiáticos, posiblemente subidos a una nueva oleada de entrada en Europa. Llevan lustros picando piedra, primero con la participación de infraestructuras estratégicas para el comercio global: Cosco, China Merchants y Hutchison controlan en torno a un 10% del capital de los puertos europeos. Hace una década dejaron un récord histórico de inversiones en adquisiciones empresariales. De hecho, el año pasado tan solo se cerraron 119 compras de compañías europeas por parte de firmas chinas, la cifra más baja desde 2012, según el conteo de EY. Fueron 309 en 2016.

Pero aquel momento era distinto. Los inversores chinos buscaban la adquisición de tecnología que no habían logrado desarrollar en su país. Las alarmas saltaron justo aquel año, cuando Midea compró Kuka por 4.500 millones. Generó revuelo el hecho de que el control de los robots alemanes de última generación pasara a manos de la gran fábrica del mundo. "Hoy las inversiones están cayendo por motivos geopolíticos, porque la economía china no está bien y porque muchas operaciones se están centrando en sectores estratégicos", explica Amadeu Jensana, director del departamento de Economía y Empresa de Casa Asia.

La adquisición de tecnología ya no es tan necesaria como antaño y en algunos ámbitos, como los vehículos eléctricos o las turbinas para molinos de viento, la producción china es de vanguardia. Es en esos dos campos en los que la UE ha puesto en marcha in-



Coches de Chery, estacionados para su exportación en el puerto de Wuhu el 10 de marzo. GETTY

# Motivos de las empresas chinas para invertir en España

En %.



# China, el cuarto aliado comercial

Cifras en millones de euros.

| Volu         | men comercial<br>total | Exportaciones<br>españolas | Importaciones<br>españolas |
|--------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Francia      | 99.533                 | 59.905                     | 39.628                     |
| Alemania     | 87.076                 | 10.019                     | 47.058                     |
| Italia       | 61.346                 | 33.045                     | 28.302                     |
| China        | 51.823                 | 7.579                      | 44.244                     |
| Portugal     | 48.353                 | 31.814                     | 16.536                     |
| EE UU        | 47.172                 | 18.904                     | 28.268                     |
| Reino unido  | 33.361                 | 22.564                     | 10.797                     |
| Países Bajos | 32.252                 | 12.243                     | 20.009                     |
| Bélgica      | 25.164                 | 18.087                     | 10.076                     |
| Marruecos    | 21.178                 | 12.146                     | 9.032                      |

Fuente: KPMG e ICEX.

vestigaciones para analizar si existen casos de competencia desleal con la industria local por las posibles ayudas a la exportación del Estado chino. Y es en ellas en las que posiblemente los fabricantes asiáticos se muevan más rápido para buscar ubicaciones en el Viejo Continente. Los casos de Zhenshi y Chery no serían aislados en Europa. El exitoso BYD se plantea implantarse en Hungría,

EL PAÍS

# Presencia residual

De momento, las implantaciones en España son residuales. Según datos del ICEX, así como China es el tercer mayor inversor en el mundo, ocupa la duodécima posición en España, con un stock de inversión de 10.000 millones de euros. La agencia estatal que promueve la internacionalización de la economía española considera que esos volúmenes son inferiores a los que tocarían a España, porque, de hecho, son unas cifras inferiores a las que China invierte en otros países de nuestro entorno. Solo por poner un ejemplo, Estados Unidos destina 10 veces más recursos.

Una encuesta entre directivos a empresas chinas elaborada por KPMG junto al ICEX señalaba el año pasado que los principales motivos para que esas firmas se instalaran en el país eran: la ubicación de España (76%), el tamaño de su mercado local (71%) y la facilidad que le ofrecía acceder a otros países desde suelo español (44%).

como Great Wall Motors. Y no han sido pocas las inversiones en parques de energías renovables que ha promovido el capital chino.

De hecho, China quiere emprender ahora el camino opues-

to al de hace unas décadas: en lugar de importar tecnología desde el extranjero, pretende exportar la que ha desarrollado -- una estrategia que según EE UU supone un riesgo y esconde un problema de sobreproducción industrial-, y España es atractiva en muchos sentidos. En primer lugar, mantiene una apuesta clara por las energías renovables y tiene una climatología privilegiada en este sentido, un dúo que no se replica en las demás grandes economías del entorno. España es, también, solo por detrás de Berlín, el segundo mayor fabricante de automóviles del Viejo Continente. Y, por encima de todo, es el cuarto mercado de la UE y un puente hacia Latinoamérica y el norte de África.

### Latinoamérica

"En Latinoamérica hay algunos países cercanos a China y otros no, pero en todos hay empresas españolas", resumía la semana pasada el embajador chino en España, Yao Jing, al mencionar el interés de su país por establecer colaboraciones con compañías españolas al otro lado del Atlántico. También aseguró que España es la "mejor candidata" para la inversión china en Europa: es un actor relevante dentro del bloque comunitario, un mercado grande y muy enfocado a la UE. "España y Europa se quieren reindustrializar, y China las puede ayudar", dijo en una comida con periodistas.

La jugada vendría más o menos a ser la siguiente: España sería un banco de prueba para el desembarco y, si la colaboración funciona, hay margen para que en el futuro otros países europeos sigan el mismo camino. La apuesta también pasa por mejorar los intercambios comerciales entre los dos mercados, en particular aumentar las exportaciones españolas al lejano oriente y reorientarlas hacia productos de mayor valor añadido -- ahora se venden muchos productos agrícolas, como aceitunas y carne de cerdo-, por ejemplo equipos médicos de última generación. "El año pasado nos enfocamos a la cooperación cultural, pero este año queremos abrirnos más a la comercial", sintetizó el embajador.

Alicia García Herrero, economista jefa para Asia Pacífico de Natixis, ofrece una imagen que parece negativa. "Toda inversión china que llegue a España va a matar a otras empresas que tenemos en el ámbito del motor de combustión. Evidentemente, las empresas chinas pueden competir, pero el punto crucial es la creación de empleo y qué condiciones se le han dado para que vengan", afirma una de las personas que mejor conocen las relaciones entre la UE y el país, quien cuestiona si España quiere estar en el mismo fiel de balanza que Hungría, gobernada por el ultraconservador Viktor Orbán, otro país que está pugnando por quedarse plantas de fabricantes chinos: "¿Es eso lo que queremos cuando Europa está siendo más negativa ante ese tipo de inversiones?".



Centro de datos en Ekibastuz, Kazajistán, en enero de 2023. MEIRAMGUL KUSSAINOVA (GETTY)

La criptodivisa aumenta un 50% en lo que va de 2024 y busca repetir el alza de 2020 con ayuda de los fondos cotizados

# La recompensa a mineros de bitcoins se rebaja para que suba la cotización

### LEANDRO HERNÁNDEZ Madrid

Criptomonedas y yacimientos de minerales preciosos parecen tener poco que ver. Pero estos dos mundos alejados están más cerca de lo que parece, al menos en términos metafóricos, en la criptoesfera. Con el halving de bitcoin previsto para mediados de esta semana, se multiplican las menciones al minado de cadenas, así como al papel de los mineros para que el ecosistema bitcoin continúe funcionando. Estos mineros, que hacen posible la emisión de nuevos tokens, reducirán a la mitad sus beneficios, algo que ya sucedió en 2012, 2016 y 2020. Esto no significa que el precio de la criptodivisa caiga de igual manera: el mercado espera que, al reducirse la oferta, aumente la demanda y también su cotización, que acumula una subida del 50% en lo que va de año.

Con el precio de la principal criptomoneda ya disparado por encima de los 65.000 euros y en plena efervescencia gracias al éxito de los fondos cotizados, estas son algunas claves del nuevo hito de un sector que busca dejar atrás un largo invierno.

• ¿Qué es el 'halving'? El halving, o reducción a la mitad en inglés, es consecuencia de la tecnología blockchain que está tras del bitcoin. Para crear una nueva moneda, el sistema precisa de ordenadores, o mineros, que verifiquen las transacciones. Estos usuarios reciben beneficios: una cantidad determinada de monedas digitales. Desde 2020 perciben 6,25 bitcoins por cada 210.000 bloques de la red verificados, y a partir de ahora recibirán la mitad: 3,125.

"Es un mecanismo que intenta copiar lo que sucede con un yacimiento único de un mineral precioso", apunta Mireya Fernández, líder del exchange Bitpanda para el sur de Europa. "Al principio, todo es confusión, por lo que se paga mejor a los primeros mineros. Después, con el paso del tiempo, hay cada vez menos mineral disponible, se va minando menos y el precio del producto puede aumentar", apunta. A pesar de ser dinero digital, no se puede crear infinitamente. La criptomoneda está ideada para un número finito: como máximo habrá 21 millones de tokens.

• ¿Por qué es importante? Todos los expertos consultados coinciden en que el sector se encamina a un momento de consolidación y maduración, impulsado por los nuevos productos de inversión y la entrada de los grandes jugadores institucionales. "El bitcoin vive un nuevo auge impulsado por los avances en materia regulatoria y de acceso al mercado", apunta Guido Lonetti, jefe de producto en el banco digital N26.

Este contexto, tras un periodo marcado por los fraudes y la caída de precio de todas las monedas digitales, hace que cualquier novedad sea más inquietante. Como en todo activo de inversión, las novedades pueden generar una fuerte entrada o salida de capitales, y la naturaleza volátil del bitcoin agrava esta tendencia. "Es un error estar demasiado pendiente", apunta Jorge Soriano, responsable de la plataforma Criptan. "Las características y propiedades de la moneda van mucho más allá de este hito puntual", resalta.

◆ ¿Cómo afecta a los inversores? Históricamente, el halving ha servido para generar expectación. Los inversores suelen recibir el momento con entusiasmo, lo que aumenta la conversación al respecto y los ingresos de capital al mundo cripto. "La comunidad lo vive como una Nochevieja y espera que haya cambios en el precio", apunta Fernández, aunque desliza que el usuario ya tiene experiencia acumulada de varios años. Se trata, afirma, de una comunidad más madura, con más criterio y más capital.

El fuerte aumento de las expectativas también puede causar más estafas y fraudes, dice Lonetti. "Los fraudes habituales relacionados con las criptomonedas pueden ir desde las estafas piramidales o las web falsas hasta el apovo falso de famosos o la inflación del precio de una criptomoneda desconocida". Fuentes de la entidad recomiendan "desconfiar de supuestas oportunidades que garanticen ganancias, tengan un exceso de marketing, carezcan de documentación técnica u ofrezcan dinero gratis".

• ¿Qué impacto puede tener en el precio? Es la pregunta que se hace la comunidad. En 2012 y 2016, la reducción de los beneficios provocó un alza de la cotización de casi un 10.000%. Antes del halving de noviembre de 2012, la moneda cotizaba algo por encima de los 10 dólares. A los cinco meses superaba los 200. La tendencia continuó hasta finales de ese

Los inversores esperan el momento con entusiasmo y cambios en el precio

La rebaja de la compensación, la cuarta desde 2012, la reducirá a la mitad año, cuando superó por primera vez los 1.000 dólares (938 euros).

La subida fue más moderada en 2020, cuando la moneda solo ganó un 400%, aunque en medio de un contexto marcado por la covid, la falta de regulación y los tipos de interés en mínimos históricos. "No estamos con la fiebre de hace unos años, pero sí somos optimistas", resume Fernández.

Las voces más escépticas señalan que, aunque hay correlación, no existe causalidad entre este hito tecnológico y un aumento de precios. Las más optimistas, en cambio, fantasean con que el valor se dispare por encima de los 435.000 dólares hacia finales de 2024. "Obviamente, sucesos pasados no garantizan sucesos futuros", sentencia Soriano. Manuel Villegas, analista de activos digitales de Julius Baer, estima que la reducción a la mitad podría servir de catalizador para "un nuevo ciclo de crecimiento en el mercado de los criptoactivos".

• ¿Tendrá algún efecto sobre los ETF? Los analistas subrayan que los efectos serán, como mínimo, cruzados. El interés de los inversores por acceder al bitcoin a través de los fondos cotizados puede aumentar si la cotización se dispara o si se eleva el FOMO -- en español, miedo a perderse algoante múltiples noticias de altos retornos de inversión en un entorno más seguro y regulado. Al mismo tiempo, estos vehículos de inversión hacen que la cotización del criptoactivo no sea tan volátil como en anteriores oportunidades.

El halving también podría impactar sobre las carteras de inversión de manera indirecta. Además de los ETF (fondos de inversión que replican el comportamiento de un índice) de bitcoin, existen en el mercado estadounidense una serie de fondos relacionados a la industria cripto, como el Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WG-MI), que invierte en compañías que minan esta divisa digital.

 ¿Qué otros factores impactan? El mercado está atento a dos noticias relacionadas. Por un lado, el éxito de las grandes gestoras en la promoción de los fondos cotizados de bitcoin lanzados en enero. Larry Fink, director ejecutivo del gigante BlackRock, calificó al bitcoin en 2017 como un "índice de lavado de dinero" y hoy es un gran creyente. El fondo bitcoin iShares, la enseña de BlackRock de ETF, administra más de 16.000 millones de dólares, casi un 30% del capital total en estos vehículos. Por parte de BlackRock también puede llegar una novedad: la aprobación de ETF de Ether, la segunda criptomoneda tras el bitcoin. La gestora es una de las muchas que han pdido al regulador estadounidense el visto bueno a este tipo de fondo. También será relevante lo que suceda a nivel de política monetaria en EE UU y en Europa. Una reducción de tipos de interés en una o en las dos orillas del Atlántico aumentaría el interés en alternativas de inversión más riesgosas, como las criptomonedas.

# Un grupo de controladores lleva al Constitucional el conflicto con Enaire

El Supremo rechaza el incidente de nulidad que presentaron los sindicatos

### NURIA MORCILLO Madrid

Los controladores aéreos que denunciaron a Enaire por incluirles en unas promociones que se quedaron fuera de poder disfrutar las mejoras laborales y retributivas aprobadas en 2010 no se rinden. Los sindicatos presentarán en mayo un recurso de amparo ante el Constitucional, según han informado fuentes jurídicas, para lograr que se les reconozca igualdad de condiciones que los compañeros que consiguieron plaza en la misma convocatoria pública, pero fueron contratados antes de dicha fecha gracias a sus "lazos familiares" con otros miembros de la plantilla de la compañía.

El recurso se plantea después de que el Supremo zanjara esta discusión, primero, al revocar la sentencia de la Audiencia Nacional, que ordenó indemnizar a 72 controladores al considerar acreditada una desigualdad de trato y discriminación; y, segundo, al rechazar el incidente de nulidad presentado por los sindicatos, que advirtieron, entre otras cuestiones, de un supuesto conflicto de interés de algunos magistrados con el despacho Sagardoy que representa a la matriz de Aena.

El incidente de nulidad es el último trámite antes de acudir

al Constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Con el objetivo de dejar sin efecto la sentencia del Supremo a favor de Enaire, el 17 de enero, el Sindicato Nacional de Controladores Aéreos (SNCA), la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), la Organización de Controladores de la Circulación Aérea (OCCA) y el Sindicato Profesional Independiente de Controladores Aéreos (SPICA) plantearon una serie de defectos en dicha resolución. Entre otros, denunciaron la modificación de los hechos probados en la resolución de la Audiencia Nacional -algo que no es habitual- para determinar que no existe un "interés general" que habilite a los sindicatos a denunciar la supuesta discriminación. Asimismo, señalaron la existencia de "vínculos" de algunos de los magistrados de la Sala de lo Social del Supremo firmantes con el abogado de Enaire. Según destacaron, compartieron ponencias, publicaciones y eventos. En una providencia del 4 de abril, el Supremo rechaza una a una todas estas alegaciones. Señala que los contactos de tres magistrados con el abogado de Enaire son "vínculos académicos" y relacionados con "entidades públicas y privadas". Asimismo, afirma que la composición del tribunal "fue oportunamente notificada a las partes" y nunca se solicitó su abstención.

Por otro lado, insiste en que las organizaciones sindicales no tienen legitimación para denunciar una discriminación generalizada y que el asunto encaja más



Centro de control de la región este, en Gavá (Barcelona). A GARCIA

en un "conflicto individual o plural" que en uno "colectivo". En su primera resolución, apuntó que las promociones que no se acogieron a las mejoras reconocidas por ley se formaron con los candidatos que voluntariamente solicitaron estar en dicha hornada, además de los que no cumplían requisitos de edad o relación profesional con Aena y los que fueron desplazados para dar paso a los candidatos con vínculos familiares y que sí se beneficiaron de la reforma. Con estos grupos identificados, el alto tribunal reconoció una discriminación, pero

Las centrales denunciaron el trato de favor a 28 aspirantes

La Audiencia Nacional había ordenado indemnizar a 72 profesionales solo en el tercer caso, lo cual, considera, no extiende la afectación a un "grupo genérico de trabajadores" que permita denunciar una situación común.

En cuanto a la modificación de los hechos probados, la providencia indica que "lo único que existe es una discrepancia" con la decisión del tribunal de aceptar una de las peticiones de Enaire, que además sirvió para "fundamentar el fallo estimatorio del recurso" de la empresa. De este modo, el Supremo dio un giro a lo dictaminado por la Audiencia en 2022, al incluir en el relato probatorio que, pese a que candidatos con vínculos familiares con la plantilla Aena se vieron favorecidos, al ser colocados en las promociones contratadas antes de abril de 2020, en esta promoción también se incorporó a profesionales mayores de una determinada edad o que ya mantenían una vinculación laboral con la compañía.

Los hechos se remontan a 2007, cuando Enaire distribuyó a 165 aspirantes que habían superado el proceso de selección un año antes en cuatro promociones para acceder al curso básico de controladores. Según destacó la Audiencia Nacional, la empresa pública dio prioridad a dos promociones, entre las que se encontraban 28 aspirantes con "lazos familiares" con el personal de Aena. Estas firmaron su contrato laboral antes del 5 de febrero de 2010, día en que entró en vigor el real decreto que regulaba la prestación de servicios de tránsito aéreo y fijaba determinadas condiciones laborales de los controladores, como complementos salariales y un aumento de la jornada para la plantilla en dicha fecha. Esta norma se convirtió en lev el 14 de abril de dicho año v dio pie a la aprobación de un convenio colectivo renovado en junio del año pasado. No obstante, los integrantes de las dos siguientes promociones no se pudieron beneficiar de dichas bonificaciones, ya que se incorporaron a la entidad pública después.

ANDREU MISSÉ

# Inmigrantes vitales

Diputados aprobó tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por 900 organizaciones sociales para regularizar a medio millón de personas que viven en España sin papeles y, por tanto, sin derechos. Es una noticia muy positiva para las personas directamente afectadas, pero también para toda la sociedad. Es llamativo que una reforma tan justa no haya salido de los propios grupos parlamentarios. Sería muy conveniente que durante el camino legislativo no se devaluaran los propósitos.

El creciente flujo de personas que llegan, con o sin documentos, constituye una parte cada vez más significativa de nuestra sociedad. En España, en 2022, el saldo migratorio (la diferencia entre las entradas y las salidas al exterior) fue de 727.005 personas que aumentaron nuestra población, la cifra más elevada de la última década, según la Estadística de Migraciones del INE.

Una parte relevante de estos migrantes se incorporaron al mercado laboral. Durante los últimos 12 meses, el 40% de los nuevos afiliados a la Seguridad Social fueron extranjeros. Según Funcas con datos de la Seguridad Social, de los 525.414 nuevos afiliados entre marzo de 2023 hasta marzo de 2024, 208.231 han sido de una nacionalidad extranjera y 317.183, de nacionalidad española.

Se trata en muchos casos de trabajadores muy cualificados. Como recuerda el profesor Eduardo Rojo en su muy recomendable blog sobre derechos sociales, en 2022, en Europa, el 39% de los ciudadanos empleados de fuera de la UE, de entre 20 y 64 años, con un título estaban sobrecualificados. La tasa de sobrecualificación de ciudadanos de fuera de la UE más alta fue en Grecia (74%); Italia (68%) y España (58%).

Más relevante es el elevado grado de integración de estas personas. Uno de cada cuatro extranjeros que conviven en pareja lo hace con un español, de acuerdo con el estudio *La situación demográfica en España* elaborado por el Defensor del Pueblo en 2019. El mismo trabajo también destaca que entre 1995 y 2015, más de 1,2 millones de personas adquirieron la nacionalidad española. Según Eurostat, España es el tercer país de la UE que más extranjeros nacionaliza.

Algunas sociedades como la nuestra colapsarían de no ser por la fuerte vitalidad que aportan los trabajadores foráneos. En la actualidad, y según el Eurobarómetro, el 63% de las pequeñas y medianas empresas europeas han afirmado que "la escasez de mano de obra y de personal cualificado las frenan en sus actividades empresariales generales".

En la cumbre de Val Duchesse (Bélgica) de enero, instituciones europeas, patronal y sindicatos, se comprometieron a "hacer cada uno lo que le corresponde para atraer más personas al mercado laboral, facilitar el reconocimiento de cualificaciones e integrar a trabajadores procedentes del extranjero".

Las estadísticas constatan científicamente lo que vemos con nuestros ojos. Los inmigrantes son cada día más necesarios para asegurar la producción agrícola, la construcción, los servicios sanitarios, la restauración y sobre todo el cuidado de los mayores. Son una bendición que deberíamos reconocer y cuidar.

SOCIEDAD EL PAÍS, LUNES 15 DE ABRIL DE 2024



Científicos con contratos María Zambrano en la Universidad Autónoma de Madrid. Desde la izquierda, el biólogo Ramón Gallego, el físico teórico Elías López, el ecólogo Miguel Ángel Fernández, el geólogo Rogerio Portantiolo, el lingüista Miguel Errazu y William Douglas Carvalho, también ecólogo, el miércoles en Madrid. SANTI BURGOS

Los investigadores de excelencia, que regresaron o llegaron a España en 2022, ven cómo el programa María Zambrano para la atracción de talento se agota en 2024 y no hay planes para consolidar sus puestos

# El futuro de 700 científicos queda a la deriva

ELISA SILIÓ Madrid

Unos 700 investigadores se instalaron hace dos años en España bajo el paraguas del programa de ayudas para la atracción de talento internacional María Zambrano, lanzado en enero de 2021 por el extinto Ministerio de Universidades y sufragado con fondos europeos. El sueldo en bruto era bueno (4.000 euros al mes) y se ofrecía además una pequeña ayuda para acomodarse (3.500 euros). La oferta estaba enfocada para jóvenes extranjeros y españoles con trayectorias brillantes y para científicos nacionales talentosos de más edad que estuvieran trabajando fuera y quisieran regresar. Aunque en el anuncio no había un compromiso por escrito de estabilización tras el final del contrato (de uno, dos o tres años), ellos no esperaban que el Estado trajese a españoles de vuelta para luego expulsarles otra vez. Su historia, sin embargo, se torció desde el principio y su porvenir laboral está ahora en el aire.

Estos investigadores se sienten "ninguneados". Tienen la sensación de haber pinchado en hue-

so con las universidades —"lo que han hecho es vampirizar los fondos europeos, se han gastado cero euros en nosotros", resumen-. Han decidido hacer pública su situación con la complicidad de Sumar en la Comisión de Ciencia. Aspiran también a reunirse con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que no ha hecho declaraciones a este diario. Tampoco se ha pronunciado la conferencia de rectores (CRUE). Hoy, la ministra Diana Morant se reúne con los rectores en el seno del Consejo de Universidades para hablar de financiación.

"En la convocatoria María Zambrano se pedía específicamente un impacto en las nuevas líneas de investigación del grupo receptor. Esto hacía pensar que, tanto las universidades como el país, se verían reforzados e intentarían retener a las personas atraídas. Desconozco el motivo, pero, desde luego, no ha sido así", se sorprende el biomédico Sergio Pedraza, de 32 años, que volvió a la Universidad de Córdoba tras un posgrado de dos años y medio en el reputadísimo King's College London. La mayoría de las universidades, con unos presu-

puestos muy diezmados, optaron por descontar a los zambranos todas las cuotas patronales en vez de asumir ese coste, lo que redujo su sueldo (tras restar los impuestos) a 2.200 euros.

Su futuro, a juzgar por los 33 relatos biográficos recopilados por EL PAÍS es menos halagüeño de lo esperado. No les dejan presentarse a programas para convertirse en fijos, al considerarlos externos a esa universidad, y denuncian que tampoco pueden liderar proyectos de investigación -vitales para ellos- porque los campus no se comprometen a extender su estancia.

En el horizonte del ministerio se vislumbraban los puestos que dejan los jubilados en masa, que permiten a las universidades estabilizar a muchos profesores, entre los que podrían encontrarse estos 700 científicos. Ese vacío en los escalafones altos es indiscutible -entre 2019 y 2029 se van a jubilar 20.000 profesores-y la tasa de reposición se sitúa en el 120% (las universidades pueden meter en plantilla hasta a 12 profesores por cada 10 jubilados), pero, sin embargo, el porcentaje de precarios no baja.

No les dejan optar a puestos fijos al considerarlos externos

Tampoco pueden liderar proyectos de investigación si no extienden su estancia

"Han vampirizado los fondos europeos y no han gastado un euro en nosotros", dicen

Entre los investigadores afectados, está el asturiano Julio Villa-García, de 41 años, que decidió volver a la Universidad de Oviedo, donde se licenció en Filología inglesa, tras deshacer muchas maletas. Tras forjar un brillante currículo, en 2020 ascendió a profesor titular de la Universidad de Mánchester. Está acreditado para esta figura en España y se ha sentido "bien tratado" en sus tres años como zambrano en Oviedo. Pero la universidad, cuenta Villa-García, no va a sacar una plaza de titular a la que pueda presentarse y, para quedarse, la única opción que tiene es la de profesor ayudante doctor. Sería "bajar dos niveles" y cobraría 1.500 euros durante seis años, tras los cuales sería fijo tras aprobar otra oposición, al borde de los 50 años. Aún mantiene su excedencia en Mánchester. Estos puestos de ayudante doctor, por debajo de su cualificación, son la salida que ofrecen algunas universidades. Si las comunidades gobernadas por el PP ceden, pronto se convocarán 3.400 plazas más por toda España.

En diciembre de 2021, el Ministerio de Universidades mejoró

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

SOCIEDAD EL PAÍS, LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

### VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

en apariencia las condiciones de los que aceptaron la oferta, al poder acceder al certificado de calidad investigadora R3 (antes I3). "En el programa María Zambrano, los investigadores que hayan sido beneficiarios de una de estas ayudas podrán tener una vía para su consolidación en el sistema universitario público", anunció el departamento. El ministerio calculó que serían unos 700, la cifra final no se conoce porque las convocatorias se dejaron en manos de las universidades, que tienen que estabilizar a profesores que llevan años en situación precaria en sus aulas, pero no cuentan en general con los zambranos.

Según el BOE, las ayudas María Zambrano son un programa de excelencia nacional, de modo que sus beneficiarios pueden obtener el certificado R3, reservado para investigadores consolidados, si cumplen otros requisitos de publicaciones y estancias internacionales. Pero para ellos no hay reserva de plazas de estabilización.

En las bases de la convocatoria de la Autónoma de Madrid —

Errazu, de 46 años. Aunque gracias a su excelencia, no se va al paro. "He ganado una beca posdoctoral Marie Skłodowska-Curie [un concurso europeo hipercompetitivo] para el periodo 2025-2026, y salgo de nuevo del país el próximo enero con destino a la Universidad de Goldsmiths (Londres). Aunque mi intención, desde luego, fue siempre quedarme en Madrid", se lamenta Errazu.

Al Reino Unido se ha mudado también José Antonio Carrasco, de 49 años. "Cuando se habla de atracción de talento, nos olvidamos de la retención de talento", reflexiona este biólogo molecular y responsable en un laboratorio británico hasta que logró la María Zambrano en Sevilla. Ha encontrado trabajo en una empresa británica.

Algunos científicos tratan de agarrarse a que su departamento gane un concurso para permanecer allí. En eso confía la química Marta Martínez, de 36 años. Le concedieron la María Zambrano cuando estaba terminando su posgrado en París con la reconocidísima posdoctoral Marie Skło-

Un grupo de empleados públicos denuncia tener más trabas que en la empresa privada para la reducción de jornada

# La pelea de los funcionarios para cuidar a sus hijos enfermos

### MARÍA SOSA TROYA Madrid

Un mismo hecho, tener a un hijo gravemente enfermo, genera unos derechos de cuidado u otros en función de la profesión de los padres. Esta es la queja de un grupo de familias organizadas en un chat de WhatsApp. Hay unos 700 integrantes, calculan que serán unas 500 familias, todas con algún funcionario o interino. Desde 2011, en España se puede pedir una reducción de jornada de al menos el 50%, percibiendo el salario íntegro, para atender a un hijo con cáncer u otras dolencias graves. Los padres se quejan de que los funcionarios, cuyos permisos son costeados por las administraciones, tienen más trabas para acceder a esta ayuda que en la empresa privada, donde la Seguridad Social asume el pago de las prestaciones.

Ana Ramos, con plaza de inspectora de Sanidad en la Administración General del Estado, tuvo que llegar a los tribunales porque el máximo que le otorgaban era del 73,34%. Pero su hijo, de apenas un año, padece una enfermedad rara v. si se descompensa, puede ser fatal. Ante cualquier sospecha, la consigna es correr al hospital. Le da 14 dosis de medicación distintas ocho veces al día, también de noche. Así no puede llevarlo a la guardería. Cautelarmente, y mientras espera al juicio, en enero de 2025, le han concedido una reducción de jornada del 99,9%.

tiende las desigualdades, ni entre comunidades ni con la empresa privada. Y se queja del largo y costoso recorrido judicial al que muchas se ven abocadas. Assumpta Garrido tiene 49 años y una hija que "cumple los requisitos, multiplicados por ocho". A sus 16 años, tiene encefalopatía epiléptica. La diagnosticaron siendo un bebé y no han encontrado ningún fármaco que calme sus crisis. No habla, no controla esfínteres, no tiene movilidad. Además, padece displasia de cadera, y han de sondarla cada tres horas, por un problema en la vejiga. "Es como si tuviera cuatro meses", explica su madre. Cuando la niña cumplió ocho años y sus abuelos dejaron de poder cuidarla, Garrido pidió este permiso, pero en 2022 se lo denegaron. Ahora está pendiente de que se resuelva el recurso presentado por la Administración.

Las familias explican que, en



Garrido y su hija, el 28 de marzo en Cabrera de Mar (Barcelona). A GARCIA

el caso de la empresa privada, mientras se cumplan los requisitos, los hijos necesiten de cuidados permanentes, continuos y directos y se certifique con Este grupo de familias no enun informe médico, el proce-

> de la prestación decide qué reducción de jornada necesita y la mutua de la Seguridad Social determina si se otorga o no. cionarios e interinos hacen uso de este permiso retribuido. En el caso de la empresa privada, Aranda señala que eran unos 13.000 a finales del año pasado. Se trata siempre de situaciones graves. Muchos casos acaban en No existe un criterio común en toda España para fijar porcentajes

"Estaba desbordada", dice una madre que acudió a la justicia

so es más automático: el padre

o la madre que vaya a disfrutar

Se desconoce cuántos fun-

los tribunales. Como el de Ana Ramos, la madre del niño de un año con una enfermedad rara: hiperplasia suprarrenal congénita.

Tras su permiso por maternidad, Ramos tuvo que volver al trabajo, pero era imposible llegar a todo. Asimilando la enfermedad de su hijo y aprendiendo a vivir con los riesgos que conlleva. Tuvo que pedir una baja por la ansiedad que sufría. "Estaba desbordada". Ahora está tranquila. Sabe que hasta enero de 2025 tiene las medidas cautelares que le garantizan una reducción del 99,9%. Aspira a volver a trabajar cuando el niño esté escolarizado.

El sindicato CSIF ha recibido quejas "puntuales" relacionadas con este permiso. "En la Seguridad Social es automático, pero en el caso de los empleados públicos nos estamos encontrando con que, por falta de información y poca sensibilidad por parte de los gestores, se producen trabas para el reconocimiento de estas situaciones", apuntan. "Abogamos por un desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público", añaden.

# Aumenta la precariedad en las universidades



2004-05 2007-08 2010-11 2013-14 2016-17 2019-20 2022-23

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), M. Universidades. EL PAÍS

un caso inusual- se afirma que estos científicos "podrían concurrir a los futuros procedimientos de consolidación del personal docente e investigador de la UAM". Ahora no está claro. Desde comunicación explican que su comisión de estrategia va a "valorar la incorporación en algunos supuestos" de su plan de estabilización a zambranos. La Politécnica de Cataluña, que no ha contestado a este diario, señaló también en sus bases que era "voluntad" de la universidad que participasen en procesos para ser fijos los zambranos contratados en "departamentos deficitarios". Los campus no suelen pronunciarse en las bases, pero sí lo hizo la Universidad de Valencia para dejar claro que no había "compromiso" de estabilización. La Universidad de Sevilla, por su parte, aseguró que "podría" tener en cuenta su evaluación como mérito en su plan de captación de talento. Según su gabinete de comunicación, la idea es que se queden un 20% de ellos mediante distintos programas.

Haber cumplido 40 años o haber terminado la tesis hace más de una década impide optar a convocatorias. Es la barrera de Miguel

dowska-Curie. Su única puerta pasa porque Castilla y León conceda a la Universidad de Burgos donde se graduó, doctoró y trabaja ahora— un proyecto de tres años y, paradojas del destino, no puede constar como investigadora principal porque, si no, no pueden contratarla con esos fondos.

Mientras que Miguel Rivas, de 34 años y doctor en Bellas Artes, está a pocas semanas de terminar su contrato en la Universidad del País Vasco y no ve ninguna salida. "Estos contratos de atracción de talento se consideran estancias y en opinión de la universidad le libra de cualquier responsabilidad de consolidación, puesto que nos ha transformado simbólicamente en figuras de paso", relata. "En agosto regresaré a Alemania, reintegrándome en el Claustro de Excelencia EXC2020 Temporal Communities (FU Berlín), siendo un caso más de talento atraído y expelido, resultado de un programa que supone un ejemplo paradigmático de la pésima gestión de los fondos europeos. Una gran oportunidad perdida y desperdiciada por las universidades del Estado".

EL PAÍS, LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

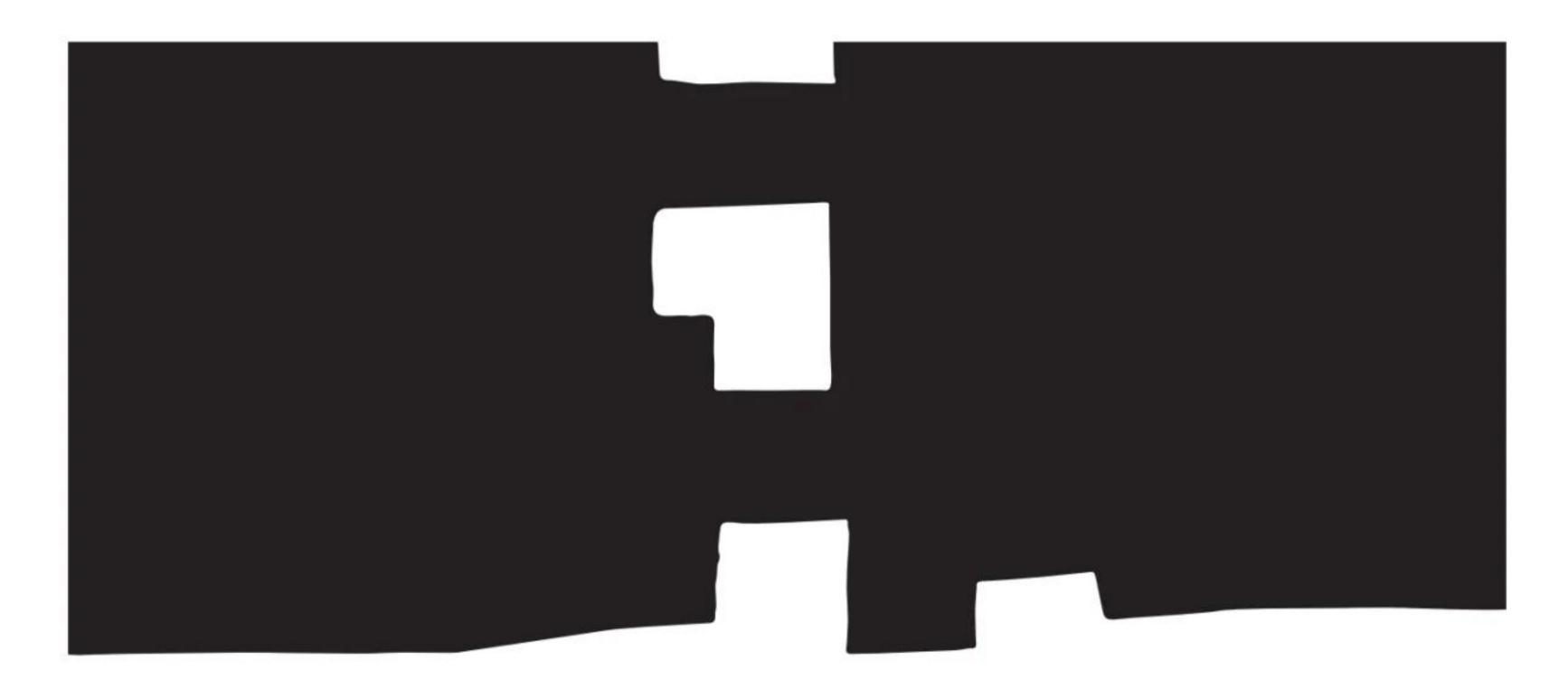

Ceremonia de entrega de la

# Premios Ortega Y Gasset de Periodismo 2024

Se celebrará el **23 de abril** en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona. Pl. de Sant Jaume, Ciutat Vella, Barcelona.

Síguela en directo a través de nuestras redes sociales y en **elpais.com** a partir de las 19:30 horas.





















SOCIEDAD EL PAÍS, LUNES 15 DE ABRIL DE 2024



Una mujer monta en bicicleta a orillas del río Rin, en Düsseldorf. P. W. (ALAMY STOCK PHOTO)

La urbe, que acoge una importante feria anual para las dos ruedas, ha construido casi 100 kilómetros de vías ciclistas

# La bici transforma la ciudad alemana de Düsseldorf

ÓSCAR GOGORZA Düsseldorf

Durante décadas, una autovía de seis carriles a orillas del Rin marcaba el perfil de Düsseldorf (Alemania, unos 620.000 habitantes). Ahora, la carretera ha desaparecido y donde antes volaban los coches existe un paseo verde donde correr, descansar o montar en bici. El soterramiento de esa vía se ha convertido en un símbolo de la voluntad del Ayuntamiento de convertir su movilidad urbana en más sostenible. La bicicleta tiene un papel fundamental: en los últimos años, la urbe ha construido casi 100 kilómetros de carriles bici para recorrer el casco urbano de forma rápida y sin peligro.

En 2017, la ciudad acogió el Gran Départ del Tour de Francia —la primera jornada de la vuelta ciclista francesa— y su entonces alcalde Thomas Geisel declaró el compromiso del Ayuntamiento para mejorar en la ciudad la convivencia entre coches y bicis: "Estoy convencido de que la bicicleta tiene significado como transpor-

te del futuro. Suele ser más rápida que el coche, más ecológica y necesita menos espacio. Y este es un argumento importante en una ciudad en crecimiento como Düsseldorf". Desde ese día, la ciudad alemana acuñó un eslogan: "Una ciudad amiga de las bicis preparada para la acción". Y se empeñó en ser el ejemplo a seguir en Alemania. Hace un par de años, el Ayuntamiento anunció un sistema de bicicletas de carga compartidas por técnicos municipales, que pueden ser utilizadas de forma gratuita por diversos servicios de la ciudad.

Aún quedaba mucho por hacer hasta convertirse en el modelo que es hoy, reconocía Stephan Keller, responsable del área de transporte de la urbe: "Queremos que la gente modifique su forma de pensar y que quede claro que Düsseldorf no es aún una ciudad perfecta en términos de movilidad ciclista. Queda mucho por hacer". Pasados siete años —incluso con cambios en la alcaldía—, la ciudad dispone de 96 kilómetros de carriles bici que conectan todos los barrios, semáforos específicos para las dos ruedas que no tienen que parar aunque el semáforo esté rojo para los coches, carriles con preferencia sobre los vehículos motorizados, mapas de carriles bicis en las calles, aparcaderos para bicis, carriles separados del tráfico... Una gozada para los pedaleantes.

Como muestra de esa pujanza, la feria Cycling World Europe fijó su sede en Düsseldorf hace seis años y en 2025 se expandirá con una réplica en Estados Unidos (llegará a Nueva York en 2025). La cita, muy centrada en la bicicleta urbana, más que en la de competición, es una referencia internacional con gran afluencia de expositores y visitante, así como de largas hileras de vehículos de dos ruedas aparcados a sus puertas. Esta feria alemana -celebrada del 15 al 17 de marzose desarrolla entre bicicletas elegantes, diseños futuristas y provocativos carteles que aseguran: "El coche ha muerto".

Un paseo por ese certamen da una idea de la importancia de la bici en esta ciudad: los que no han optado por los pedales lo tienen imposible para aparcar, mientras los aparcabicis no paran de llenarse. Nada más acceder al recinto, sobre un podio destaca la bicicleta seleccionada como mejor producto innovador de la feria, la Orbea Diem, una futurista máquina eléctrica urbana construida en el País Vasco que ha seducido al jurado.

Philip Martin, responsable de Marketing de Orbea en Alemania y uno de los gurús locales en materia de movilidad, lo tiene claro: "Aún resta mucho por hacer para cambiar la forma de movernos por las urbes en Alemania, pero está claro que las grandes y las pequeñas ciudades apuestan por "Todo depende de la sensibilidad de las alcaldías", dice un directivo de Orbea

En Alemania, el 21% de adultos pedalea; España está a la cola de Europa con el 6%

fomentar el uso de la bici para los desplazamientos urbanos, y en consecuencia cada vez se destina más dinero a este efecto, pero todo esto sigue dependiendo de la sensibilidad de las alcaldías", recuerda.

En un país con una fuerte industria automovilística que genera muchísimos empleos, declarar la guerra al coche no parece la opción más inteligente. Düsseldorf ha optado por dar pequeños pero continuos pasos para integrar las dos ruedas en la jungla de asfalto: "En los años sesenta no todos tenían coche, así que se crearon las infraestructuras necesarias para fomentar su uso y se invirtió una cantidad ingente de dinero en carreteras, gasolineras, aparcamientos.... Por eso, si no se crean las infraestructuras necesarias, nunca crecerá el uso de la bici para afrontar la movilidad urbana", continúa Martin.

Un estudio realizado por Ipsos en 2022 recoge los datos de 30 países repartidos por todo el planeta y revela que Alemania es el segundo país europeo en el uso de la bici para desplazamientos de hasta dos kilómetros de distancia: el 21% de los adultos pedalea, frente a un 45% en la imbatible Países Bajos. A la cola, España apenas presenta un 6%.

Por vez primera, en 2023 se vendieron más bicis eléctricas (2,3 millones) que analógicas (1,9 millones) en Alemania, según un estudio de ZIV, la asociación germana que agrupa la industria de la bicicleta. A día de hoy circulan en el país germano 11 millones de ebikes, siete veces más que en 2013 y el 16% de las ventas se centra en el segmento urbano. Resulta significativo que entre 2022 y 2023 se disparasen las ventas de las bicis de carga que son eléctricas y están equipadas con un cajón para llevar hasta dos niños. El dato habla del crecimiento de este tipo de vehículos en los trayectos urbanos y señala una tendencia: en 2013, se contaron 71 millones de bicis en el país, cifra que 10 años después alcanza los 84 millones. Cada vez más, un único usuario posee varias: urbana, deportiva y de carga.

La bici no solo precisa un espacio para recorrer la ciudad: si ese espacio es compartido con los coches, ha de ser seguro tanto para los ciclistas como para los conductores. Philip Martin recuerda que "no solo está en juego la seguridad, sino la comodidad porque de lo contrario, nadie, o solo los jóvenes osados, van a usar las dos ruedas: no hay nada mejor que una bici eléctrica para moverte por la ciudad porque las más modernas llevan luces incorporadas, permiten avanzar rápido, llevar peso, moverse con carros para niños o con la compra y tienen autonomías de más de 100 kilómetros". El estudio de Ipsos apunta que mientras en Países Bajos —con una amplia red de carriles bici- apenas el 14% de la población considera peligroso moverse en este medio, en Alemania la cifra escala hasta el 42%, por un 60% en España.

Una de las mayores carencias en la infraestructura necesaria para el desarrollo de la movilidad urbana ciclista es la ausencia de lugares seguros donde aparcar las bicis. La periodista argentina Mercedes Gabino reside desde hace años en Berlín y nunca ha tenido coche. La bici es su medio de transporte predilecto. "Pero ya me han robado cuatro y cuando compré la última ya venía incluido en el precio un seguro antirrobo", se lamenta. El vandalismo es un elemento claramente disuasorio, y especialmente porque los modelos eléctricos difícilmente cuestan menos de 3.000 euros.

Pedaleando por Düsseldorf se puede comprobar que faltan espacios seguros para dejar la bicicleta. En cambio, los carriles bici que discurren por el centro de la ciudad están perfectamente integrados en el tráfico y pensados para que el ciclista fluya con facilidad por las arterías de la ciudad. Y para ir de una punta a la otra de la urbe, las dos ruedas son la solución más rápida y barata. Y no contamina.

# DEPORTES



Premier. El Liverpool y el Arsenal caen y dan el liderato al City –34

JJ 00. Entrevista con la ministra francesa de Deportes a 100 días de los Juegos –37 Tenis. Tsitsipas gobierna en el Abierto de Montecarlo –38

# Xabi Alonso es el káiser de la Bundesliga

El Bayer Leverkusen, dirigido por el técnico tolosarra, se proclama campeón de la Liga alemana por primera vez en su historia e interrumpe una serie de 11 años de títulos del Bayern Múnich

### DIEGO TORRES

La calle de Bismarck amaneció rebautizada como calle de Xabi Alonso en la mañana de ayer, en Leverkusen. En el curso de la noche del sábado, los hinchas del equipo repintaron todos los carteles de esta popular vía travesera del suburbio más entusiasmado de Colonia, un pueblo cuya identidad se vincula a la sede central de la Bayer. La multinacional químico-farmacéutica atraviesa la peor crisis desde la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Las acciones cayeron un 56% en el último año, pero de la mano de Xabi Alonso el club de la compañía, el Bayer Leverkusen, ganó la primera Bundesliga de su historia centenaria. La victoria ante el Werder Bremen (5-0) provocó ayer el esperado alirón. La multitud congregada en el Bay Arena celebró su fiesta más grande tras 11 años de dominio indisoluble del Bayern Múnich.

"Lo que Xabi ha hecho con este equipo ha sido soberbio", dice Michael Reschke, que además de ser una levenda entre los formadores de la cantera del Leverkusen fue director deportivo del club entre 2004 y 2014, hasta que emigró al Bayern de Guardiola. Su primer fichaje para el club de Múnich fue Xabi Alonso. Ayer Reschke cantó el alirón en el Bay Arena, emocionado ante la obra del técnico español. "Pep y Klopp", observa Resckhe, "han sido los entrenadores más dominantes del siglo. Pep ha sido el entrenador más influyente en las últimas décadas y Klopp ha sido el revolucionario que logró transformar por completo los clubes y las comunidades donde trabajó: Mainz, Dortmund y Liverpool. Xabi tiene lo mejor de Klopp y de Guardiola. Me consta que la influencia de Pep sobre Xabi fue decisiva desde que coincidieron en el Bayern".

El último entrenador que levantó el escudo de la Bundesliga para un equipo que no fuera el Bayern fue Jürgen Klopp en el Dortmund, en 2012. El sucesor en la línea de rebeldes que se alzan con éxito contra el omnipotente club bávaro es Xabi. A sus 42 años, el entrenador vasco se consagra tras apenas una temporada y media en un banquillo de primera categoría. "¡Nadie puede imaginar cómo quiere la gente a Xabi en Alemania!", dice Reschke. "Hoy Xabi es la persona más po-



Los jugadores del Leverkusen bañan a Xabi Alonso en cerveza tras el triunfo. MARTIN MEISSNER (AP/LAPRESSE)

pular de Renania con mucha diferencia. Todo el mundo adora su calma, su confianza, su carácter. Lo que ha hecho en Leverkusen, sin arrogancia, sin palabrería, es uno de los mejores trabajos que se han visto a un entrenador en los últimos 40 años. Es histórico. Contra el West Ham en Liga Europa vimos siete jugadores del Leverkusen jugando a un toque en el área del West Ham; con Jonathan Tah el último hombre, metido 25 metros en campo del West Ham. ¡Increíble!".

Asegura un miembro del cuerpo técnico del Leverkusen que un día un jugador interpeló a Xabi para decirle que aquello

"Xabi tiene lo mejor de Pep y de Klopp", dice Reschke, exdirigente del Bayer

La hinchada cambió el nombre a la calle de Bismarck por el del entrenador

que pedía era impracticable. Que en cierta circunstancia del juego del mediocampo, hacer ese pase que exigia implicaba arriesgarse gravemente a perder la pelota. Entonces Xabi, que si por algo se caracterizó desde que se sentó en el banquillo del Sanse (la Real Sociedad B) es por sus redoblados esfuerzos por mostrarse humilde, se revolvió. "No es tan difícil", advirtió. Como si su corazón de mediocentro hubiera bombeado una descarga de vanidad, se metió en el campo de entrenamiento y, en plena simulación de partido, cogió el balón y tras abrirse un horizonte con el movimiento colocó la pelota allí donde había dicho que había que enviarla. "¡Se hace así!", indicó. Los jugadores se rindieron al entrenador, al líder, y al ídolo. La magia de este Leverkusen es que con el correr de los meses, desde el verano de 2023, el atormentado Palacios, el extravagante Xhaka, el tímido Tah, y el aventurero Tabsoba, fueron adquiriendo el sentido de la sobriedad y el criterio certero del hombre que les enseña a pasar la pelota. Se formó un carácter colectivo basado en la solidez.

Nadie logró ganarle un partido al Leverkusen esta temporada. Ante el Werder, sin Wirtz, sin Palacios, sin Frimpong ni Grimaldo en el equipo titular, embarcado en una rotación para preparar la eliminatoria con el West Ham en Liga Europa, el equipo conservó su forma -hasta cuatro centrales y dos pivotes-, su estilo asociativo y su dominio. Gracias a los goles de Boniface, Xhaka y Wirtz, que hizo tres, alcanzó el 5-0 y los 29 partidos invicto. Con la victoria, superó el récord de imbatibilidad en una campaña, hasta ahora bajo la rúbrica del Bayern de Guardiola.

"El Leverkusen tiene un superentrenador", observa Jonas Boldt, que entró al club como ojeador en 2007 y se marchó al Hamburgo siendo director deportivo en 2019. "Xabi no ha inventado un sistema con su 5-3-2, pero ha dado todo lo que tenía: experiencia, paciencia, hambre, calidad. ¿Qué le faltaba? Lo ganó todo y tiene todo: éxito como jugador, éxito como técnico, querido por la gente. Muestra una tranquilidad como si a su lado todo fuera solucionable. Los jugadores lo ven como un líder que no persigue su

beneficio personal sino ayudarlos a ellos. Ese tipo de figuras ayudan muchísimo. Para mí otra clave de este éxito es Kim Falkenberg, que salió de la cantera del Leverkusen y se convirtió en un jefe de detección de talentos excepcional".

Los aficionados cantaban: "¡Nie deutscher Meister... Wir werden nie deutscher Meister!". "¡Nunca seremos campeones de Alemania!". Se reían de sí mismos. Durante medio siglo desde que ascendieron a la Bundesliga en 1979, habían rozado el título y lo habían perdido por una razón u otra, y habían oído a las hinchadas rivales entonar la más cruel de las estrofas: "¡Nunca seréis campeones de Alemania!". El destino negro se iluminó con Xabi Alonso y con jugadores como Wirtz, gran promesa del fútbol alemán, a sus 20 años autor de tres goles el día del alirón, el último, pistoletazo de la invasión de campo, de las lágrimas, de los abrazos interminables. La muchedumbre se tragó a los jugadores. Lejos de meterse en el vestuario, Xabi se zambulló en la marea desbordante. Por megafonía retumbaba la voz de Manolo Escobar cantando Que viva España.

34 DEPORTES

# **Premier League**

# Liverpool y Arsenal pierden en casa y dejan líder al City

Los 'reds' caen ante el Crystal Palace y los londinenses sufren un fiasco contra el Villa

JUAN L. CUDEIRO

El Manchester City empezó el fin de semana en la tercera plaza y lo acabó como líder tras un golpe de teatro en la Premier y un domingo frenético que convirtió en oro la funcionarial goleada (5-1) del sábado de los hombres de Guardiola ante el Luton Town. El laureado técnico catalán había iniciado el fin de semana entre lamentos. "Estamos en un problema, muy, muy grande", clamó. La exigencia del calendario conlleva fatiga y lesiones y Guardiola se siente en una posición precaria. Pero ahora el City, que trata de ser el primer club inglés en ganar cuatro ligas consecutivas, está al frente de la tabla con dos puntos de ventaja sobre Arsenal y Liverpool y seis partidos por jugar.

Los gunners se desplomaron en el Emirates ante el Aston Villa (0-2) poco después de que los dueños de Anfield lo hiciesen en su feudo ante el Crystal Palace (0-1). Los problemas del Liverpool tienen que ver también con las lesiones porque apenas este fin de semana ha recuperado a Alexander-Arnold y a Diogo Jota tras dos meses de baja, pero sobre todo atienden a cuestiones futbolísticas que semejaban ocultas o al menos opacadas. En los últimos nueve partidos de Premier en Anfield concedió al

menos un gol, pero además ante el esforzado Crystal Palace le penalizó su falta de puntería. Por ahí puede iniciar su reconstrucción en el tiempo post-Klopp que se avecina. Con media hora por jugar, y tras un recital de ocasiones marradas, el técnico galo retiró a dos de sus delanteros, Luis Díaz y Darwin Núñez, y les reemplazó por Cody Gakpo y Diogo Jota. No hubo manera. Las falló de todos los colores el Liverpool. El mediocentro nipón Endo remató al palo, a Diogo Jota y Salah le sacaron sendos remates bajo palos, Curtis Jones despedició un mano a mano ante el meta Henderson, que además repelió de manera prodigiosa sendos intentos de Díaz y Núñez en el área pequeña.

Complicado vencer en Anfield sin correr hacia atrás. Incluso la Atalanta sufrió 19 remates en su goleada europea entre semana en un feudo en el que el Liverpool no había perdido en los 34 partidos anteriores. Dos intentos más recibió el Crystal Palace, que aún así firmó un partido excelente. Entró bien en la liza y fue mejor que su rival hasta que al filo del cuarto de hora firmó una acción combinativa excelente que propició una finalización sencilla para el delantero Eberechi Eze. Casi de inmediato un resbalón de Van Dijk dejó solo ante el gol al fornido Mateta. Su remate iba hacia la red hasta que apareció de la nada Robertson y en un esfuerzo descomunal golpeó el balón sobre la línea que separó al Crystal Palace de situarse dos arriba en el marcador.



Klopp consuela a Mac Allister tras el partido. CARL RECINE (REUTERS)

Algo nuevo se edifica al sur de Londres, donde con el austriaco Oliver Glasner se ponen en la línea del estilo futbolístico de moda, ese juego de transiciones que el Liverpool ha engrandecido en los últimos años. Con todo, Jürgen Klopp semeja haber exprimido al máximo las opciones de un plantel en el que inició una reconversión el verano pasado tras licenciar a buena parte de sus centrocampistas.

Los de Guardiola, a falta de seis partidos, tienen ahora la ventaja en la Liga

"Me siento basura, necesito tiempo para procesarlo", dijo Klopp tras el partido El equipo aprieta porque lo lleva en su ADN y a las bravas espabiló ante el revolcón inicial del Palace. No debió de perder, pero lo hizo porque mostró graves carencias ante ambas porterías y culminó una semana sin victorias tras empatar en Old Trafford y caer ante la Atalanta.

"Me siento como una basura. Necesito tiempo para procesarlo", suspiró Klopp tras el fiasco. Su primer diagnóstico es cristalino, si su equipo juega como en la primera parte ante el Crystal Palace no habrá opciones de llegar al título. El jueves buscará revancha en Bérgamo antes de un epílogo de la Premier en el que le aguardan tres salidas inmediatas y consecutivas a los campos de Fulham, Everton y West Ham.

El Arsenal saltó a jugar contra el Aston Villa con el liderato en solitario a tiro. Pero el equipo que dirige Unai Emery es un mal cliente. Disparó dos veces al palo antes de golpear en los instantes finales del partido con dianas de Leon Bailey y Ollie Watkins. De los 18 remates del Arsenal apenas cuatro se dirigieron entre los palos, donde Dibu Martínez se hizo enorme para detener la opción de gol más clara, firmada por el belga Trossard. Le faltó finura al Arsenal y el graderío del Emirates, donde se vive con excitación la opción de romper dos décadas de abstinencia sin ganar la Premier, acabó entre el abandono de los que corrieron disparados hacia los vomitorios y el estupor de quienes paladearon el desastre hasta los tres pitidos finales.

Nada sin embargo está acabado. El Manchester City tiene ahora el dictado e inicia una semana en la que atenderá primero al Real Madrid en Champions y después al Chelsea en la semifinal copera en Wembley. Luego retomará la Premier con tres partidos en ocho días ante Brighton, Nottingham y Wolves. Después aún tendrá una incómoda visita al Tottenham. Pero ya quisieran otros los problemas de Guardiola.

SIEMPRE ROBANDO / MANUEL JABOIS

# En qué otra cosa podíamos pensar

tlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid juegan esta semana los partidos más importantes del año. Contra tres rivales gigantes, en escenarios grandiosos, y con millones de aficionados delante de la televisión. Los ansiosos devoraremos hoy y mañana las previas, los análisis, las opiniones, las tertulias, la letra pequeña del más pequeño de los diarios deportivos de nuestro país y del país del club al que nos enfrentamos; algunos volveremos a eso tan infantil de jugar el partido en cada gesto de nuestro día a día (¿hay que hacer una llamada de trabajo? Si coge antes del tercer pitido, ganamos). Entre esos análisis siempre aparece deambulando una verdad: los detalles mínimos, todo aquello que se escapa a la razón de los entrenadores e in-

cluso de los jugadores; una amarilla tonta en el primer minuto, un rechace, un error arbitral en un saque de banda, una pierna que sale a por el balón medio segundo más tarde y hace penalti. Y todo esto es lo que vemos (veremos) en directo.

Pero en previas tan largas y minuciosas como las de estos partidos, tan transparentes para el aficionado, transcurren otras en paralelo de las que nada sabemos. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de lo que le ocurrió a Jacobo Fandiño el día de su presentación en el Atlético Mediterráneo. Fandiño es el protagonista de la novela de Sergio V. Jodar (*Moneda al aire*, Panenka); en su primer día como jugador del Atlético Mediterráneo salió de casa sin cagar. Jugador de disciplina severa en sus mañanas (plátano, vaso de agua caliente, café sin azúcar y dos tostadas, una de ellas obviamente de aguacate), se iba siempre al baño 18 minutos después de desayunar con la seguridad de que quien sale de casa sin evacuar no es hombre de quien uno se pueda fiar. No ese día. Así, en su paseo por su nuevo estadio trata de ir al baño un par de veces ("para verlos"), y cuando por fin consigue entrar en uno, se sienta en la taza del váter y lee en un diario lo que el entrenador ha dicho de él: "Pedí unas natillas y me han traído un flan". Los toques con el balón en el césped no fueron mejor: su presentación es la tercera en el ránking de las más ridículas de YouTube.

¿Qué sabemos nosotros de los once tipos de los que depende nuestra felicidad este martes y este miércoles? Nada. Podríamos pensar que sus circunstancias privadas podrían tener efecto en su vida pública, o sea en el campo. Hace muchos años se contó un rumor de que un jugador pidió el cambio en el descanso y se fue corriendo a su casa porque tenía la seguridad de que su mujer le engañaba aprovechando los partidos de él (era claramente una trola ridícula: ¿no era más seguro hacerlo cuando él viajase con el equipo?). Podríamos pensar, también, que quizá haya quien esta semana en el campo recuerde el ingreso hospitalario de un familiar, una inversión feliz o ruinosa, una boda próxima con la mujer de la que están enamorados, un dolor estomacal y el recuerdo (sudores helados) de que esta mañana no han pasado por el baño. Pues bien, no debería preocuparnos.

Horas antes de la final de un Mundial, Ronaldo Nazario sufrió un ataque que nadie supo nunca a qué se debió; lo llevaron al hospital, lo sacaron de la alineación, lo devolvieron al campo sin saber qué le había pasado y si se volvería a repetir, pero esta vez en el césped y delante de cientos de millones de personas. "¿Pensó en algún momento en eso?", le preguntó EL PAÍS. "No. Definitivamente. Yo buscaba posibilidades para marcar goles, para librarme del defensa, moverme en el campo buscando la oportunidad de hacer daño. La cabeza está exclusivamente dentro del partido. ¡Una final de la Copa del Mundo! ¿En qué otra cosa podía pensar?".

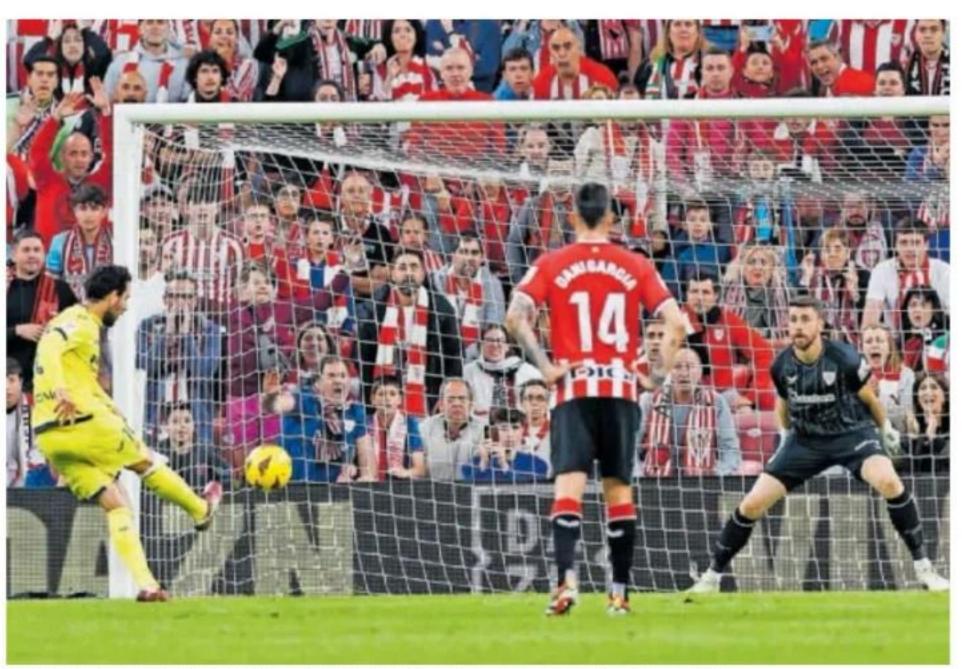

Dani Parejo marca de penalti el gol del empate para el Villarreal. MIGUEL TONA (EFE)

# El árbitro estropea la fiesta del Athletic en San Mamés

Cuadra Fernández señaló dos penaltis contra los rojiblancos y expulsó a Comesaña por doble amarilla

### JON RIVAS Bilbao

Cuadra Fernández y sus colegas del VAR le estropearon la fiesta a San Mamés. El suvo fue un arbitraje surrealista, que dejó, al final, más contento al Villarreal, por el penalti que señaló en el descuento, pero solo por eso, porque los hombres de Marcelino tuvieron que jugar toda la segunda parte con un futbolista menos por la expulsión de Comesaña, que se fue a la caseta porque el listón que estableció el director de la contienda fue tan bajo que la segunda amarilla resultaba inevitable. Antes ya había pitado otra pena máxima contra el Athletic.

La copa va a llegar desgastada a Madrid de tanto uso. Volvió a aparecer en San Mamés, durante el pasillo de honor que le hizo el Villarreal al Athletic, en el comienzo del fin de las celebraciones, que se han extendido una semana, justo hasta que Cuadra Fernández señaló el inicio del partido. Luego ya, el fútbol, y dos equipos en busca de la portería contraria; el Athletic, con Europa ya asegurada, a la caza de un botín mayor, el Villarreal, revitalizado desde la llegada de Marcelino, para apurar sus opciones de meterse también en la competición continental.

Así que, al inicio dinámico de los bilbaínos, respondieron los

amarillos con la amenaza de Gerard y Sorloth. Combinaban más los visitantes, pero el Athletic le ponía alegría a su juego, con Nico Williams enchufado y sin signos aparentes de resaca en el resto del equipo. Sin embargo, el partido pudo empezar a inclinarse hacia un lado cuando en una acción de ataque del Villarreal, el VAR detectó un pisotón de Prados a Baena, que a veces se considera jugada residual, a veces no, y el árbitro señaló penalti. Lo lanzó Gerard, la pelota golpeó en el poste y el rechace lo embocó el mismo jugador, lo que anulaba la jugada. Los penaltis seguían dando suerte al Athletic.

La acción despistó a los rojiblancos, y Baena pudo marcar en una acción poco después, pero se durmió en el disparo y Paredes se metió por medio para bloquearlo. El equipo de Valverde no generaba ocasiones de





ATHLETIC

VILLARREAL

### San Mamés. 50.061 espectadores.

Athletic: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri; Vesga (Herrera, m. 54), Prados (Dani García, m. 69); Iñaki Williams, Sancet (Muniain, m. 76), Nico Williams (Berenguer, m. 69) y Guruzeta (Villalibre, m. 76).

Villarreal: Jorgensen; Kiko, Mosquera, Albiol, Moreno (Guedes, m. 68); Parejo, Comesaña, Traoré (Akhomach, m. 68), Baena; Gerard (Pedraza, m. 54) y Sorloth.

Goles: 1-0. M. 66. Sancet. 1-1. M. 93. Parejo (pen.).

Árbitro: Cuadra Fernández. Tarjetas a Prados, Iñaki Williams, Albiol, Comesaña (2), Yuri. Tarjeta roja a Comesaña (minuto 46). Var: Hernández Maeso. gol como en otros partidos, pero se acercaba con peligro, casi siempre con Sancet y Nico como protagonistas, aunque su mejor intento fue en un centro envenenado de De Marcos en el que se lio la defensa visitante antes de enviar la pelota a córner.

El partido cambió antes de que se cumpliera un minuto de la segunda parte, porque el criterio arbitral con las amonestaciones, provocó la segunda de Santi Comesaña. En realidad, el criterio resultaba errático en casi todo.

Con un jugador menos sobre el césped, se replegó el Villarreal. Marcelino sacó del campo a Gerard, que había sido de lo mejor de su equipo, para reforzar la línea defensiva. Renunció a presionar y esperó a que el Athletic tomara la iniciativa.

Y el equipo rojiblanco lo hizo, con más paciencia de lo habitual, sobre todo con la entrada de Ander Herrera, que puso la pausa, y un balón a la cabeza de Guruzeta, al límite del fuera de juego, que Sancet remató con fuerza, sin dejar caer la pelota, para poner por delante al Athletic.

Pero, incomprensiblemente, con ventaja numérica y en el marcador, durante algunos minutos, los bilbaínos cedieron la pelota al Villarreal, que apretó lo que pudo y puso de los nervios a la grada de San Mamés.

Pero en el descuento se estropeó la fiesta. El VAR, que había obviado un claro agarrón a Nico Williams unos minutos antes, avisó al árbitro del balonazo entre el hombro y el brazo de Yuri. El penalti lo convirtió Parejo para frustración bilbaína, que ya planeaba un fin de fiesta diferente.



Lukebakio celebra su gol junto a Ramos. QUIQUE CURBELO (EFE)

# Quique acaba con los fantasmas del Sevilla

Los andaluces ganan en Las Palmas y se alejan nueve puntos de la zona de descenso

### RAFAEL PINEDA Sevilla

"Me duele como entrenador lo que han tenido que sufrir mis futbolistas por tener tanta presión en contra", afirmó Quique Sánchez Flores, entrenador del Sevilla, después del importante triunfo de su equipo ante Las Palmas. Criticado por algunos sectores del club y con escasa sintonía con el director deportivo, Víctor Orta, Quique, con más orden que fútbol, tiene al Sevilla a nueve puntos de la zona de descenso. Se puede afirmar, sin tapujos, que está cumpliendo con su cometido. Es más, con los resultados obtenidos desde su llegada, el Sevilla sería el octavo clasificado de la Liga al obtener 21 puntos.

El método Quique, en definitiva, volvió a obtener resultados en el estadio de Gran Canaria. El Sevilla es un equipo que tiene poco fútbol, pero va sacando resultados. Y Las Palmas es un grupo en pleno desplome. Acumuló su séptimo partido sin ganar (cuatro derrotas consecutivas) y su fútbol alegre es un recuerdo lejano. Además, en una dinámica tan negativa como en la que se encuentra, las adversidades se le aparecen en el camino. A los tres minutos, Coco derribó a Gudelj cuando se marchaba en solitario hacia la meta de Aarón. Muñiz Ruiz mostró la tarjeta amarilla y el VAR le indicó que la acción era de roja. Con uno menos a los seis minutos tras la revisión de la jugada, es muy complicado ganar un partido en Primera. Y eso que al Sevilla le costó. Sobre todo, porque como ha quedado dicho, es un equipo que no tiene fútbol.

Los goles de En-Nesyri y Lukebakio dieron un triunfo vital a los andaluces. Una victoria que tranquiliza y espanta todos los fantasmas. Segundo triunfo consecutivo del Sevilla lejos de Nervión, con poco fútbol, eso sí, pero consciente de sus limitaciones y con un buen trabajo colectivo. Llamó la atención la ausencia de juego del Sevilla en la segunda mitad, con uno más, y Las Palmas buscando el empate. Tampoco pasó demasiados apuros, eso sí. Un par de disparos de Sandro desde lejos apenas alteraron el ánimo de los andaluces, discretos con el balón, pero seguros en defensa. No fue hasta el minuto 93 cuando Lukebakio hizo el segundo gol y aseguró el triunfo para los andaluces.

Las Palmas no podía. Es un equipo muy tocado y ha perdido el duende. Además, no tiene gol. Acumula cuatro derrotas consecutivas y en ninguna de ellas ha sido capaz de marcar. Los canarios están lejos del descenso (12 puntos), pero no deben fiarse porque la próxima semana reciben al Celta. El efecto del técnico García Pimienta se ha diluido. Como le ocurrió con el Barcelona en la pasada jornada, se vio obligado a jugar con un futbolista menos durante mucho tiempo.

"No es ni falta", afirmó Garcia Pimienta en torno a la jugada de la roja a Coco en el minuto seis. Una acción que determinó de manera evidente todo el partido. "Gudelj tiene mi velocidad", añadió Kirian.





LAS PALMAS

SEVILLA

Gran Canaria. 23.698 espectadores.

Las Palmas: Aarón, Álex Suárez (Kaba, m. 90), Coco, Mármol, Cardona; Marvin, Muñoz (Benito, m. 77), Kirian, Perrone (Campaña, m. 87); Moleiro y Sandro (Munir, m. 77)

Sevilla: Nyland; Ocampos (Navas, m. 66), Badé (Agoumé, m. 66), Sergio Ramos, Salas, Pedrosa; Gudelj, Soumaré, Torres (Lukebakio, m. 78); Isaac (Suso, m. 78) y En-Nesyri.

Goles: 0-1. M. 43. En-Nesyri. 0-2. M. 93. Lukebakio.

Árbitro: Muñiz Ruiz. Roja a Coco (m. 6). Amarillas a Suárez, Moleiro, Sandro, Marvín, Ramos, Salas y Nyland. Var: Pizarro Gómez.

### LALIGA EA Sports Jornada 31

| RE           | SULTAI | oos        |
|--------------|--------|------------|
| Betis        | 2   1  | Celta      |
| Atlético     | 3   1  | Girona     |
| R. Vallecano | 010    | Getafe     |
| Mallorca     | 011    | R. Madrid  |
| Cádiz        | 0 1 1  | Barcelona  |
| Las Palmas   | 0   2  | Sevilla    |
| Granada      | 210    | Alavés     |
| Athletic     | 1 1    | Villarreal |
| R. Sociedad  | 212    | Almería    |
| Osasuna      | L21:00 | Valencia   |

### PRÓXIMA JORNADA

Athletic V21.00 Granada Celta \$14.00 Las Palmas R. Vallecano \$16.15 Osasuna Valencia \$18.30 Girona \$21.00 Cádiz Getafe D14.00 R. Sociedad Almeria D16.15 Villarreal Alavés D18.30 Atlético R. Madrid D21.00 Barcelona Sevilla L21.00 Mallorca

### LA QUINIELA

- 1 At. Madrid-Girona R. Vallecano-Getafe Mallorca-Real Madrid
- Cádiz-Barcelona 5 Las Palmas-Sevilla
- Granada-Alavés Athletic Club-Villarreal
- 8 R. Sociedad-Almería 9 Sporting-Cartagena
- 10 Albacete-Tenerife 11 Andorra-Eibar
- 12 Burgos-Racing 13 R. Zaragoza-Elche
- 15 Osasuna-Valencia
- 14 Ferrol-Huesca



|    |   |              | <b>PUNTOS</b> |    |    |    |    | 1  | PART | IDOS |   |    |     |    |    |     |    | GOL | ES |     |    |   | (4) | ulia.        | 525 |   |
|----|---|--------------|---------------|----|----|----|----|----|------|------|---|----|-----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|---|-----|--------------|-----|---|
|    |   |              |               |    | TO | AL |    |    | CA   | SA   |   |    | FUE | RA |    | T01 | AL | CA  | SA | FUE | RA |   |     | TIMO<br>RTID |     |   |
|    |   |              |               | J  | G  | Ε  | P  | J  | G    | E    | Р | J  | G   | E  | Р  | F   | C  | F   | C  | F   | C  |   | · A | KIID         | 00  |   |
| 1  | • | R. Madrid    | 78            | 31 | 24 | 6  | 1  | 15 | 13   | 2    | 0 | 16 | 11  | 4  | 1  | 67  | 20 | 37  | 7  | 30  | 13 | 0 | 0   | 0            | 0   | E |
| 2  |   | Barcelona    | 70            | 31 | 21 | 7  | 3  | 16 | 12   | 1    | 3 | 15 | 9   | 6  | 0  | 62  | 34 | 34  | 19 | 28  | 15 | 0 | 0   | 0            | 0   | É |
| 3  | • | Girona       | 65            | 31 | 20 | 5  | 6  | 15 | 12   | 2    | 1 | 16 | 8   | 3  | 5  | 63  | 39 | 38  | 16 | 25  | 23 | 0 | 0   | 0            | 0   | 6 |
| 4  |   | Atlético     | 61            | 31 | 19 | 4  | 8  | 16 | 14   | 1    | 1 | 15 | 5   | 3  | 7  | 59  | 36 | 37  | 17 | 22  | 19 | 0 | 0   | 0            | 0   | 6 |
| 5  | • | Athletic     | 57            | 31 | 16 | 9  | 6  | 16 | 11   | 4    | 1 | 15 | 5   | 5  | 5  | 51  | 29 | 37  | 15 | 14  | 14 | 0 | 0   | 0            | 0   | É |
| 6  |   | R. Sociedad  | 50            | 31 | 13 | 11 | 7  | 15 | 6    | 6    | 3 | 16 | 7   | 5  | 4  | 45  | 33 | 23  | 17 | 22  | 16 | 0 | 0   | 0            | 0   | 6 |
| 7  |   | Betis        | 45            | 31 | 11 | 12 | 8  | 16 | 8    | 6    | 2 | 15 | 3   | 6  | 6  | 38  | 37 | 23  | 14 | 15  | 23 | 0 | 0   | 0            | 0   | • |
| 8  |   | Valencia     | 44            | 30 | 12 | 8  | 10 | 15 | 8    | 5    | 2 | 15 | 4   | 3  | 8  | 33  | 32 | 18  | 8  | 15  | 24 | 0 | 8   | 0            | 0   | 6 |
| 9  |   | Villarreal   | 39            | 31 | 10 | 9  | 12 | 16 | 5    | 4    | 7 | 15 | 5   | 5  | 5  | 49  | 54 | 26  | 26 | 23  | 28 |   | 8   | 0            | 0   | 6 |
| 10 |   | Getafe       | 39            | 31 | 9  | 12 | 10 | 15 | 8    | 4    | 3 | 16 | 1   | 8  | 7  | 37  | 43 | 18  | 14 | 19  | 29 | 0 | 0   | 0            | 0   | E |
| 11 |   | Osasuna      | 39            | 30 | 11 | 6  | 13 | 15 | 6    | 3    | 6 | 15 | 5   | 3  | 7  | 36  | 43 | 17  | 21 | 19  | 22 | 0 | 0   | 0            | 0   | € |
| 12 |   | Las Palmas   | 37            | 31 | 10 | 7  | 14 | 16 | 6    | 4    | 6 | 15 | 4   | 3  | 8  | 29  | 35 | 17  | 15 | 12  | 20 | 0 | 0   | 0            | 8   | É |
| 13 |   | Sevilla      | 34            | 31 | 8  | 10 | 13 | 15 | 4    | 5    | 6 | 16 | 4   | 5  | 7  | 39  | 44 | 21  | 23 | 18  | 21 | 0 | 0   | 8            | 0   | 6 |
| 14 |   | Alavés       | 32            | 31 | 8  | 8  | 15 | 15 | 6    | 3    | 6 | 16 | 2   | 5  | 9  | 26  | 38 | 15  | 17 | 11  | 21 | 0 | 8   | 8            | 0   | • |
| 15 |   | Mallorca     | 31            | 31 | 6  | 13 | 12 | 16 | 5    | 7    | 4 | 15 | 1   | 6  | 8  | 25  | 36 | 14  | 13 | 11  | 23 | 8 | 0   | 0            | 8   | 6 |
| 16 |   | R. Vallecano | 31            | 31 | 6  | 13 | 12 | 15 | 2    | 8    | 5 | 16 | 4   | 5  | 7  | 25  | 38 | 14  | 22 | 11  | 16 | 0 | 0   | 0            | 0   | E |
| 17 |   | Celta        | 28            | 31 | 6  | 10 | 15 | 15 | 3    | 5    | 7 | 16 | 3   | 5  | 8  | 33  | 46 | 10  | 17 | 23  | 29 | 0 | 0   | 0            | 8   | 6 |
| 18 | ٧ | Cádiz        | 25            | 31 | 4  | 13 | 14 | 16 | 4    | 7    | 5 | 15 | 0   | 6  | 9  | 21  | 41 | 14  | 18 | 7   | 23 | 0 | 0   | 0            | 0   | É |
| 19 | ٧ | Granada      | 17            | 31 | 3  | 8  | 20 | 16 | 3    | 6    | 7 | 15 | 0   | 2  | 13 | 32  | 60 | 20  | 26 | 12  | 34 | 0 | 0   | 0            | 0   | 6 |
| 20 |   | Almería      | 14            | 31 | 1  | 11 | 19 | 15 | 0    | 8    | 7 | 16 | 1   | 3  | 12 | 30  | 62 | 14  | 28 | 16  | 34 | 0 |     | 0            |     |   |

# DATOSJORNADA

J13 35 1 17 J30 J16 277 1 209 J30

TARJETAS AMARILLAS

J7 68 ↑ \$ 30,124 J7 9 ↑ \$ 0 J11

TARJETAS ROJAS

## GOLEADORES

|   | JUGADOR    | TOTAL | PROMEDIO |
|---|------------|-------|----------|
| Ĺ | Dovbyk     | 17    | 0,59     |
| 2 | Budimir    | 16    | 0,53     |
| 3 | Bellingham | 16    | 0,67     |
| 1 | Mayoral    | 15    | 0.56     |
| 5 | Morata     | 14    | 0.5      |

### **ASISTENCIAS**

|   | JUGADOR       | TOTAL | PROMEDIO |
|---|---------------|-------|----------|
| 1 | Baena         | 9     | 0,32     |
| 2 | Lewandowski   | 8     | 0,29     |
| 3 | Yan Couto     | 8     | 0,28     |
| 4 | Nico Williams | 8     | 0,32     |
| 5 | Krons         | 7     | 0.24     |

### **PARADAS**

|   | JUGADOR        | TOTAL | PROMEDIO |
|---|----------------|-------|----------|
| 1 | Jørgensen      | 123   | 4,1      |
| 2 | Soria          | 102   | 3,29     |
| 3 | Gazzaniga      | 95    | 3,06     |
| 4 | Dimitrievski   | 93    | 3        |
| 5 | Luís Maximiano | 91    | 3,25     |

# LALIGA Hypermotion Jornada 35

| RES          | SULTAI | DOS        |
|--------------|--------|------------|
| Leganés      | 010    | Espanyol   |
| Sporting     | 110    | Cartagena  |
| Valladolid   | 110    | Eldense    |
| Levante      | 1   2  | Amorebieta |
| Oviedo       | 111    | Mirandés   |
| Albacete     | 110    | Tenerife   |
| Andorra      | 012    | Eibar      |
| Burgos CF    | 2   1  | Racing     |
| Zaragoza     | 111    | Elche      |
| R. de Ferrol | 2   1  | Huesca     |

### Alcorcón L20:30 Villarreal B PRÓXIMA JORNADA

Tenerife V20.30 Leganés Amorebieta \$14.00 Valladolid Racing \$16.15 Levante Villarreal B S16.15 R. de Ferrol Elche \$18.30 Sporting Huesca S21.00 Zaragoza Espanyol D14.00 Andorra Eibar D16.15 Alcorcón Eldense D16.15 Albacete Mirandés D18.30 Burgos CF

Cartagena L20.30 Oviedo

GRUPO 1

|    |   |              | PT | 1  | 0  | E  | P  | GF | GC |
|----|---|--------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  |   | Leganés      | 62 | 35 | 17 | 11 | 7  | 47 | 21 |
|    |   |              | 58 | 35 | 17 | 7  | 11 | 57 | 40 |
| 3  |   | Espanyol     | 58 | 35 | 15 | 13 | 7  | 51 | 36 |
| 4  |   | Valladolid   | 58 | 35 | 17 | 7  | 11 | 41 | 31 |
| 5  |   | Sporting     | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 42 | 33 |
| 6  |   | Oviedo       | 55 | 35 | 14 | 13 | 8  | 45 | 30 |
| 7  |   | R. de Ferrol | 54 | 35 | 14 | 12 | 9  | 43 | 41 |
| 8  |   | Elche        | 54 | 35 | 15 | 9  | 11 | 36 | 32 |
| 9  |   | Racing       | 53 | 35 | 15 | 8  | 12 | 55 | 50 |
| 10 |   | Burgos CF    | 53 | 35 | 15 | 8  | 12 | 43 | 44 |
| 11 |   | Levante      | 51 | 35 | 12 | 15 | 8  | 42 | 40 |
| 12 |   | Tenerife     | 45 | 35 | 12 | 9  | 14 | 32 | 36 |
| 13 |   | Huesca       | 42 | 35 | 9  | 15 | 11 | 30 | 25 |
| 14 |   | Zaragoza     | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 33 | 33 |
| 15 |   | Eldense      | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 41 | 50 |
| 16 |   | Cartagena    | 39 | 35 | 10 | 9  | 16 | 31 | 45 |
| 17 |   | Mirandés     | 38 | 35 | 9  | 11 | 15 | 39 | 49 |
| 18 |   | Alcorcón     | 37 | 34 | 9  | 10 | 15 | 26 | 44 |
| 19 | * | Amorebieta   | 37 | 35 | 9  | 10 | 16 | 32 | 42 |
| 20 |   | Albacete     | 36 | 35 | 8  | 12 | 15 | 40 | 50 |
| 21 | * | Andorra      | 35 | 35 | 9  | 8  | 18 | 27 | 42 |
| 22 | ¥ | Villarreal B | 33 | 34 | 8  | 9  | 17 | 32 | 51 |

# LIGAF Jornada 23

| RES           | SULTAI | oos        |
|---------------|--------|------------|
| Real Sociedad | 111    | Sp. Huelva |
| Eibar         | 310    | Sevilla    |
| L. Las Planas | 1   2  | Real Betis |
| FC Barcelona  | 5 1    | Villarreal |
| Athletic      | 110    | Atlético   |
| Costa Adeje   | 2   2  | Madrid CFF |
| Valencia      | 111    | Levante    |
| Real Madrid   | 510    | Granada CF |

PROXIMA JORNADA Levante \$12.00 Real Madrid Granada CF \$14.00 Costa Adeje Sp. Huelva \$16.00 Eibar Madrid CFF \$18.00 Athletic Atlético D12.00 Real Betis Villarreal D14.00 Sevilla Valencia D16.00 Real Sociedad L. Las Planas X18.00 FC Barcelona

# Primera división femenina

|      |               | PT | 2  | 6  | E . | P  | GF. | GC |
|------|---------------|----|----|----|-----|----|-----|----|
| 1 🔳  | FC Barcelona  | 67 | 23 | 22 | 1   | 0  | 102 | 6  |
| 2 🔳  | Real Madrid   | 55 | 23 | 18 | 1   | 4  | 58  | 25 |
| 3    | Levante       | 44 | 23 | 12 | 8   | 3  | 41  | 18 |
| 4    | Madrid CFF    | 43 | 23 | 13 | 4   | 6  | 51  | 37 |
| 5    | Atlético      | 42 | 23 | 12 | 6   | 5  | 37  | 17 |
| 6    | Athletic      | 41 | 23 | 13 | 2   | 8  | 28  | 25 |
| 7    | Sevilla       | 36 | 23 | 11 | 3   | 9  | 44  | 45 |
| 8    | Real Sociedad | 29 | 23 | 7  | 8   | 8  | 30  | 40 |
| 9    | Costa Adeje   | 28 | 23 | 7  | 7   | 9  | 31  | 38 |
| 10   | Valencia      | 23 | 23 | 6  | 5   | 12 | 28  | 48 |
| 11   | Eibar         | 23 | 23 | 6  | 5   | 12 | 17  | 38 |
| 12   | Villarreal    | 21 | 23 | 5  | 6   | 12 | 20  | 43 |
| 13   | L. Las Planas | 20 | 23 | 4  | 8   | 11 | 26  | 45 |
| 14   | Real Betis    | 19 | 23 | 5  | 4   | 14 | 21  | 55 |
| 15 🔻 | Granada CF    | 18 | 23 | 5  | 3   | 15 | 23  | 44 |
| 16 * | Sp. Huelva    | 6  | 23 | 1  | 3   | 19 | 15  | 48 |

■ Champions League ▼ Descenso

15

16

Udinese

Empoli

18 Frosinone 19 V Sassuolo

20 V Salernitana

H. Verona

## Primera Federación Jornada 32

| 0                          | orn | nellà 1   2 Arenteiro | Osa       | suni  | B 2   | 2   0    | Sab | adel | H . |
|----------------------------|-----|-----------------------|-----------|-------|-------|----------|-----|------|-----|
| Fuenlab. 0   1 R. Majadah. |     | Ta                    | Gimnàstic |       |       |          |     |      |     |
| C.L                        | eor | nesa 3   1 R.Socied.B | Por       | ferra | 3   0 | Logroñes |     |      |     |
|                            | Se  | stao 3   1 R. Unión   | U.Sa      | lama  | an. 4 | 11       | Bar | ça B |     |
| Teruel 1   3 Deportivo     |     |                       | Celta     | a B 4 | 111   | Lugo     |     |      |     |
|                            |     |                       | PT        | J     | G     | E        | P   | GF   | GC  |
| 1                          |     | Deportivo             | 64        | 32    | 18    | 10       | 4   | 54   | 23  |
| 2                          |     | Barça B               | 58        | 32    | 17    | 7        | 8   | 50   | 36  |
| 3                          |     | Celta B               | 57        | 32    | 17    | 6        | 9   | 58   | 34  |
| 4                          | •   | Gimnàstic             | 57        | 32    | 16    | 9        | 7   | 34   | 19  |
| 5                          | •   | Ponferrad.            | 56        | 32    | 15    | 11       | 6   | 33   | 20  |
| 6                          |     | C. Leonesa            | 52        | 32    | 13    | 13       | 6   | 30   | 22  |
| 7                          |     | Arenteiro             | 48        | 32    | 13    | 9        | 10  | 39   | 30  |
| 8                          |     | U.Salaman,            | 45        | 32    | 11    | 12       | 9   | 28   | 25  |
| 9                          |     | Lugo                  | 40        | 32    | 10    | 10       | 12  | 26   | 37  |
| 10                         |     | R.Socied.B            | 40        | 32    | 9     | 13       | 10  | 37   | 38  |
| 11                         |     | Tarazona              | 39        | 32    | 9     | 12       | 11  | 24   | 27  |
| 12                         |     | Fuenlab.              | 38        | 32    | 9     | 11       | 12  | 29   | 35  |
| 13                         |     | Osasuna B             | 37        | 32    | 9     | 10       | 13  | 38   | 44  |
| 14                         |     | Sestao                | 37        | 32    | 9     | 10       | 13  | 34   | 43  |
| 15                         |     | R. Unión              | 36        | 32    | 9     | 9        | 14  | 38   | 44  |
| 16                         | ٧   | Cornellà              | 34        | 32    | 8     | 10       | 14  | 26   | 33  |
| 17                         | ۳   | Sabadell              | 34        | 32    | 9     | 7        | 16  | 31   | 46  |
| 18                         | ۳   | Teruel                | 32        | 32    | 5     | 17       | 10  | 27   | 35  |
| 19                         | ۳   | Logroñes              | 27        | 32    | 7     | 6        | 19  | 21   | 47  |
| 20                         | *   | R. Majadah.           | 24        | 32    | 5     | 12       | 15  | 25   | 44  |

■ Ascenso a 2º División ● Promoción a 2ºDivisión ▼ Descenso

| GRUF                                                | 0 2 |                          |            |    |             |            |    |    |    |
|-----------------------------------------------------|-----|--------------------------|------------|----|-------------|------------|----|----|----|
| Córdoba 0   1 Alcoyano                              |     | Murcia 2   0             |            |    |             | Melilla UD |    |    |    |
| S.Fernando 1   1 Intercity                          |     | Recreativo 1   0         |            |    | RM Castilla |            |    |    |    |
| Mérida 3   1 Algeciras<br>At.Balear. 0   1 UD Ibiza |     | At.Madrid B 0   1 Málaga |            |    |             |            |    |    |    |
|                                                     |     |                          | R. Granada |    |             |            |    |    |    |
| AD Ceuta 4 I 0 Linares D.                           |     | Antequera 2   1          |            |    | Sanluque.   |            |    |    |    |
|                                                     |     |                          | PT         | J  | G           | Ε          | P  | GF | GC |
| 1                                                   |     | Castellón                | 72         | 32 | 23          | 3          | 6  | 67 | 32 |
| 2                                                   | •   | Córdoba                  | 64         | 32 | 19          | 7          | 6  | 58 | 28 |
| 3                                                   | •   | UD Ibiza                 | 63         | 32 | 18          | 9          | 5  | 52 | 27 |
| 4                                                   |     | Málaga                   | 61         | 32 | 17          | 10         | 5  | 44 | 21 |
| 5                                                   |     | AD Ceuta                 | 53         | 32 | 14          | 11         | 7  | 44 | 32 |
| 6                                                   |     | Recreativo               | 52         | 32 | 14          | 10         | 8  | 35 | 29 |
| 7                                                   |     | Murcia                   | 50         | 32 | 14          | 8          | 10 | 31 | 31 |
| 8                                                   |     | Antequera                | 47         | 32 | 13          | 8          | 11 | 38 | 37 |
| 9                                                   |     | Alcoyano                 | 45         | 32 | 12          | 9          | 11 | 33 | 31 |
| 10                                                  |     | At.Madrid B              | 42         | 32 | 10          | 12         | 10 | 46 | 39 |
| 11                                                  |     | Algeciras                | 42         | 32 | 10          | 12         | 10 | 34 | 32 |
| 12                                                  |     | Intercity                | 42         | 32 | 11          | 9          | 12 | 34 | 38 |
| 13                                                  |     | RM Castilla              | 38         | 32 | 9           | 11         | 12 | 35 | 39 |
| 14                                                  |     | Mérida                   | 38         | 32 | 10          | 8          | 14 | 29 | 39 |
| 15                                                  |     | S.Fernando               | 35         | 32 | 9           | 8          | 15 | 31 | 37 |
| 16                                                  | *   | Sanluque.                | 35         | 32 | 8           | 11         | 13 | 31 | 37 |
| 17                                                  | ٧   | Linares D.               | 32         | 32 | 8           | 8          | 16 | 26 | 44 |
| 18                                                  | ۳   | Melilla UD               | 24         | 32 | 6           | 6          | 20 | 21 | 48 |
| 19                                                  | ۳   | At.Balear.               | 23         | 32 | 5           | 8          | 19 | 16 | 50 |
| 20                                                  | ۳   | R. Granada               | 15         | 32 | 3           | 6          | 23 | 18 | 52 |

### Premier League Jornada 33 Inglaterra Newcastle 4 | 0 Tottenham Bournem. 2 | 2 Man. Utd. Brentford 2 | 0 Sheffield Liverpool 0 | 1 Crystal Pa. Burnley 1 | 1 Brighton West Ham 0 | 2 Fulham Arsenal 0 | 2 Aston Villa Man. City 5 | 1 Luton Town Nottingham 2 | 2 Wolverh. Chelsea - | - Everton

| ,,,,,,, |   | gnam z j z monorm. |    | 01101000 - 1 |    |    |    | 21010011 |    |  |  |
|---------|---|--------------------|----|--------------|----|----|----|----------|----|--|--|
|         |   |                    | PT | J            | G  | E  | P  | GF       | GC |  |  |
| 1       |   | Man. City          | 73 | 32           | 22 | 7  | 3  | 76       | 32 |  |  |
| 2       |   | Arsenal            | 71 | 32           | 22 | 5  | 5  | 75       | 26 |  |  |
| 3       |   | Liverpool          | 71 | 32           | 21 | 8  | 3  | 72       | 31 |  |  |
| 4       |   | Aston Villa        | 63 | 33           | 19 | 6  | 8  | 68       | 49 |  |  |
| 5       | • | Tottenham          | 60 | 32           | 18 | 6  | 8  | 65       | 49 |  |  |
| 6       | ٠ | Newcastle          | 50 | 32           | 15 | 5  | 12 | 69       | 52 |  |  |
| 7       |   | Man. Utd.          | 50 | 32           | 15 | 5  | 12 | 47       | 48 |  |  |
| 8       |   | West Ham           | 48 | 33           | 13 | 9  | 11 | 52       | 58 |  |  |
| 9       |   | Chelsea            | 44 | 30           | 12 | 8  | 10 | 55       | 52 |  |  |
| 10      |   | Brighton           | 44 | 32           | 11 | 11 | 10 | 52       | 50 |  |  |
| 11      |   | Wolverh.           | 43 | 32           | 12 | 7  | 13 | 46       | 51 |  |  |
| 12      |   | Fulham             | 42 | 33           | 12 | 6  | 15 | 49       | 51 |  |  |
| 13      |   | Bournem.           | 42 | 32           | 11 | 9  | 12 | 47       | 57 |  |  |
| 14      |   | Crystal Pa.        | 33 | 32           | 8  | 9  | 15 | 37       | 54 |  |  |
| 15      |   | Brentford          | 32 | 33           | 8  | 8  | 17 | 47       | 58 |  |  |
| 16      |   | Everton            | 27 | 31           | 9  | 8  | 14 | 32       | 42 |  |  |
| 17      |   | Nottingham         | 26 | 33           | 7  | 9  | 17 | 42       | 58 |  |  |
| 18      | ٧ | Luton Town         | 25 | 33           | 6  | 7  | 20 | 46       | 70 |  |  |
| 19      | ۳ | Burnley            | 20 | 33           | 4  | 8  | 21 | 33       | 68 |  |  |
| 20      | ٧ | Sheffield          | 16 | 32           | 3  | 7  | 22 | 30       | 84 |  |  |

| Serie A Jornada 32 Italia                                    |                              |    |                |    |     |                            |       |    |  |                         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----|----------------|----|-----|----------------------------|-------|----|--|-------------------------|
| Lazio 4   1 Salernitana                                      |                              |    | Sassuolo 3   3 |    |     |                            | Milan |    |  |                         |
| Lecce 1 I 0 Émpoli Torino 0 I 0 Juventus Bolonia 0 I 0 Monza |                              |    |                |    | -1- | Roma<br>Cagliari<br>Génova |       |    |  |                         |
|                                                              |                              |    |                |    |     |                            |       |    |  |                         |
|                                                              |                              |    |                |    |     |                            |       |    |  | Nápoles 2   2 Frosinone |
|                                                              |                              | PT | J              | G  | E   | P                          | GF    | GC |  |                         |
| 1                                                            | ■ Inter                      | 83 | 32             | 26 | 5   | 1                          | 77    | 17 |  |                         |
| 2                                                            | ■ Milan                      | 69 | 32             | 21 | 6   | 5                          | 63    | 37 |  |                         |
| 3                                                            | Juventus                     | 63 | 32             | 18 | 9   | 5                          | 45    | 24 |  |                         |
| 4                                                            | Bolonia                      | 59 | 32             | 16 | 11  | 5                          | 45    | 25 |  |                         |
| 5                                                            | <ul><li>Roma</li></ul>       | 55 | 31             | 16 | 7   | 8                          | 56    | 35 |  |                         |
| 6                                                            | <ul> <li>Atalanta</li> </ul> | 50 | 30             | 15 | 5   | 10                         | 55    | 34 |  |                         |
| 7                                                            | Lazio                        | 49 | 32             | 15 | 4   | 13                         | 41    | 35 |  |                         |
| 8                                                            | Nápoles                      | 49 | 32             | 13 | 10  | 9                          | 50    | 40 |  |                         |
| 9                                                            | Torino                       | 45 | 32             | 11 | 12  | 9                          | 31    | 29 |  |                         |
| 10                                                           | Fiorentina                   | 43 | 30             | 12 | 7   | 11                         | 42    | 35 |  |                         |
| 11                                                           | Monza                        | 43 | 32             | 11 | 10  | 11                         | 34    | 41 |  |                         |
| 12                                                           | Génova                       | 38 | 31             | 9  | 11  | 11                         | 34    | 38 |  |                         |
| 13                                                           | Lecce                        | 32 | 32             | 7  | 11  | 14                         | 27    | 48 |  |                         |
| 14                                                           | Cagliari                     | 31 | 32             | 7  | 10  | 15                         | 34    | 54 |  |                         |
|                                                              |                              |    |                |    |     |                            |       |    |  |                         |

■ Champions League Europa League Conference League Descenso

28 31 4 16 11 30 47

28 32 7 7 18 25 48

27 31 6 9 16 28 42

27 32 6 9 17 40 63

26 32 6 8 18 39 62

**15** 32 2 9 21 26 68

### Amélie Oudéa-Castéra Ministra francesa de Deportes y Juegos Olímpicos

# "No habrá ni himno ni banderas rusas"

La máxima responsable de París 2024 en el Gobierno de Francia aborda las amenazas y riesgos a 100 días de la apertura de los Juegos

### MARC BASSETS París

Faltan poco más de 100 días para París 2024: la recta final después de casi una década de preparativos. En la sede del Ministerio de Deportes francés y de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos reina la calma. Si hay nervios, no se notan. O la procesión va por dentro.

El 26 de julio es la ceremonia inaugural y, ante un acontecimiento lleno de peligros, y en un contexto internacional tenso, la máxima responsable de la cita olímpica en el Gobierno francés resume así su estado de ánimo: "Entusiasta, combativa, impaciente".

En su despacho, la ministra francesa de Deportes y Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Amélie Oudéa-Castera anunció esta semana a EL PAÍS y los medios de la red europea LENA que, a poco más de tres meses de la novedosa ceremonia inaugural con barcos en el río Sena, el Gobierno "sigue de cerca la evolución de la amenaza" y "se deja hasta el fin de la primavera para hacer ajustes eventuales". Aseguró que las escenas de caos y delincuencia en la final de la Champions Real Madrid-Liverpool de 2022 -- un fiasco organizativo que no anticipaba nada bueno para los JJ OO- no se repetirán: "Aquella final había sido insuficientemente preparada y anticipada, y mal gestionada en el día D."

Oudéa-Castéra (París, 46 años) afirmó que, entre los riesgos, figuran los ciberataques y que el Gobierno se prepara "en caso de crisis significativa sobre los sistemas de información". Dijo que, ni en la ceremonia inaugural ni durante las competiciones se verán símbolos rusos ni bielorrusos: "Ni himno ni bandera." Defendió que el veto a los atletas de estos países —podrán participar bajo condiciones estrictas— no es aplicable a los israelíes, como piden algunos.

"Hay que ser a la vez respetuosos y comprensivos con las emociones de cada uno y, al mismo tiempo, reunir las condiciones para que, en este mundo fracturado, el deporte permita estas grandes citas alrededor de los valores de paz y concordia", dijo la ministra de los JJ OO. Y recordó que una resolución de la Asamblea General de ONU prevé una tregua olímpica, antes de añadir: "Queremos que sea respetada".



La ministra, con la última raqueta que utilizó cuando era tenista profesional. SAMUEL ARANDA

Los Juegos "serán la ocasión de hacer nación por medio del deporte"

"Acogeremos en París a la delegación israelí e invitamos a la palestina"

En la Francia de las huelgas y manifestaciones -el verdadero deporte nacional, se dice a veces maliciosamente- y los violentos disturbios el año pasado, los Juegos "serán la ocasión de hacer nación por medio del deporte", dice. Es decir, de unir a los franceses, por ahora apáticos ante el acontecimiento, o quejosos (las polémicas sobre los precios de las entradas o los transportes públicos son recurrentes), aunque ella está convencida de que, como ha sucedido en otras ocasiones, el entusiasmo prenderá cuando la llama olímpica empiece a recorrer el país y se aproxime la fecha.

Oudéa-Castera fue una prometedora tenista, campeona juvenil. Colgó la raqueta para formarse en las instituciones de la élite francesa. En la Escuela Nacional de Administración coincidió con Emmanuel Macron. Alta funcionaria, y directiva empresarial y deportiva, es ministra desde 2022. A principios de 2024 asumió la cartera de Educación Nacional. Sus declaraciones sobre la escuela pública precipitaron su marcha a las pocas semanas. Ahora vuelve a ocuparse solo de su ministerio original, centrada de nuevo en los JJ OO que Francia organiza por primera vez en un siglo.

Cuando se le pregunta qué le quita el sueño a 100 días de la cita, responde: "No gran cosa". Pero admite: "Quedan puntos de vigilancia, sobre todo el riesgo que anticipamos en la ciberseguridad". Detalla que, mientras que en Tokio 2021 hubo unos 400 millones de ciberataques, en París se esperan "entre 3.000 millones y 4.000 millones".

El desfile en el Sena es otra fuente de preocupación. Se prevé la presencia de más de 300.000 espectadores con Notre-Dame, el Louvre y la Torre Eiffel como escenario.

"Es un desafío de una gran dificultad", dice la ministra, "pero se aborda con una extrema vigilancia y una extrema finura, tanto en el aspecto artístico como en el de la seguridad." Se desplegarán 45.000 policías y gendarmes, además de agentes de unidades de élite y agentes municipales y privados. "En caso de amenaza extrema, lo que no es en absoluto el escenario hoy, tenemos escenarios de repliegue, de los que no puedo hablar porque son confidenciales, pero que el presidente de la República nos ha pedido anticipar en caso de que se agravase de manera totalmente excepcional la amenaza, sobre todo terrorista". ¿El "repliegue" sería en el Sena? ¿O fuera del Sena? "Estudiamos todos los escenarios".

Sobre la presencia de atletas rusos y bielorrusos, Oudéa-Castéra recuerda que podrán estar presentes los que no hayan apoyado la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y que no tengan vínculos con los ejércitos ruso y bielorruso ni con las agencias gubernamentales próximas al poder: "En ningún caso habrá una delegación rusa o bielorrusa de atletas que vayamos a acoger".

−¿No habrá himno ruso?

—Ni himno ni bandera. Tampoco habrá banderas rusas o bielorrusas en nuestros estadios. Si insisto en la noción de delegación, es porque es lo que explica que los rusos y bielorrusos, atletas neutros, no estarán en el desfile en el Sena. Solo las delegaciones desfilan.

Hay voces, como el líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon, que ven un "doble rasero" al no aplicarse la misma norma a los israelíes por la guerra en Gaza. Responde Oudéa-Castéra: "No se puede comparar la situación de Israel, que ha sido víctima de un ataque terrorista de una gravedad excepcional, con la Rusia que lleva a cabo unilateralmente una guerra de agresión contra un país soberano. Aprovecho para subrayar que la voz de Francia siempre ha sido clara sobre el hecho de que Israel tiene derecho a defenderse, pero que debe hacerlo en el respeto del derecho internacional y del derecho humanitario". Y añade: "Acogemos en París a la delegación israelí e invitamos a la delegación palestina, que representan cada una a su movimiento deportivo. Destaco que ninguna de ambas delegaciones ha pedido la exclusión de la otra. Quiero aplaudir el espíritu de responsabilidad de ambas en el hecho de que no haya hasta hoy ninguna escalada verbal. Hay mucha dignidad en la postura de estos dos movimientos deportivos".

Habla, al final de la entrevista, del caso Rubiales en España y la "actitud sexista" y "absolutamente inadmisible" del entonces presidente de la federación de fútbol. Concluye asegurando que su fracasada experiencia en el ministerio de Educación no ha hecho mella en ella: "Tengo un pasado de deportista de alto nivel. Cuando se pierde un set en el tenis, el partido continúa".

38 DEPORTES

### Masters de Montecarlo

### Tsitsipas emerge en su oasis del Principado

#### ALEJANDRO CIRIZA

Ahí luce otra vez Stefanos Tsitsipas, canturreando felizmente el himno de Grecia y sosteniendo el trofeo de Montecarlo en su regazo. Es el tercero que consigue, palabras mayores: 6-1 y 6-4 a Casper Ruud, en 1h 36m. En medio de la amalgama de paisajes que ofrecen los Masters 1000, el del Principado es uno de los más reconocibles y prestigiosos, testigo del paso de fenómenos como el rumano Ilie Nastase o el sueco Björn Borg, o de consumados especialistas de la tierra batida como el austriaco Tomas Muster. Se une ahora a ellos el griego, también autor de un triplete, superado únicamente por la estratosférica cifra alcanzada por Rafael Nadal, 11 veces campeón. Él es, pues, el último dominador de un escenario que ya ha ofrecido las primeras pistas del curso sobre arcilla, una insinuación de lo que puede venir el próximo mes y medio: si no hay deslices, ahí estará él, repuesto después de varios meses dando rodeos.

No hacen justicia los resultados al creciente desempeño del noruego Casper Ruud, que progresa, se reformula y aspira una y otra vez, sin obtener recompensa. En Montecarlo, la presencia de Tsitsipas al otro lado de la red parecía ofrecerle un punto más de esperanza, pero a la hora de la verdad, el griego cortó por lo sano. Un arranque furibundo y una resolución sin dudas, repeliendo cualquier tentativa del rival -ocho opciones de rotura abortadas- y cerrando como se debe cerrar: tiro limpio, paralelo, ganador; inalcanzable para el otro.

### Alcaraz, sin Godó

Quien no podrá seguir engordando su palmarés será Carlos Alcaraz, que no disputará finalmente el torneo Conde de Godó, que comienza hoy en las instalaciones del Real Club Tenis de Barcelona. El murciano, de 20 años, no se ha recuperado de la lesión en el antebrazo derecho que ya le impidió competir en Montecarlo e intentará ahora llegar a tiempo al Masters de Madrid, a partir del día 24. El tenista efectuó ayer una última prueba, pero la dolencia persiste y prefiere no arriesgar. El torneo catalán, por tanto, no podrá conta con el ganador de las dos últimas ediciones y actual número tres del mundo.

### Gran Premio de Las Américas Circuito Circuito de Las Américas

| ic | oto GP          |               |           |        | M    | oto2          |                |           |        |
|----|-----------------|---------------|-----------|--------|------|---------------|----------------|-----------|--------|
|    | Piloto          | Escuderia     | Tiempo    | Puntos |      | Pilote        | Escuderia      | Tiempo    | Puntos |
| 1  | M. Viñales      | Aprilia       | 41:09.503 | 37     | 1    | S. García     | Kalex          | 34:25.954 | 25     |
| 2  | P. Acosta       | Ktm           | +1.728s   | 26     | 2    | J. Roberts    | Kalex          | +0.492s   | 20     |
| 3  | E. Bastianini   | Ducati        | +2.703s   | 20     | 3    | F. Aldeguer   | Boscosc.       | +3.293s   | 16     |
| ļ  | J. Martín       | Ducati        | +4.690s   | 20     | 4    | A. López      | Boscosc.       | +6.967s   | 13     |
| 5  | F. Bagnaia      | Ducati        | +7.392s   | 13     | 5    | M. Ramírez    | Kalex          | +7.102s   | 11     |
| 3  | Di Giannantonio | Ducati        | +9.980s   | 10     | 6    | D. Foggia     | Kalex          | +7.150s   | 10     |
| Ī  | A. Espargaró    | Aprilia       | +12.208s  | 14     | 7    | A. Ogura      | Kalex          | +9.869s   | 9      |
| 3  | M. Bezzecchi    | Ducati        | +13,343s  | 8      | 8    | J. Alcoba     | Kalex          | +10.36s   | 8      |
| 9  | B. Binder       | Ktm           | +14.931s  | 7      | 9    | A. Canet      | Kalex          | +11.4s    | 7      |
| )  | R. Fernández    | Aprilia       | •16.656s  | 7      | 10   | C. Vietti     | Kalex          | +12.751s  | 6      |
| la | asificación Mu  | ndial de pile | otos      |        | CI   | asificación M | undial de pilo | otos      | - 1    |
|    | Piloto          | Escudería     |           | Puntos | - 65 | Pilato        | Escudería      |           | Puntos |
| 1  | J. Martin       | Ducati        |           | 80     | 1    | S. García     | Kalex          |           | 51     |

25

| Piloto |             | Escudería | Puntos |
|--------|-------------|-----------|--------|
| 1      | S. García   | Kalex     | 51     |
| 2      | J. Roberts  | Kalex     | 49     |
| 3      | A. Canet    | Kalex     | 38     |
| 4      | A. López    | Boscosc.  | 38     |
| 5      | A. Ogura    | Kalex     | 33     |
| 6      | M. González | Kalex     | 30     |
| 7      | F. Aldeguer | Boscosc.  | 29     |
| 8      | M. Ramírez  | Kalex     | 28     |
| 9      | B. Baltus   | Kalex     | 23     |
| 10     | C. Vietti   | Kalex     | 22     |

|    | Piloto         | Escuderia      | Tiempo    | Puntos |
|----|----------------|----------------|-----------|--------|
| 1  | D. Alonso      | Gasgas         | 31:38.427 | 25     |
| 2  | D. Holgado     | Ktm            | +5.163s   | 20     |
| 3  | A. Piqueras    | Honda          | +5.176s   | 16     |
| 4  | R. Yamanaka    | Ktm            | +5.676s   | 13     |
| 5  | D. Muñoz       | Ktm            | *13.285s  | 11     |
| 6  | T. Suzuki      | Husqv.         | +13.730s  | 10     |
| 7  | J. Kelso       | Ktm            | +13.963s  | 9      |
| 8  | J. Roulstone   | Ktm            | +19.126s  | 8      |
| 9  | J. Esteban     | Gasgas         | +19.325s  | 7      |
| 10 | M. Bertelle    | Honda          | *20.657s  | 6      |
| C  | lasificación N | lundial de pil | otos      |        |
|    | Pilote         | Escudería      |           | Puntos |
| 4  | D Holaado      | Ktm            |           | 65     |

Moto3

|    | Pilote       | Escudería | Puntos |
|----|--------------|-----------|--------|
| 1  | D. Holgado   | Ktm       | 65     |
| 2  | D. Alonso    | Gasgas    | 63     |
| 3  | J. Kelso     | Ktm       | 28     |
| 4  | I. Ortola    | Ktm       | 23     |
| 5  | T. Suzuki    | Husqv.    | 22     |
| 6  | C. Veijer    | Husqv.    | 21     |
| 7  | A. Piqueras  | Honda     | 20     |
| 8  | J. Esteban   | Gasgas    | 20     |
| 9  | J. Rueda     | Ktm       | 20     |
| 10 | J. Roulstone | Ktm       | 19     |

### MotoGP

5 F. Bagnaia

7 A. Espargaró

8 M. Márquez

10 J. Miller

9 Di Giannantonio Ducati

# Maverick Viñales asombra en una carrera de película

El piloto de Aprilia sufrió en la salida del GP de las Américas, pero supo remontar

### GUILLE ÁLVAREZ

Maverick Viñales está de vuelta, y su inapelable fin de semana en el GP de las Américas le vale además para entrar en el libro de récords de MotoGP. A sus 29 años, el español se convierte en el primer piloto de la era moderna del campeonato en ganar con tres fábricas distintas, después de haberlo logrado con Suzuki, Yamaha y ahora Aprilia. Su última victoria un domingo databa del 28 de marzo de 2021, cuando aún defendía los colores de la marca del diapasón.

Su llanto nada más cruzar la línea de meta, tras una asombrosa remontada de once posiciones en la carrera, transmitía sin filtros la dureza de su larga travesía hasta este reencuentro con su mejor forma. Pole, récord del circuito en la cronometrada, la vuelta más rápida en carrera y dos victorias inapelables en la sprint del sábado y el GP del domingo, Mack arrambló con todo. Tras unos años muy complicados, Viñales ha vuelto a demostrar que aún es uno de los mejores de la parrilla. Perdido en un mar de dudas, en su difícil adaptación a la fábrica de Noale, llegó a pensar si esto era lo suyo.

"Creo que estoy a punto de llorar", reconocía en el parque cerrado. En una prueba de película, con incontables adelantamientos a un ritmo sin precedentes en este trazado sinuoso y más dado a las grandes diferencias entre pilotos, Viñales fue capaz de recomponerse tras errar en la salida y verse golpeado en un abanico con Jorge Martín y Pecco Bagnaia. En la primera curva había perdido el



Maverick Viñales, durante la carrera. AFP7

tren de las posiciones delanteras, pero no la esperanza. "He tenido un problema con el embrague, pero luego no sé cuántos adelantamientos he hecho, he perdido la cuenta", celebraba.

Disfrazado de Batman, como todos los miembros del equipo italiano, rompió la racha de once triunfos consecutivos de las Ducati. Su amigo Aleix Espargaró, quién le recomendó encarecidamente unirse al proyecto de Aprilia y luchó por él cuando muy pocos todavía creían, también le abrazó. Con menos recursos, pero un espíritu innovador pionero, la fábrica italiana parece preparada para batallar más que nunca con sus vecinos de Bolonia, grandes dominadores del certamen.

El mejor fin de semana de Viñales en MotoGP estuvo acompañado de fuegos artificiales, un verdadero espectáculo a medida del público estadounidense tras la compra del deporte por parte de Liberty Media. Pedro Acosta, el novato más peligroso en comparecer en la categoría desde Marc Márquez, no se arrugó ante nadie, comandó la prueba varias vueltas y terminó como el mejor del resto defendiéndose de todos y cada uno de sus experimentados rivales. Su segunda posición, más por el modo de lucharla que en sí misma, deja patente que el récord de precocidad del ocho veces campeón del mundo peligra.

El de Gresini, precisamente, fue la cruz del día al caerse cuando por fin lideraba con la Ducati. Su sueño de romper dos años y medio de sequía se fue al traste cuando perdió el tren delantero no sin antes haber añadido picante en un duelo a tumba abierta con Acosta y sus compañeros y referentes de fábrica, el campeón Bagnaia y el subcampeón Martín. Ni uno ni el otro, al final, fueron capaces de mantenerse en el podio, superados por un Viñales encendido ya en el ecuador de la prueba. Enea Bastianini, que se juega estos días el segundo asiento de rojo, le ganó la partida al madrileño del Pramac para completar el podio en Austin. A pesar de no poder pasar el martillo como en Portugal, Martín, más cerebral que nunca, sigue líder del campeonato.



Carolina Marín.

### Bádminton

### Carolina Marín, campeona de Europa por séptima vez

### AGENCIAS

Carolina Marín se proclamó ayer campeona de Europa por séptima vez en su carrera. Lo hizo en la ciudad alemana de Saarbrücken tras deshacerse en el partido por el título de la escocesa Kirsty Gilmour por 21-11 y 21-18. Esta era la cuarta ocasión en la que ambas se veían las caras en la final por el máximo título continental tras La Roche-sur-Yon 2016, Kolding 2017 y Madrid 2022. En todas ellas ganó Marín, que también había conquistado el entorchado ante otras rivales distintas en Kazán 2014. Huelva 2018 y Kiev 2021. Además de sus siete campeonatos de Europa, Marín también ganó el oro en los Juegos Europeos del año pasado.

Empezó la española con una marcha más, sólida con su servicio y todavía más al resto para obligar a Gilmour a ajustar mucho los impactos. De hecho, solo una vez en todo el primer set encajó dos saques seguidos de su rival. Más equilibrada comenzó la segunda manga, y tras ponerse su rival por delante (17-18), Marín volvió a mostrarse agresiva, lo que desembocó en que Gilmour se dejase tres volantes seguidos en la red antes de ceder.

De esta manera, Carolina Marín no solo vuelve a subirse a lo alto del podio en esta cita, sino que con la mente puesta en los Juegos Olímpicos de París 2024 se impone en su tercer torneo consecutivo tras ganar también el All England en Birmingham y el Abierto de Suiza en Basilea. Además, agranda un palmarés que, junto de sus siete títulos europeos, también incluye un oro olímpico en Rio 2016, cuatro campeonatos del Mundo, un oro en los Juegos Europeos y numerosos torneos internacionales. Todo ello pese a sufrir dos graves lesiones.

DEPORTES 39



Scheffler, ayer durante la última jornada del Masters de Augusta. JUSTIN LANE (EFE)

### Masters de Augusta

# Scheffler, el campeón para quien el golf importa lo justo

El estadounidense, número uno mundial, vuelve a conquistar la chaqueta verde

JUAN MORENILLA Augusta

De Scheffler a Rahm y de Rahm a Scheffler. Una gran ronda de golf se celebra en Augusta. Un puñado de estrellas compite por la chaqueta verde. La tensión flota en el ambiente y los grandes golpes se alternan en cada esquina con los errores. Está en juego el primer grande de la temporada y heredar la prenda más famosa del deporte de los hombros de Jon Rahm, el campeón del curso pasado. Salvarse de las trampas que esconde el campo es casi una garantía de éxito, pero ni los mejores jugadores pueden escapar a veces del laberinto en que puede convertirse Augusta un domingo de Masters. La llave puede estar en la mente

más que en las manos, y ahí el más fuerte es el número uno del mundo, Scottie Scheffler.

El estadounidense logra a los 27 años su segunda chaqueta verde, su segundo grande, tras la conseguida en 2022. Al año siguiente vistió a Rahm como el campeón y ahora es el vasco el que le devuelve la joya. Hay algo de simbolismo en esa entrega. Rahm, fichaje estrella de la Liga saudí, cede la corona a la gran bandera del PGA Tour. Scheffler se impone con -11, cuatro golpes de ventaja sobre el genial sueco Ludvig Aberg y siete sobre Morikawa, Fleetwood y Homa. Es la primera vez que se repite vencedor tras 11 reyes diferentes en las 11 ediciones anteriores.

Scheffler ganó con un ojo en el campo y otro fuera de él. El estadounidense recibió un permiso especial para que una persona de su equipo llevara un teléfono móvil, aunque están prohibidos en Augusta. El motivo era avisarle si su mujer, Meredith, se ponía de parto. Scheffler había prometido que dejaría la ronda para asistir al nacimiento de su primer hijo. Nada extraño en un hombre de palabra, muy religioso, y para quien su deporte no está en el centro del universo. "El golf es una parte enorme en mi vida, pero no me define como persona, es simplemente algo que hago. Mi padre nunca me vio como un golfista ni me empujó a ello. Quisieron

### El peor registro de Tiger Woods

A Tiger le duele Augusta.
Woods se despidió del
Masters con el récord, a
los 48 años, de 24 cortes
seguidos superados, la
mitad de su vida. Pero
también con una tarjeta
de 16 sobre el par, su peor
resultado en el torneo. A un
abismo del -18 con el que
conquistó la edición de 1997.
Con el doble de bogeys, 18,
que birdies, nueve. Y último
de la clasificación.

que tuviera una buena educación y fuera amable con la gente. Hay muchos padres que quieren que sus hijos sean buenos atletas y piensan que eso es la felicidad, pero no es así", explica Scheffler.

El número uno lució un juego de tiralíneas de tee a green y resistió mientras sus rivales iban cayendo por el camino. Morikawa salió del búnker del 9 con un doble bogey, y con dos golpes de más tras aterrizar en el agua en el 11. El sorprendente sueco Ludvig Aberg, alistado en el primer grande de su carrera, se ahogó con otro doble bogey en el 11, lo único que le detuvo. Y también en Amen Corner patinó Homa con dos impactos de más en el 12. Scheffler, como si nada, rumbo a la chaqueta verde para festejo del PGA en estos tiempos de conflicto con la LIV.

Atrás quedó Aberg, profesional desde junio, relajadísimo y
sonriente, como si no estuviera
jugándose la historia y unirse a
Ben Curtis (Open Británico 2003)
y Keegan Bradley (PGA 2011) como los únicos en coronarse en
su primera cita del Grand Slam.
También descabalgó Homa, en
busca de su primer gran galardón. Y Morikawa, que se doctoró
en el PGA en 2020 y en el British
en 2021 en sus primeras presencias en esos torneos. Todos por
detrás del imperial Scheffler.

# Rahm admite tensiones tras su marcha a LIV

J. M. Augusta

No hay nombres sobre la mesa, pero Jon Rahm admite que su fichaje por la Liga saudí ha generado tensiones en jugadores del PGA Tour. "Sabía que iba a pasar, me lo esperaba, faltaba saber quién...", cuenta el vasco después de la cuarta jornada del Masters, donde cede la chaqueta verde tras un resultado final de +9 (como Olazabal), el peor de su trayectoria en este campo. "En algunos sí me lo esperaba. Y luego de otros pensaba que iban a estar más secos y me dieron un abrazo. Mis amigos siguen siendo mis amigos. Y el que cambie la opinión sobre mí...", completa Rahm.

El español asegura que nada de eso le ha distraído en el juego, aunque su golf haya estado lejos del que le hizo campeón. Como símbolo, el hoyo 2. En tres de las cuatro rondas (menos el sábado) aterrizó en el búnker de la derecha de este par cinco de 585 yardas (535 metros), el más largo del recorrido. Y en ninguna de las cuatro vueltas consiguió arañar ni un impacto a una parada en la que presenta sus mejores estadísticas en su carrera en el torneo (un acumulado de -20): par, par, par



Rahm, en la salida del tercer hoyo en Augusta. JUSTIN LANE (EFE)

y *bogey*. Es la primera vez desde que Rahm compite en Augusta, en 2017, en la que no rebaja ni un golpe a este hoyo en toda la semana.

a este hoyo en toda la semana. el que luc El paso atrás frenó un esperan-

zador arranque con birdie. El vasco volvió a pisar el acelerador con otro en el 3, un par cuatro corto en el que lució esas manos mágicas para salir del búnker. Y en el 7 se inventa otra genialidad. Después de visitar los árboles de la derecha, consume un golpe en volver a la calle y entonces... ¡pum!, bingo desde 73 metros. Pero es un espejismo. Bogey en el 8, doble en el 10, bogey en el 11... En la casa club entrega una tarjeta de +4 en el día para +9 en el torneo. Es su resultado más abultado desde que en 2017 debutó en el torneo con +3. Hasta ahora solo había empeorado ese registro en 2022, con +4. Es además la primera vez que no consigue bajar del par en ninguna vuelta: 73, 76, 72 y 76 golpes.

Rahm volverá a la Liga saudí del 26 al 28 de abril en Adelaida. Por delante tiene también otros ocho torneos de LIV, entre ellos la cita en Valderrama del 12 al 14 julio, los tres grandes que restan de la temporada (PGA, US Open y Open Británico) y los Juegos de París. DEPORTES EL PAÍS, LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

# Laprórroga



Valverde, con la Copa del Rey conquistada por el Athletic el sábado 6 en Sevilla. ALEJANDRO RUESGA

RELATOS DE UN AMATEUR GALDER REGUERA

### El triunfo del buen hombre

e encontraban celebrando en el centro del campo de La Cartuja cuando alguien le dijo a Ernesto Valverde que todos irían corriendo para cantar con el fondo de los aficionados del Athletic. Él tenía la copa en la mano. Tomaron posiciones. Se hizo una cuenta atrás: tres, dos, uno y el míster voló hacia el fondo. Pero nadie le siguió. La plantilla al completo se quedó en el círculo central aplaudiéndole en la distancia, mientras la grada coreaba su nombre y apellido, el del hombre que, por fin, cuarenta años después, había conseguido el título más ansiado por la afición rojiblanca. Ese pequeño engaño le dio el protagonismo que merece y siempre intenta evitar y nos permitió rompernos la manos aplaudiéndole. Unos segundos después, como apurado por ser el centro de todas las miradas, Valverde dejó la copa en el suelo, hizo un gesto al equipo, que corrió ahora sí hacia ella y se echó a un lado. Yo pensé: he ahí un buen hombre.

El Athletic Club es el fruto de innumerables semillas plantadas durante 125 años por otros tantos hombres y mujeres. De ellos no solo heredamos un sentimiento, como reza el tópico, sino algo que es mucho más importante: una manera de relacionarnos con ese sentir. En mi caso es mi aitite y

el momento que determina la manera en la que veo esos colores es uno compartido con él. Pero no fue una celebración, sino una reprimenda. Ocurrió en un partido cualquiera en San Mamés. Yo tenía diez años e insulté a un rival que fingía revolviéndose en el suelo perdiendo tiempo. No sé cuál fue el insulto. Tampoco importa. Pero en cuanto salió de mis labios, aitite me fulminó con la mirada y con un tono severo señaló al suelo y exclamó: "Eso aquí no". Oh, cuántas veces he vuelto a ese momento. Recuerdo su mirada decepcionada y mi dolor porque sentía que había mancillado San Mamés, un lugar sagrado para él, con mi comportamiento.

A partir de aquella enseñanza, con el tiempo aprendí que el gran valor del Athletic es una manera de ser v de comportarse. Entendí que es por eso por lo que tanto queremos a Iribar y por lo que en todos lados le cantan que es "cojonudo". Comprendí por qué pudiendo marcar un gol, Zarra lanzó el balón fuera no una, sino dos veces, cuando un rival estaba lesionado. Comprendí por qué nos aplaudían en otros estadios, por qué cuando viajábamos como afición mucha gente nos recibía con una sonrisa. Estas semanas he vuelto a vivir todo esto: en Sevilla los días antes de la final, en la afinidad de la afición con la ciudad.

La plantilla se quedó en el círculo central aplaudiendo a su técnico, Valverde

El gran valor del Athletic es una manera de ser v de comportarse

Y después del partido, con las lágrimas de Óscar De Marcos, que nunca para de correr, que lleva años negando la ley universal de conservación de la energía; con el beso feliz de Unai Simón a Agirrezabala; con Iñigo Lekue acordándose de su aita en el balcón del Ayuntamiento; con todos y cada uno de los jugadores recordando a quienes les precedieron en el vestuario y no pudieron levantar la Copa, entonando un "por mí y por todos mis compañeros".

Se habla demasiado de los valores del deporte, pero sin explicitarlos. Como todo, depende de las personas. En malas manos (o pies) el deporte puede ser ganar a toda costa, pasar por encima del rival, destrozarse el cuerpo por un resultado, exprimir a las personas hasta llevarlas al límite de la destrucción mental. Pero en las adecuadas puede ser trabajo en equipo, cuidar del que tienes a tu lado, esforzarte un poco más porque tu compañero hoy no tiene el día, acordarte en tu éxito de todos aquellos que lo hicieron posible. Necesitamos más de las segundas, porque el deporte es talento, pero también es una manera de comportarse, de comprometerse. El talento es individual, se tiene o no se tiene y eso se termina en uno; pero el compromiso nos interpela y nos alcanza a todos, se contagia y crea sociedad. Esas son las semillas de las que hablaba antes. El Athletic es, debe ser, una constitución sentimental, más una manera de actuar que de ser, un territorio de buenos hombres, de buenas mujeres. El Athletic es la mirada de mi aitite. El Athletic es Ernesto Valverde en el césped de La Cartuja encarnando el triunfo de una manera de hacer, la suya, que es también la del club que ama y ha vuelto a hacer campeón, un buen campeón.

### La agenda

### Lunes 15

Fútbol. LaLiga. Osasuna -Valencia. (21.00, Dazn) Tenis. Conde de Godó. Hasta el 21. (RTVE).

### Martes 16

Fútbol. Champions. Vuelta de cuartos. Barça -PSG y Dortmund - Atlético. (21.00, Movistar LC). Baloncesto. Euroliga. Play in. Maccabi -Baskonia (19.00, Movistar Deportes). Efes - Virtus (20.00, Movistar D.) Baloncesto. NBA. Play in. Hasta el 19. (Movistar).

### Miércoles 17

Fútbol. Champions. Vuelta de cuartos. City -Madrid y Bayern - Arsenal (21.00, Movistar LC).

### Jueves 18

Fútbol. Europa League. Vuelta de cuartos. West Ham - Leverkusen / Roma - Milan / Marsella Benfica / Atalanta Liverpool. (21.00, M+ LC).

### Viernes 19

Baloncesto. Euroliga. Play in. Perdedor del Maccabi - Baskonia contra ganador del Efes - Virtus, con la última plaza playoff en juego. (Movistar). Fútbol. LaLiga. Athletic -Granada (21.00, Movistar).

### Sábado 20

Fútbol. LaLiga. Celta - Las Palmas (14.00, Movistar), Rayo - Osasuna (16.15, Dazn), Valencia Betis (18.30, Movistar) y Girona -Cádiz (21.00, Dazn). Baloncesto. NBA.

Arrancan los playoffs.(M+)

### Domingo 21

Fútbol. LaLiga. Getafe Real Sociedad (14.00,





### Para leer

### Temporada de remontadas

### PEDRO ZUAZUA

En los 90 minutos que dura un partido de fútbol pueden suceder muchas cosas, pero la realidad es que, por lo general, acontecen más bien pocas. Y ahí está la gracia. La hinchada acude al estadio con la ilusión de presenciar el pequeño milagro del gol, que se produce con la cadencia necesaria para renovar la fe.

A veces, incluso, el milagro sucede de una forma estéticamente bella -- un remate, una jugada colectiva- o estadísticamente muy improbable -- una remontada en los minutos finales, un tiempo añadido en el que pasan más cosas que en la hora y media previa-.

Y así, el hincha regresa a su casa feliz, confiado en que volverá a presenciar un nuevo milagro en la siguiente cita de su equipo. Es probable que lo envuelva en un halo de pesimismo, pero las briznas de esperanza serán lo que lo lleve de nuevo al estadio, como cada domingo.

Salvo, claro, que el hincha sea del Real Madrid. En sus 122 años de historia, el club blanco ha construido una relación especial con la victoria y con las gestas, hasta el punto de que la afición blanca asume los retos como una posibilidad de agrandar su leyenda. Historia de las míticas remontadas del Real Madrid (Almuzara) es el libro en el que el periodista Salva Martín recoge esos partidos en los que el equipo de Chamartín necesitaba ganar por una cantidad determinada de goles y lo conseguía.

Desde aquellos octavos de final de la Copa de Europa frente al Derby County -el Madrid perdió por cuatro goles a uno; el equipo inglés no imaginaba que su nombre se quedaría unido para siempre al concepto de remontada- a la locura de 2022, con el PSG, el Chelsea y el Manchester City que entendieron perfectamente cómo funciona el Real Madrid.

Un libro que revive la pasión de aquellos partidos... y deja abierta la puerta a las gestas que están por hacer.



Joaquín de Luz, en diciembre en el Teatro de La Zarzuela de Madrid. CLAUDIO ÁLVAREZ

Joaquín de Luz Director de la Compañía Nacional de Danza

# "Me hubiera gustado seguir al frente, por el proyecto y por los bailarines"

El madrileño presenta su último programa como responsable de la agrupación antes de ser relevado en agosto

### MERCEDES L. CABALLERO Madrid

El 26 de marzo, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) del Ministerio de Cultura, órgano del que depende la Compañía Nacional de Danza (CND), anunció que no renovará a Joaquín de Luz (Madrid, 48 años) como director de esta agrupación señera. Su reinado ha sido corto: apenas cinco años, reducidos a tres y medio con el parón que supuso la pandemia. Sobre todo si se compara con otras direcciones (Nacho Duato de 1990 a 2010, y José Carlos Martínez de 2011 a 2019) y con la reluciente y dilatada trayectoria que De Luz venía desarrollando como bailarín solista v principal en compañías ilustres como el American Ballet Theatre y el New York City Ballet, en la que

llevaba bailando 16 años cuando decidió dejarla para venirse a dirigir la CND. "Si hubiera podido elegir, me hubiera gustado seguir al frente de la Compañía Nacional de Danza. Por el proyecto y por los bailarines", declara en un despacho de la compañía. ¿Se va contento a pesar de todo? "Mucho. Estos días la gente me llama preocupada después de la noticia para preguntarme cómo estoy. Y la verdad es que estoy bien. Hemos trabajado duro para llegar hasta aquí y me alegra despedirme con un programa tan completo e importante como el que presentaremos en los Teatros del Canal".

Se refiere a las tres obras que dibujan su última velada como director de la CND y donde sobresa-le Le jeune homme et la mort, un clásico firmado por Roland Petit, que se vio por primera vez en 1946 en París y que pocos colectivos están autorizados para representar. "Luigi Bonino, que es el creador encargado de reponerla en nombre de Roland Petit, me ha contado que son muchas las compañías que quieren hacer esta pieza y se les ha negado. Así que lo sentimos como un regalo y un privilegio".

Este hito de la danza, que contará con tres elencos diferentes de la CND, se verá junto a las obras Heatscape, del coreógrafo Justin Peck, y Cantata, de Mauro Bigonzetti. Un programa de una hora y 45 minutos para el que las entradas llevan semanas agotadas. "Estoy seguro de que si nos hubieran programado un mes, un mes hubiésemos llenado el teatro". ¿Por qué cree que la danza, en general, sigue teniendo tan poco espacio en las carteleras? "No lo sé, pero los datos son alarmantes y alguien debería tomar responsabilidades. Se necesita más compromiso y apoyo y una financiación pública y privada, como ocurre en otros países con ley de mecenazgo".

De los 10 objetivos que De Luz se propuso cuando llegó a dirigir la CND (pueden leerse en la web de la institución) sobresale el de proporcionar una identidad propia que situara a esta entidad como una pieza sólida del ballet clásico y neoclásico de dentro y fuera del país. Confiesa no haber tenido tiempo: "Ya ha sido un milagro haber subido la calidad de esta compañía en tan solo tres años y medio. Crear una identidad propia

requiere mucho tiempo y trabajo". ¿Y sobre lo de darle voz a más coreógrafas? "Bueno, han pasado nueve mujeres frente a 22 hombres creadores. Si se compara con otras compañías tampoco está tan mal. Es un tema que me preocupa, pero me importa sobre todo la paridad de oportunidades en general. Hay muy poco creador o creadora que trabaje con zapatillas de puntas, que es el lenguaje con el que creo que la CND puede beneficiarse más. Y esto ha sido un problema para mí porque me hice una hoja de ruta que no ha sido fácil cumplir".

Pregunta. ¿Siente que ha podido trabajar con libertad?

"Llegué con ganas de cambiar cosas y me di con un muro de realidad. No se podía"

"Ha sido un milagro haber subido la calidad en tan solo tres años y medio" Respuesta. Nunca es como te lo cuentan, siempre es bastante peor [ríe]. Todo el mundo sabe que el sistema del Inaem es antiguo y tiene sus dificultades. Me ha faltado tiempo, pero artísticamente me siento satisfecho. Y es en lo único en lo que he tenido mano y que realmente es de mi competencia.

P. ¿Qué ha sido lo más duro?

R. Llegué con mucho impetu, fuerza y ganas de cambiar cosas, y me di con un muro de realidad que me mostró que no se podía. No pretendo tirar balones fuera, es con lo que me he encontrado.

P. ¿A qué se refiere?

R. Al poco apoyo a la danza que hay en este país, a la ausencia de referentes entre los más jóvenes. Si les preguntas quién es Antonio Gades, Nacho Duato o María de Ávila, no lo saben. Hay gente estupenda haciendo cosas muy importantes en la danza a quienes se les abre los brazos fuera del país. Todo esto me sorprendió mucho cuando volví.

P. ¿Le han molestado las críticas?

R. Yo he crecido con la adversidad: mi padre se oponía a que bailara, tuve que dejar mi país, me lesioné y me dijeron que no bailaría más... las críticas no me asustan y respeto todas las opiniones. Creo que cuando hay precariedad se dan este tipo situaciones. Ahí fuera hace mucho frío para la gente que no tenga opciones. Yo las tengo, no he necesitado estar aquí y lo he hecho encantado.

P. ¿Ha reflexionado sobre por qué no han querido renovarle o alguien se lo ha explicado?

R. Bueno, desde el Inaem se dijo que se busca "una nueva mirada que responda a esta nueva etapa" [tras el relevo de Miquel Iceta por Ernest Urtasun]. No sé a qué se refieren. El tiempo es muy sabio y supongo que en su momento tendremos más información.

P. ¿Qué consejo daría a la próxima persona que dirija la Compañía Nacional de Danza?

R. Es difícil aconsejar a una persona que aún no se sabe quién es ni la intención ni motivación que tendrá. Seguramente será española y conocerá cómo es la cosa. Yo no lo sabía. A mí me dieron muchos consejos, incluido el de "no vengas". Pero tenía una motivación clara, que era trabajar en favor de la compañía. Iluso de mí.

P. ¿Qué será lo próximo, se ha planteado montar su compañía?

R. Me han llamado para ofrecerme cosas, también para volver a EE UU. Pero quiero pensarlo todo con calma. De momento, acompañar a los bailarines de la CND hasta agosto que termina mi contrato. Y si a alguien se le enciende la bombilla y quiere apoyar la formación de una compañía asociada a alguna comunidad autónoma, yo, encantado. Tenemos plazas muy importantes como el Palau de les Arts de Valencia o el Teatro de la Maestranza donde puede encajar una estructura así. 42 CULTURA



Ilustración del tratado Controversia de Nobilitate, de Buonaccorso da Montemagno. GETTY

Un curso de la Fundación Santa María la Real muestra los mitos y verdades sobre la existencia de los religiosos

# Vida de monje en los monasterios medievales

MANUEL MORALES Aguilar de Campoo

Madrugones, rezar, labores en la huerta, rezar, copiar códices, rezar, curar enfermos, rezar, y todo ello vistiendo un modesto hábito y viviendo en castidad. Esta es la imagen fijada de cómo vivían los monjes en los monasterios de la Edad Media, sobre todo gracias a películas como El nombre de la rosa, que adaptó la novela de Umberto Eco. Sin embargo, ¿era realmente así? ¿Había esas bibliotecas grandiosas? ¿Sus condiciones eran misérrimas? Sobre estas cuestiones departieron este fin de semana seis expertos en un curso organizado por la Fundación Santa María la Real en Aguilar de Campoo (Palencia). Si empezamos la visita monástica por el scriptorium, el espacio destinado para copiar libros, y la biblioteca, la catedrática de Paleografía (escritura antigua) y Diplomática (estructura de documentos) Marta Herrero de la Fuente enfrió algo las expectativas: "Sabemos muy poco de cómo eran, y no había scriptorium en todos los monasterios". Dependía de sus recursos.

"Lo que conocemos es gracias a lo que se producía en esos lu-

gares, los códices y documentos", añadió Herrero en el curso, titulado El monasterio románico y sus espacios: de lo espiritual a lo material, dirigido por el historiador de arte Pedro Luis Huerta Huerta, que tendrá una segunda convocatoria a finales de julio. "Los libros se guardaban como tesoros, pero en distintos espacios, como se hace hoy en las casas". Además de en la biblioteca, se podían encontrar "en el altar, en la sacristía; los de materia médica en la enfermería y los de lectura para la liturgia, en el armarium, una especie de hornacina que se localizaba en el claustro". Herrero indicó que la media de libros en la biblioteca de un monasterio de los siglos XI y XII podía rondar "los 40 y 50, casi todos litúrgicos".

En cuanto a los monjes copistas, "solían ser dos o tres y solo se dedicaban a eso". No se reservaba un espacio específico para el scriptorium, "podía ser cualquier lugar que les viniera bien". "Normalmente, estaba en una zona caliente para que no sufrieran por el frío las pieles empleadas para los pergaminos". ¿Cuánto tiempo podía llevarles copiar un códice? "En los colofones [anotaciones al final de los libros] a veces decían

lo que habían tardado, que podían ser seis o siete meses, pero hubo casos de hasta dos años, eran libros de 400 folios (800 páginas) que medían unos 40 por 50 centímetros".

"Eran monjes especializados, sabían latín, tenían conocimientos de gramática y retórica clásicos y debían interpretar textos complicados por sus grafías y abreviaturas. Escribían cuidadosamente con una pluma de oca o ganso que afilaban continuamente con una cuchilla para que no se convirtiera en un cepillo que hiciese las letras gruesas". El material lo obtenían del monasterio, "como las pieles del ganado, que se rascaban con un cuchillo en el scriptorium para que pudiera escribirse sobre ellas".

También intervino en esta 25ª edición de los cursos sobre románico el historiador de la Medicina Fernando Salmón Muñiz, quien quiso "atajar prejuicios como que los monjes despreciaban su cuerpo y sufrían con resignación". "En el espacio monástico, un enfermo era un lastre porque alteraba el funcionamiento del conjunto". Salmón señala que los Dedicaban seis horas diarias a tareas litúrgicas y tenían bibliotecas pequeñas

Algunos se hacían pasar por enfermos para comer carne, que estaba prohibida

conocimientos médicos bebían del mundo grecolatino, de lo que se llamó humoralismo, que las enfermedades se producían por desequilibrios de los cuatro humores que tenía el cuerpo: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra.

Para prevenir dolencias "se les practicaban sangrías", podían ser hasta seis al año, de hasta dos litros de sangre, "y todos tenían que pasar por ello", apostilló el doctor en Historia del Arte Pablo Abella Villar, técnico de la Fundación



Monasterio de Santa María de Matallana, en Villalba de los Alcores (Valladolid), en una imagen de la arqueóloga Ester Penas.

Santa María la Real (que invitó a EL PAÍS). Abella añadió que por la debilidad posterior a la flebotomía se les concedían tres días en la enfermería; y calentitos, porque era una zona calefactada. Encima, se les permitía comer carne (que estaba prohibida) porque su dieta era "a base de pan, verduras y fruta". Un paraíso terrenal que provocó "casos de monjes que se hacían pasar por enfermos". Cuando un religioso enfermaba de verdad, se le permitía quedarse unos días en su celda, "y si no se recuperaba pasaba a la enfermería", añade. "Allí, se le daban unas hierbas porque los monjes no tenían conocimientos médicos. Solo cuando el enfermo estaba grave se recurría a un médico, al que se pagaba".

### Donaciones de reyes

Aunque haya quien piense que todo esto era una vida mortificante, Abella recuerda que los monasterios surgían por donaciones de terrenos y bienes de reyes o nobles porque creían que esas buenas acciones les darían el pasaporte a una vida celestial cuando murieran. "Los monasterios cistercienses eran grandes centros de producción económica. Tenían huerta, granjas, palomares, piscifactorías, molinos... y quienes ingresaban en ellos solían pertenecer a familias pudientes".

El catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid José Luis Senra Gabriel y Galán disertó sobre el peso que tenían "las liturgias procesionales en el interior del monasterio". Es decir, que los monjes hacían cortas procesiones los domingos y en época pascual en las que recorrían parte del recinto conventual. Senra analizó también la importancia de algunos espacios monásticos, como la sala capitular, "en la que los miembros de la comunidad religiosa dirimían asuntos temporales y donde se amonestaba a los monjes que se habían saltado el reglamento". Esto es, se les llamaba a capítulo. Y el refectorio o comedor, que con el tiempo, mostraban una arquitectura más grandiosa.

Vincent Debiais, catedrático de Paleografía de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, habló de las inscripciones funerarias en los monasterios, "algo que los visitantes no suelen tener en cuenta". "En la catedral de Girona, por ejemplo, hay 444 inscripciones". "Han sido elementos frágiles porque se han destruido o desplazado. Por cada una conservada, se calcula que 20 han desaparecido".

Para no acabar hablando de difuntos, mejor recordar lo que contó a EL PAÍS la profesora Herrero cuando Umberto Eco estuvo en Burgos y quiso visitar el monasterio de Santo Domingo de Silos. "Le enseñaron unos códices, de algunos de ellos hablaba en El nombre de la rosa. Vimos que no decía nada y nos extrañó. Enseguida nos dimos cuenta de que, en realidad, estaba emocionado, casi llorando. Sabía de la existencia de esos códices, pero no los había visto nunca". EL PAÍS, LUNES 15 DE ABRIL DE 2024 CULTURA

Decenas de autores debaten sobre literatura y el acceso a los jóvenes en el 2º Congreso de Escritores de Puerto Rico

# Los escritores invitan a su fiesta a las nuevas generaciones

### BERNA GONZÁLEZ HARBOUR San Juan

¿Escribir sigue teniendo sentido? ¿Qué motiva a un autor? ¿Van a incorporarse los jóvenes habitantes obsesivos de las redes a la comunidad lectora o hay que tirar la toalla? Más de 30 autores de múltiples países han debatido sobre todo esto en el 2º Congreso Internacional de Escritores de Puerto Rico, una fiesta para entrar en contacto con los estudiantes curiosos de la nueva generación. Especialmente desde un rincón del mundo que se ha levantado tras el dramático paso del huracán María, que mató a casi 5.000 personas y extendió un sentimiento de abandono por parte de Washington desde este Estado Libre asociado plantado entre el Caribe y el Atlántico.

Y es que los grandes protagonistas del Congreso no fueron los autores, o no solo, sino cientos de jóvenes de colegios públicos de Puerto Rico que se sentaron en las gradas y lanzaron preguntas de largo aliento a las estrellas, desde el Nobel francés Jean-Marie Gustave Le Clézio al premio Cervantes Sergio Ramírez, el Pulitzer Hernán Díaz, destacadas autoras como Mariana Enriquez, Guadalupe Nettel o Rita Indiana, entre otros llegados de España, Nicaragua, Argentina, Cuba, Colombia, México, República Dominicana y el país anfitrión, Puerto Rico.

Le Clézio, que cumplió 84 años

en pleno congreso, hizo un generoso ejercicio de aproximación a los estudiantes de secundaria de Caguas (Puerto Rico) al recordarles que literatura es El Quijote, como literatura es el intercambio oral entre los indígenas de una selva de Panamá en la que vivió o lo que ellos, activos comunicadores a través de las redes, pueden contarse en ellas. "Un libro es una voz, manda un mensaje, una mirada del mundo, invita a compartir y eso no es muy diferente de lo que hacían los indígenas en la selva o lo que os contáis en las pantallas. Es una necesidad importante para el ser humano: sea hoy, en tiempos de Homero o de Cervantes".

También coincidió en ese camino heterodoxo para llegar a la literatura la mexicana Laura Niembro, directora de Contenidos de la Feria del Libro de Guadalajara (FIL), que repartió consejos entusiastas para elegir el libro apropiado: "No lean las contraportadas. El libro les va a hablar por sí solo, se lo prometo. Abran el libro y lean cualquier párrafo. Si en ese párrafo hay algo que les llama la atención, ese será un libro para ustedes. Lo importante no es si está escrito en tablillas de arcilla, papel o digital, lo importante es la historia, su sustrato inmaterial", respondió a quienes preguntaron cómo elegir un libro en medio de una oferta masiva.

Particular furor causó la argentina Mariana Enriquez, dueña



Los escritores Laura Restrepo y Sergio Ramírez, el martes en Caguas (Puerto Rico). THAIS LLORCA (EFE)

Cientos de alumnos de colegios públicos del país preguntaron a los literatos

A la cita acudieron el Nobel Jean-Marie Gustave Le Clézio o el Pulitzer Hernán Díaz de una voz propia que ha esculpido con historias de terror. "Yo uso lo real como punto de partida, pero la realidad no se parece nada al realismo. La realidad es una barbaridad, un disparate. Eso sí, me sirve para arrancar con algo conocido y después distorsionarlo", confesó la autora. "Usamos la ficción para nombrar aquello para lo que no tenemos palabras", aseguró Rita Indiana. La escritora dominicana, también música, relató cómo el heavy metal la ayudó, le sirvió de bálsamo y terapia cuando su padre fue asesinado, un hecho que se rodeó de silencio cuando su familia no lo comunicó en su escuela y que ella empezó a procesar inmersa en su música. Iron Maiden se sumó a la mitología griega y la Biblia que, como aseguró, es lo más metal que puede

hallarse. "Todos esos mundos empezaron a encontrarse".

 - ¿Y no tienen miedo a hacer daño a su familia al escribir?-. preguntó una estudiante a Nettel.

 La mejor estrategia es escribirlo como si nadie lo fuera a ver. porque te lo debes a ti misma. Como un diario secreto. Y después ya verás qué cortas, si lo quemas, pero hay que hacerlo. Poner un candado a lo que escribes, para empezar-, respondió la autora.

José Manuel Fajardo, coordinador del festival, reconoció que la conexión con los jóvenes es su obsesión: "¿Cómo salto este foso, el que vemos y sentimos con ellos? ¿Cómo transmitir el amor a la literatura a las nuevas generaciones?", se preguntó. A lo que Helena Sampedro, autora portorriqueña, remató: "Nunca se rindan".

UNIVERSOS PARALELOS / DIEGO A. MANRIQUE

# Cookie Mueller: sonriendo hasta el desastre final

debilidad: me fascinan las crónicas vividas de los años hippies, cuando el mundo se volvió del revés. Resulta alucinante pensar en redes clandestinas de apoyo que funcionaban incluso a escala internacional. Como las que protegían al apóstol del LSD, Timothy Leary, tras organizar su fuga de una cárcel californiana. Confesiones de un adicto a la esperanza (Página Indómita) está escrito durante la huida, lo que implica —cuidado— que abunden las elipsis y los detalles camuflados.

La mayor delicia reside en encontrar aventuras hippies incrustadas en libros inesperados. Como *Last Chance Texaco*, de la cantautora Rickie Lee Jones. Una autobiografía cruda, que revela lo que hay detrás de esa imagen de bohemia exquisita. Desde 1969, cuando tenía 14 años, hasta que alcanzó la mayoría de edad, se escapaba regularmente por toda la Costa Este de Norteamérica, desde Mazatlán hasta la Columbia Británica.

Tuvo suerte. Cuando era detenida, se encontró con algunos policías comprensivos; sus amargados padres acudían al rescate. Entre tanto, se fue desilusionando de las monedas de uso común en la época: "Era evidente que mi cuerpo era lo único que servía para que me alimentaran o que ofrecieran la famosa hospitalidad hippy. Simulaban que aquello era el amor libre pero, una vez que te usaban, volvían a los viejos roles de las películas de los años cincuenta".

Last Chance Texaco no ha sido traducida. Sí acaba de aparecer Caminar por aguas cristalinas en una piscina pintada de negro (Los Tres Editores), un risueño best of a partir de artículos y columnas de Cookie Mueller. Famosa como actriz de John Waters y del cine underground neoyorquino, Cookie también vivió el San Francisco florido de 1967. Ahí conoció a la Familia (pero no a su líder, Charlie Manson), se dejó liar por el satanista Anton LaVey y el más torpe de sus discípulos, fue violada por un militante negro.

Pudo ser verdad o incorporar fantasías: Cookie no aceptaba que la veracidad fastidiara un buen relato. Hay otras historias que exhiben la textura de lo vivido, como la invitación al Festival de Cine de Berlín, donde acude con el cineasta Amos Poe cargando drogas... y descubre que en el Zollbehörde (Servicio de Aduanas) están frotándose las manos ante tan llamativos visitantes.

Una persona con menos aplomo hubiera pedido conmiseración, redactando un Mis peores aventuras. Pero la protagonista de Caminar por aguas cristalinas en una piscina pintada de negro apechuga con todo: se apunta a viajar al Caribe en un velero tripulado por amigos sin experiencia náutica, sobrevive al encoñamiento de un asesino en serie, soporta unas vacaciones con una amiga en Sicilia, donde el acoso masculino es abrumador ("quizás no están acostumbrados a las rubias de Estados Unidos"). Cookie se rebela contra su fama: "¿Por qué todo el mundo cree que soy una salvaje? Lo que ocurre es que tropiezo con lo salvaje, que se cruza en mi camino".

Cookie se lanza al mundo con los ojos muy abiertos y experimenta la amabilidad de los extraños. En la Italia peninsular se enamora del que será su gran compañero, Vittorio Scarpati. Hasta que tropiezan con el monstruo del sida. Cookie y su marido mueren a finales de 1989. Siguiendo sus instrucciones, sus cenizas están repartidas en-

tre cuatro continentes.

44 CULTURA



Mijaíl Gorbachov y George H. W. Bush, en la Casa Blanca en 1990. PETER TURNLEY (GETTY)

La segunda parte de la docuserie 'Momentos decisivos' evoca el impacto de la bomba atómica y el choque entre Este y Oeste

# La Guerra Fría, vigente e inacabable

### HÉCTOR LLANOS MARTÍNEZ Madrid

Hay instantes en la historia capaces de cambiar el mundo para siempre. Ocurrió con el atentado de las Torres Gemelas en 2001 y antes con el Proyecto Manhattan, tan de actualidad por el éxito en cines de la oscarizada Oppenheimer... y por los titulares de la prensa. La serie documental de Netflix Momentos decisivos comenzó analizando el 11-S y ahora se convierte en una antología con una segunda temporada centrada en la bomba atómica, la Guerra Fría y su infinidad de conexiones con el presente.

Comenzando con la proliferación de armas nucleares, esta no ficción recorre en nueve episodios el conflicto entre los bloques del Este y el Oeste, pasando por el colapso de la Unión Soviética, el ascenso de Vladímir Putin y su invasión de Ucrania en 2022.

Si la primera víctima de una

guerra es la verdad, ¿qué ocurre en tiempos de vídeos deepfake y noticias falsas? "El mundo en el que vivimos hace que los enfrentamientos bélicos se libren también en el mundo virtual, en internet y redes sociales", comenta el director de la serie, Brian Knappenberger (Pensilvania, Estados Unidos, 53 años). "Es alarmante comprobar cómo la historia [el retorcerla y tergiversarla] se ha convertido en un arma bélica. Analizar con objetividad el pasado nos puede dar pistas de

las intenciones reales de la Rusia actual, en contraste con el que es su discurso oficial", defiende en conversación telemática a mediados de marzo desde Nueva York, días antes del atentado contra la sala de conciertos Crocus en Moscú.

Para el estadounidense, la narrativa fue importante en la I Guerra Mundial, lo fue todavía más en la II Guerra Mundial y se convirtió en uno de los elementos clave en la Guerra Fría. "La propaganda siempre ha sido un arma poderosa en las guerras, pero en pleno siglo XXI, lo es aún más", continúa.

En esta segunda tanda de Momentos decisivos presenta a lo largo de 10 horas el resultado de más de 100 entrevistas realizadas en siete países de todo el mundo. Con ellas, intenta revelar historias profundamente personales que muestran el impacto actual de la Guerra Fría. Hablan desde algunos de los supervivientes de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima hasta líderes mundiales de hoy y de ayer, incluido el presidente ucranio Volodímir Zelenski, así como figuras políticas prominentes como el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el exdirector de la CIA Robert Gates y la exsecretaria de Estado de EE UU con George W. Bush, Condoleezza Rice.

Curiosamente, fue George H. W. Bush, presidente de Estados Unidos cuando cayó el muro de Berlín, quien dijo en ese instante: "La Guerra Fría ha acabado y nosotros la hemos ganado". "La Guerra Fría nunca acabó; puede que solo esté comenzando", reacciona el director ante la cita que él mismo ha recordado. Esta serie propone a la audiencia que se plantee si ese hito unificador entre la Alemania del Este y del Oeste acabó con ese conflicto entre los dos grandes bloques políticos o si, por el contrario, solo fue un espejismo histórico.

La idea con la que concibieron esta segunda temporada de Momentos decisivos era crear un relato más o menos cronológico y con el foco puesto en las armas nucleares. Justo dos meses después de comenzar la producción de esta temporada, Rusia invadió Ucrania.

Putin definió la ruptura de la Unión Soviética como una de las mayores tragedias geopolíticas de la historia. "Nos dimos cuenta de que ya no se trataba de un documental histórico, sino de la reflexión sobre un asunto muy presente. La Guerra Fría estaba definitivamente empezando a calentarse. En estos momentos, saber lo que ocurrió entonces es crucial para entender al mundo actual", concluye Knappenberger.

"Hoy los conflictos también se libran en el mundo virtual", afirma el director

La producción aborda del colapso de la URSS a la invasión de Ucrania

La estructura de los episodios cambió a partir de ese momento: los responsables de la serie decidieron comenzar cada uno de ellos con un fragmento de actualidad, seguido de los créditos y más tarde del relato cronológico que tenían pensado contar desde el principio.

"El orden mundial, la democracia y la seguridad en Europa se encuentran en estos dos últimos años en un limbo del que todavía nos estamos preguntando cómo terminará", advierte el director. "Ahora mismo, hay páginas web que simulan los efectos del uso de armas nucleares en Europa y muestran cómo podrían destruir Londres por completo. El nivel al que hemos llegado a normalizar este asunto sí que es completamente nuevo, así que no está de más recordar el diálogo que se estableció en torno a él durante la Guerra Fría", defiende Knappenberger.

Serie de animación 'X-Men'97'

# La Patrulla X trasciende la nostalgia

ENEKO RUIZ JIMÉNEZ

La nostalgia emborrona nuestros recuerdos. ¿Era una serie o película de nuestra infancia buena de verdad, o lo que recordamos es el momento en el que la vimos? Con la serie animada de X-Men de los noventa, la conclusión es clara: la música de su cabecera era automáticamente pegadiza y tenía tramas mejor adaptadas que en cualquiera de las películas. Pero no, no era tan buena como la re-

cuerda la nostalgia. Sirvió, eso sí, para abrir a Marvel un mundo en el que Stan Lee había intentado introducirse durante años, y, de paso, dar a conocer las viñetas a miles de lectores. Aunque mejor que permanezca en el recuerdo que en la revisión.

La nostalgia es un germen que infecta no solo la mente, sino también una industria del entretenimiento embobada por hacer feliz a ese niño interior. Esa industria ha creado una generación de espectadores que quiere



Una imagen de X-Men '97.

regresar una y otra vez a los iconos de su infancia pero, al mismo tiempo, pide que no cambien nada de lo que recordaba, ni cómo eso les hacía sentir, olvidándose de cómo ha cambiado el mundo en estas décadas. Ese mismo síntoma volvió a la palestra con el estreno de la serie animada X-Men '97 en Disney+, vendida con un enganche nostálgico demasiado fácil que continúa las tramas de la original, pero que, sorprendentemente, ha sabido adaptarse a los tiempos en los que se lanza. Tanto que supera a la original en el uso de la animación y en la profundidad de sus tramas.

La Patrulla X nació en 1963 como los odiados y perseguidos del
mundo de las capas y poderes y
la discriminación siempre estuvo en el centro. Primero fue como metáfora de Martin Luther
King (Charles Xavier) y Malcolm
X (Magneto), y luego, con las películas de Bryan Singer, con los
mutantes, que descubren sus poderes siempre en la adolescencia,
pareciendo más que nunca un espejo LGTBI.

X-Men '97 podría haber sido una simple excusa para la nostalgia. Y no solo no lo es, sino que además tiene mimbres para convertirse en una de las mejores adaptaciones de los mutantes en audiovisual. Una que respeta la idiosincrasia de sus personajes para machacarla por completo.

GENTE 45

Apodada la Magnolia de Acero y especialista en divorcios, Fiona Shackleton ha representado a Carlos III o Paul McCartney, y ahora llevará el caso de Sacha Baron Cohen

# La letrada británica más cara y temida

### EVA MILLÁN Londres

Es una verdad mundialmente reconocida, adaptando un poco el arranque de la famosa novela Orgullo y prejuicio, que en un divorcio, especialmente el de una gran fortuna, ganan los abogados. Pero Fiona Shackleton (Londres, 67 años), la llamada Magnolia de Acero de la industria legal británica, inicialmente siempre recomienda no separarse. Es probable que quien ha sido descrita por Spear, la biblia del sector, como la "más temida y reverenciada" en su campo se lo plantease a quien los medios aseguran que es su más reciente clienta, la actriz Isla Fisher, quien el 5 de abril anunció el fin de su matrimonio de 14 años con Sacha Baron Cohen. Pero cuando la decisión está tomada, Shackleton pasa despiadadamente a la acción.

Su historial de casos abruma por el perfil alto de sus representados. Desde el actual rey de Inglaterra, Carlos III, cuando en 1996 completó su divorcio de Diana de Gales, hasta Paul Mc-Cartney en su correosa batalla judicial contra su segunda mujer, Heather Mills, quien se llevó menos de una quinta parte de los 125 millones de libras (unos 145 millones de euros) que le demandaba al ex-Beatle. La reacción de ambas mujeres ante el incisivo estilo de Shackleton no podría ser más opuesta: mientras la anterior princesa de Gales le mandó un enorme ramo de flores y una tarjeta de agradecimiento al concluir el proceso - pese a ser la responsable de que Lady Di perdiese el codiciado título de Su Alteza Real-, Mills derramó sobre la cabeza de la abogada una jarra de agua en la última sesión de su divorcio, el 17 de marzo de 2008.

Shackleton abandonó el Tribunal Superior de Londres con el pelo todavía húmedo y fue la única vez que se la ha visto en público sin lucir una cabellera perfecta. Su extremadamente pulida apariencia, con cada uno de sus cabellos rubios en su lugar, sus coloridos trajes y sus habituales grandes pendientes han contribuido al sobrenombre que aumenta su leyenda, pero también han sido utilizados maliciosamente para desacreditarla. A ella no parece importarle, admite que "adora la ropa" (en el año 2000 mostró a la revista Vogue su armario, que contaba con 36 trajes, 24 vestidos y 85 pañuelos) y la considera su "equipamiento de batalla".

Más cruel resulta el desdén con el que algunos en la industria ven su historial académico, ya que, frente a las matrículas de honor en Oxford o Cambridge, de las que presumen parte de los



Fiona Shackleton y Paul McCartney, en Londres en 2008. DANIEL BEREHULAK (GETTY)

pesos pesados del universo legal británico, Fiona Shackleton se licenció en la Universidad de Exeter con la nota más baja. En parte, ella lo atribuye a su dislexia, pero como evidencia de su habilidad retórica para poner hasta aparentes flaquezas a su favor, dice que se ha convertido en un "ejemplo" para personas que, como ella, no alcanzaron la excelencia en los estudios.

De hecho, de adolescente su vocación era la medicina, pero sus profesores le dijeron que no tenía el cerebro. Pero el derecho tampoco fue su primer destino tras terminar el instituto. Se formó en cocina en la escuela Le Cordon Bleu, trabajó en caterings de salones de conferencias y no obtuvo su licencia para ejercer como abogada hasta 1980. Seis años después, ya era socia del bufete Farrer & Co, que contaba con la familia real británica entre su exclusiva clientela y, hoy en día, Shackleton aún representa a los príncipes Guillermo y Enrique, los hijos de Carlos III y Diana de Gales. El 21 de diciembre de 2010, la reina Isabel II la nombró en Westminster baronesa vitalicia de Belgravia, uno de los distritos más acomodados de Londres.

La experiencia inicial, sin embargo, fue amarga. En una inusual entrevista con el *Financial Times* a finales de 2020, confesó que había sufrido acoso laboral, espeSe calcula que la abogada cobra entre 800 y 1. 400 euros por hora

El historial de sus casos abruma y siempre recomienda no romper la pareja cialmente por ser judía y por su dedicación como madre de sus por entonces dos hijas pequeñas: siempre abandonaba la oficina a las 17.30 para asegurarse de que llegaba a tiempo de acostarlas. La adversidad, no obstante, aumentó su determinación y le dio los nervios de acero que la llevarían a la estratosfera del firmamento legal.

Su nombre comenzó a sonar públicamente en 1996, con el divorcio de otro de los hijos de Isabel II, el hoy caído en desgracia príncipe Andrés. Fue precisamente el dominio desplegado durante el proceso de su separación de Sarah Ferguson lo que a la letrada le abrió la puerta, ese mismo año, a trabajar en disolver el matrimonio de los príncipes de Gales y, a su vez, constituyó el catalizador que convenció a Paul McCartney de contratarla para su única ruptura matrimonial. Cuando la reclutó en 2007, el cantante era el cliente con más activos que Shackleton había representado. Pero fue en 2016 cuando la abogada selló el acuerdo de divorcio más elevado de la historia británica: 453 millones de libras (529 millones de euros) para Tatiana Akhmedova, exmujer del magnate ruso de la energía Farkhad Akhmedov.

Los perfiles que acumula su currículum profesional son eclécticos, pero tienen un hilo común: el de ser grandes fortunas, algo que parece obligado si se tiene en cuenta que se calcula que Shackleton cobra entre 700 y 1.200 libras por hora (entre 800 y 1.400 euros). Aparecen desde Madonna, con su divorcio del director Guy Ritchie, a uno de los dos hermanos fundadores del grupo Oasis, Liam Gallagher. También la princesa Haya Bint al-Hussein de Jordania, exmujer del dirigente de Dubái.

### Imagen de estabilidad

Ouizá como fórmula no necesariamente intencionada de compensar la vida personal de sus clientes, ella es la imagen de la estabilidad: desde 2001 trabaja en el mismo bufete, el prestigioso Payne Hicks Beach, y está casada desde hace más de tres décadas con Ian Shackleton, a quien conoció en la universidad. Considera que el éxito de su matrimonio radica en que se dan "suficiente espacio juntos y separados". "Tuve la ventaja de haber trabajado en derecho de divorcio durante bastante tiempo antes de casarme, por lo que podía ver quién aparecía. La conclusión es que la amabilidad lo es todo", dijo a Financial Times. Ella misma financió un proyecto de investigación de su universidad para educar a niños en materia de relaciones y elegir bien pareja.

Ante las dificultades, su consejo siempre es el mismo: "¿Odias a tu cónyuge más de lo que quieres a tu hijo? Los niños son niños durante muy poco tiempo, piensa a largo plazo, sé flexible, quiere a tu hijo". Y cuando les explica a sus acaudalados clientes a qué se enfrentan con un divorcio, la advertencia es elocuente: "Puede ser tortura rápida o lenta".

### Crucigrama / Tarkus

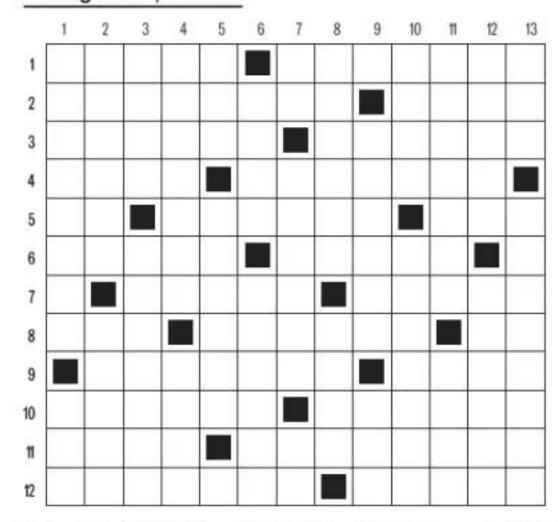

Horizontales: 1. El del himno de la República. Lleva la tinta consigo / 2. Trabajar los paños el batán. Jugada de rugby para sacar una falta / 3. Hortaliza de hoja. Recibió y aposentó / 4. Reflejo de un tejido. De hidromasaje lo son los jacuzzis / 5. El final del Hobbit. Sudoríficas instalaciones. Imita el ruido relojero / 6. Por ellos pueden atravesarse los ríos a pie. Se quejó airadamente, puso el "\_" en el cielo. En el símbolo del cobalto / 7. Final de temporada. Para crear el grado superlativo. Decoran / 8. En la de Arosa está Boiro. Es Girona para los catalanes. Abreviado Real Decreto / 9. Provoques agravio. "Dame pan, y '\_' tonto" / 10. Acortar camino. Pasarlos significa tener dificultades/ 11. Se cure. Cavidad cardiaca con forma de saco / 12. Deje maravillado. Unos peques.

Verticales: 1. Revitalizar. Mango o asidero / 2. La buena música "\_" a bailar. les griegas / 3. La Pfeiffer tiene varias. Sin tabiques de separación, el local / 4. Pecaminosamente comilones. Para aclarar la garganta / 5. Organizado al principio. Reparte o atribuye tarea. En lápices de mina blanda / 6. Prohibición tribal. Mejorar a base de malas artes / 7. El Coeficiente Intelectual. La ciudad turca de los gatos. Fue decapitado / 8. Herir con la zarpa. Lo mismo que huesera / 9. El romano cincuentón. Renuncia a favor de otro. Lo pide el cajero automático / 10. De él al odio hay un paso, dice el refrán. Vierte de un idioma a otro / 11. Unidad explosiva de bombas atómicas. En Gipuzkoa, con industria ferroviaria / 12. Deja planchado. Móntole pieza a pieza / 13. El demandado por pitorreo (?). Ciertas mujeres de sangre azul.

Solución al anterior. Horizontales: 1. La velada en Benicarló / 2. Agasajar. Ovni / 3. Tuits. IATA. VC / 4. I. Notas. Impía / 5. RFA. Reyes. Ler / 6. Aspar. Dura. L / 7. FR. Arena. Ogro / 8. Ices. Audacia / 9. S. Morse. Liosa / 10. Cuasi. Ruin. ET / 11. ARN. SGAE. Ebro / 12. Llegar. Sesgos. Verticales: 1. Latir. Fiscal / 2. Agu. FARC. URL / 3. Vainas. Emane / 4. Esto. Pasos. G / 5. Lastrar. Risa / 6. Aj. Aéreas. GR / 7. Daisy. Nuera / 8. Ara. Edad. Ües / 9. E. Tisú. Alí. E / 10. Noam. Rocines / 11. BV. Plagio. BG / 12. Envie. Rasero / 13. V. 1 horizontal. Atos.

### Ajedrez - Torneo de Candidatos / Leontxo García



### Golpe importante de Nakamura

Blancas: H. Nakamura (2.789, EE UU). Negras: F. Caruana (2.803, EE UU). Apertura Española (D02). Torneo de Candidatos (8° ronda). Toronto (Canadá), 13-4-2024.

A nadie le extraña que Nakamura siga siendo peligroso aunque empezase mal el torneo. Pero si que Caruana, 2º del mundo, juegue tan mal: 1 e4 e5 2 Cf3 Cc6 3 Ab5 a6 4 Aa4 Cf6 5 d3 Ac5 6 0-0 d6 7 c3 0-0 8 Te1 Ce7 9 Cbd2 Cg6 10 Cf1 d5 (novedad) 11 exd5 Cxd5 12 Ab3 (el truco es 12 Cxe5 Axf2+! 13 Rxf2 Cxe5, con el jaque en f6) 12... c6 13 d4 exd4 14 Cxd4 Cf6!? (innecesaria porque no se ve nada malo para las negras tras 14... Db6; pero Caruana busca una posición con peón aislado en d4 para bloquearlo) 15 h3 Axd4 16 cxd4 Cd5 17 Ac2 Ae6 18 Cg3 Cdf4 19 Te4 Cd5 20 a3 Te8 21 Ad2 Cf6 22 Ag5 h6 23 Axf6 Dxf6 24 Dd2 Dg5 25 Te3 Cf4 26 h4

Dd5?! (es curioso que el 2º mejor del mundo tome este tipo de decisiones; hace un siglo, el gran teórico del ajedrez Nimzóvich dejó claro que bloquear un peón aislado con la dama no puede ser bueno —salvo excepciones— porque basta con atacarla con una pieza menor para romper ese bloqueo, como hará Nakamura, quien desde aquí ya tiene ventaja; era mucho mejor 26... Dd8, para bloquear en d5 con el caballo) 27 Te4 Cg6 28 Tae1 Cf8 29 Te5 Dd8 30 h5 (era aún más fuerte 30 Df4!, para seguir con Ch5 y un ataque fortísimo) 30... Ad7?! (Caruana juega con fuego; aún tenía el recurso 30... Df6! 31 Ce4 Dh4, aunque las blancas estarían claramente mejor tras 32 Cc5) 31 T×e8 A×e8 32 Cf5 Df6 33 Db4 b5? (es como si Caruana hubiera perdido de pronto la capacidad para oler el peligro; había que jugar 33... Ad7, aunque 34 D×b7 —también es bueno, aunque menos claro, 34 Ce7+ Rh8 35 Te3— 34... A×f5 35 A×f5 Td8 36 Ae4 D×d4 37 Af3, daría mucha ventaja blanca) 34 Ce7+ Rh8 (diagrama) 35 Cd5!, y Caruana se rindió.

### Sudoku

| 6 |   |   |   |   | 3 |   |   | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 9 |   |   | 8 |   |   | 4 |   |
|   |   | 4 | 7 |   |   | 8 |   |   |
| 9 |   |   |   | 6 |   | 7 |   |   |
|   | 3 |   |   |   |   |   | 2 |   |
|   |   | 7 |   | 5 |   |   |   | 3 |
|   |   | 1 |   |   | 2 | 9 |   |   |
|   | 2 |   |   | 1 |   |   | 3 |   |
| 7 |   |   | 9 |   |   |   |   | 8 |

© CONCEPTIS PUZZLES.

FÁCIL. Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna, ni en cada cuadrado.

# Solución al anterior 6 9 1 3 8 4 5 7 2 2 3 7 1 5 9 4 6 8 8 4 5 6 2 7 9 3 1 1 6 2 5 7 8 3 4 9 4 5 3 9 1 2 7 8 6 9 7 8 4 6 3 2 1 5 7 8 6 2 3 5 1 9 4 3 2 9 8 4 1 6 5 7 5 1 4 7 9 6 8 2 3

Más pasatiempos en juegos.elpais.com

### España hoy



### Descenso térmico en la mitad norte. Algunas tormentas

El día sigue bajo el dominio de las altas presiones.

Los vientos del noroeste favorecerán la entrada de aire relativamente frío que afectará a la mitad oriental.

Por tanto, hoy la nubosidad será abundante, principalmente durante la primera mitad del día en el norte de Galicia y litoral Cantábrico, con algunas precipitaciones. Parcialmente nuboso en la mitad oriental y durante la primera mitad del día en Aragón, Valencia y Baleares con intervalos nubosos y aguaceros tormentosos en Pirineo, zonas de Cataluña y este de La Mancha. Poco nuboso en el resto peninsular y Canarias. Descenso térmico en la mitad norte peninsular, más acusado en los valores diurnos. J. L. RON

### Mañana



### Indicadores medioambientales

| Calida | d del aire |        |        |        | MALA OREG | ULAR BUENA |
|--------|------------|--------|--------|--------|-----------|------------|
|        | BARCELONA  | BILBAO | MADRID | MÁLAGA | SEVILLA   | VALENCIA   |
| MAÑANA |            |        |        |        |           |            |
| TARDE  |            |        |        |        |           |            |
| NOCHE  |            |        |        |        |           |            |

### Temperaturas de hoy y promedios históricos (°C)

|                     | BARCELONA | BILBAO | MADRID | MÁLAGA | SEVILLA | VALENCIA |  |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|--|
| MÁXIMA              | 24        | 16     | 28     | 29     | 31      | 25       |  |
| PROMEDIO<br>MÁXIMAS | 16,6      | 17,5   | 19,5   | 21,6   | 23,4    | 20       |  |
| MÍNIMA              | 14        | 12     | 16     | 15     | 13      | 13       |  |
| PROMEDIO<br>MÍNIMAS | 8,8       | 7,1    | 8,4    | 11,7   | 10,8    | 10,8     |  |

#### Agua embalsada (%) Actualización semenal SEGURA JÚCAR **EBRO** DUERO GUADIANA GUADALO. ESTE 24,3 55,8 74,8 51,2 46,2 AÑO MEDIA 74.7 62,3 56,7 55,4 43,7 49,5 75,6 10 AÑOS

| Concentración de CO <sub>2</sub> Partes por millón (ppm) en la atmósfer |                     |                |                 |                 |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| ÚLTIMA                                                                  | LA SEMANA<br>PASADA | HACE<br>UN AÑO | HACE<br>10 AÑOS | NIVEL<br>SEGURO |  |  |  |  |  |
| 424,8                                                                   | 425,9               | 422,68         | 401,36          | 350             |  |  |  |  |  |

Fuentes: NOAA-ESRL / World Air Quality Index / Ministerio para la Transición Ecológica. Promedios históricos de las temperaturas desde 1926 (Barcelona), 1947 (Bilbao), 1920 (Madrid), 1942 (Málaga), 1951 (Sevilla) y 1937 (Valencia).

elpais.com/especiales/ranking-de-temperaturas/

### Sorteos



### GORDO DE LA PRIMITIVA

Combinación ganadora del domingo:

1 3 30 37 48 Nº CLAVE 7

### BONO LOTO

Combinación ganadora del domingo:

9 10 18 33 34 43 C44 R9

### SUELDAZO DEL DOMINGO

19254 SERIE 003

### TRÍPLEX DE LA ONCE 035

### SUPER ONCE

Combinación ganadora del domingo:

19 23 24 31 33 37 45 48 51 54 55 59 63 65 70 71 75 77 79 85

TELEVISIÓN EL PAÍS, LUNES 15 DE ABRIL DE 2024 47

EN ANTENA / JIMINA SABADÚ

### El desatino de Rodolfo Sancho

ómo explicar el inmenso desatino de las declaraciones que Rodolfo Sancho ha escupido en el pasmoso documental de HBO. No hay una sola frase que no le deje fatal. Me cuesta escribir esto sin faltar a un señor que está viviendo un infierno. No sólo se da la circunstancia de que su hijo es un asesino confeso (luego se retractó), sino que se trata de uno no demasiado listo, y encima él, su padre, es un actor conocido, hijo a su vez de otro actor célebre. Rodolfo Sancho ya será, para siempre, el padre del tío que descuartizó a su amigo especial en Tailandia.

Todos sabemos que Rodolfo Sancho ha hecho este documental para pagar abo-

gados y para suplir ese oficio que ahora mismo no puede ejercer y que, la verdad, no sé si algún día podrá retomar. Ahora se entiende su antipatía para con la prensa (cosa que le reprenden desde los programas carroña que en un principio defendieron con uñas y dientes la inocencia del "chef").

No sé si sus desafortunadísimas declaraciones se deben a la asesoría del gabinete Balgafón Chippirrás o si son cosecha propia. Sólo sé que todos los que las hemos escuchado nos hemos llevado las manos a la cabeza. Desvaríos ("llevo toda la vida preparándome para esto"), humor involuntario ("mi hijo cocina de miedo"), desatinos ("[Daniel] está en una edad in-

fluenciable... tiene 29 años"), y muestras de nula empatía (referirse a Edwin Arrieta como "ese tipo") salpimentadas con declaraciones contradictorias (no sabía nada de Edwin, pero sí que tenían "una tarjeta de gastos compartidos" o que hacían viajes juntos, por ejemplo) y un lenguaje corporal delator (ni está cómodo ni parece pensar algunas de las cosas que dice).

Si algo ha conseguido este documental (aparte de pagar las elevadas facturas del proceso judicial) es hundir por completo la imagen de Rodolfo Sancho. Y só-



El caso Sancho.

lo llevamos dos días de juicio. Que alguien sujete a Rodolfo Sancho antes de que abra la boca otra vez. Dice que hay dos víctimas, las dos familias. Y no. Aquí sólo un señor ha sido asesinado, descuartizado, y esparcido por las aguas de Tailandia. Hay muchos damnificados, eso sí. Y un solo responsable: el tío que pensó que era buena idea cometer un deli-

to en un país como Tailandia, pagar con tarjeta, dejar cuchillos y tickets olvidados por media isla, y luego hacerse el loco en comisaría.

### programacion-tv.elpais.com

### La 1

### 6.00 Telediario matinal. 8.00 La hora de la 1.

'La hora de la política'. Magazine, presentado por Marc Sala y Silvia Intxaurrondo. 10.40 Mañaneros. Magacín de actualidad y entretenimiento presentado por Jaime Cantizano. (16). 14.00 Informativo territorial. 14.10 Ahora o nunca. 15.00 Telediario. 15.50 Informativo territorial. 16.15 El tiempo TVE. . 16.30 Salón de té La Moderna. Doña Carla empieza a sospechar sobre lo que le pueda ocasionar Jacobo. (12). 17.30 La promesa. (12). 18.30 El Cazador Stars. 19.30 El cazador. ■ 20.30 Aquí la Tierra. 21.00 Telediario. ■ 21.55 La suerte en tus

manos. . 22.05 4 estrellas. 'Donde caben dos, caben tres'. Marta y Paula terminan compartiendo celda del calabozo de Vera con una invitada inesperada que les rompe los esquemas. (12). 22.55 MasterChef. En el primer reto de la

noche los aspirantes descubrirán una caja misteriosa gigante con ingredientes gigantes que deberán repartirse por

parejas. 1.50 Comerse el mundo. La 2 6.00 La aventura del saber. 6.30 That's English. 7.00 Inglés online TVE. 7.25 Página 2. 'Mariana Enriquez'. 8.00 El Picasso español. 8.55 El escarabajo verde. 9.30 Aquí hay trabajo. 9.55 La aventura del saber. 10.55 El Mar Arábigo. 11.40 Culturas 2. **I** 12.10 Cine, 'La furia de los vikingos'. 13.40 Grandes viajes ferroviarios continentales. 14.45 Diario de un nómada. (7). 15.45 Saber y ganar. ■ 16.30 La soledad del leopardo. (7). 17.20 Supervivientes de la naturaleza. (12). 18.05 Un planeta espectacular. (7). 19.00 Se ha escrito un crimen. (7). 20.25 La 2 Express. ■ 20.35 Las recetas de Julie. 21.30 Cifras y letras. 22.00 Días de cine clásico. 'Aeropuerto'. Si alguien es capaz de mantener abierto el Aeropuerto Internacional

Lincoln durante la

general. (12).

peor tormenta de los

últimos 30 años es Mel

Bakersfeld, el director

'Juanito Valderrama, la

0.15 Documental.

### Antena 3

6.00 Remescar cosmética al instante. 6.15 Las noticias de la mañana. 8.55 Espejo Público. Magacín matinal presentado por Susanna Griso que incluye reportajes, entrevistas y debates relacionados. 13.20 Cocina abierta de Karlos Arguiñano. ■ 13.45 La ruleta de la suerte. 15.00 Noticias Antena 3. 15.30 Deportes Antena 15.35 Tu tiempo con Roberto Brasero. 15.45 Sueños de libertad. (12). 17.00 Pecado original. 18.00 Y ahora. Sonsoles. (16). 20.00 Pasapalabra. Presentado por Roberto Leal. 21.00 Noticias Antena 3. . 21.30 Deportes Antena 3. ■ 21.35 La previsión de las 9. . 21.45 El hormiguero 3.0. 'Ana Peleteiro'. Presenta Pablo Motos, 22.45 Hermanos. Berk está hundido. No puede creer que todo lo que ha confesado Aybike acerca de su vida sea verdad. Ayla intenta hablar con su hijo y explicarse, pero Berk está muy dolido y no

quiere verla. (7).

### Cuatro

7.00 Mejor Ilama a Kiko. 7.30 ¡Toma salami! 8.10 Planeta Calleja. 'Jorge Javier Vázguez'. 9.30 Alerta Cobra, 'El ex' y 'Testigo ciega'. (12). 11.30 En boca de todos. 14.00 Noticias Cuatro mediodía. 14.45 ElDesmarque Cuatro. (7). 15.00 El Tiempo Cuatro. 15.20 Todo es mentira. Programa de humor presentado por Risto Mejide. (7). 18.00 Tiempo al tiempo. 20.00 Noticias Cuatro. Presentado por Diego Losada y Mónica Sanz. . 20.40 ElDesmarque Cuatro. (7). 20.55 El Tiempo Cuatro. 21.05 First Dates. Presenta Carlos Sobera. 22.50 Martínez y Hermanos. 'Xuso Jones, Boris Izaguirre y María Escoté<sup>1</sup>, Dani Martínez charlará esta noche con el cantante, influencer y escritor Xuso Jones, con el también escritor y periodista Boris Izaguirre y con la diseñadora María Escoté. (16). 0.30 Martinez y

Hermanos. 'Santi Millán,

Carlos Areces, la Pija y la

2.00 ElDesmarque

2.30 The Game Show.

'El boom del sushi y la

3.10 En el punto de mira.

Madrugada. (7).

Quinqui'. (16).

### Tele 5

6.10 Reacción en cadena. 7.00 Informativos Telecinco matinal. 8.55 La mirada crítica. Ana Terradillos y Antonio Teixeira ofrecen lo más destacado de la actualidad. (16). 10.30 Vamos a ver. Magacín presentado por Joaquín Prat y Adriana Dorronsoro que centra su atención en los grandes temas de interés social y en la última hora del mundo del corazón. (16). 15.00 Informativos Telecinco mediodia. 15.30 Eldesmarque Telecinco. ■ 15.40 El Tiempo Telecinco. ■ 15.50 Así es la vida. (16). 17.00 TardeAR. (16). 20.00 Reacción en cadena. Concurso, presentado por lon Aramendis. 21.00 Informativos Telecinco noche. 21.35 Eldesmarque Telecinco. ■ 21.45 El Tiempo Telecinco. ■ 21.50 Supervivientes Última Hora 2024. (16). 22.50 Mental Masters. Goyo Jiménez, Bibiana Fernández, Nerea Garamendia, Carlos Baute, Matías Prats Chacón y Samantha Hudson son los concursantes de esta noche. (12). 0.25 Mental Masters.

### La Sexta

6.00 Minutos musicales. 6.30 Remescar cosmética al instante. 7.00 Previo Aruser@s. 9.00 Aruser@s. Presentado por Alfonso Arús. (16). 11.00 Al rojo vivo. Presentado por Antonio García Ferreras. Programa de información de la actualidad, con entrevistas y un debate plural. (16). 14.30 Noticias La Sexta. ■ 14.55 Jugones. ■ 15.20 La Sexta Meteo. ■ 15.45 Zapeando. Programa presentado por Dani Mateo que. junto a su grupo de colaboradores, comenta la actualidad televisiva con humor e ironía. (7). 17.15 Más vale tarde. Presentan Cristina Pardo e Iñaki López. 20.00 Noticias La Sexta. 21.00 La Sexta Clave. 21.30 El intermedio. 22.30 Cine. 'Frente al tornado'. Los habitantes de una pequeña ciudad estadounidense tendrán sólo 13 minutos para buscar refugio antes de que el mayor tornado que se ha visto en años asole la ciudad, mientras luchan por salvar sus vidas y a sus seres queridos. (16). 1.00 Cine. 'Tempestad

### Movistar Plus+

6.35 Whitney. 'Lo tenía

todo: voz. talento, belleza, presencia, actitud'. 8.35 Espacio M+. 'Stella Maris, La Mesías, El Musical'. 8.40 Documental. 'Las Kardashian: una dinastia multimillonaria'. 10.15 DeportePlus+ con Juanma Castaño. 11.20 Frida. 'Vida y dolor', 'Amor y pérdida' y 'Ha nacido una estrella'. 14.10 Documental. 'La revolución de la pildora'. 15.00 Documental. Impuros'. . 16.10 Cine, 'Modelo 77'. . 18.15 Documental. Titanic: la creación de un gigante'. El 14 de abril de 1912 el hundimiento del Titanic se convirtió en uno de los mayores naufragios de la historia. Su construcción fue un verdadero desafío. ¿Qué hazañas de ingeniería exigió la creación de este gigante? ■ 19.10 ¿Cómo lo hariamos hov? 'Titanic'. 20.04 Ilustres Ignorantes. 'Compañeros de trabajo'. ■ 20.30 InfoDeportePlus+. 21.00 El día después. 22.00 Documental. 'Narco Circo: El narcoestado'. 23.00 Documental. 'Muros: Me tienes que esperar'. 0.05 La Resistencia.

Presenta David Broncano.

1.20 Condena.

### Telemadrid

■ PARA TODOS LOS PÚBLICOS

6.00 Zapsports. ■ 6.15 Telenoticias Telemadrid. 6.35 Deportes Telemadrid. 6.45 El Tiempo en Telemadrid. 7.00 Buenos días. # 11.20 120 minutos. (7). 14.00 Telenoticias. ■ 14.55 Deportes. ■ 15.20 El Tiempo. ■ 15.30 Cine, 'Un niño grande'. Will es un londinense de 38 años, rico, soltero, mujeriego y que evita toda responsabilidad. Acaba de descubrir que una buena táctica para conseguir mujeres disponibles es meterse en un grupo de ayuda a padres y madres sin pareja. (7). 17.15 Disfruta Madrid. 19.00 Madrid Directo. 20.30 Telenoticias. ■ 21.15 Deportes. ■ 21.30 El Tiempo. ■ 21.35 Juntos. (7). 22.30 Cine. 'Spartan'. El marine Robert Scott está acostumbrado a las misiones de alto riesgo y posee unas extraordinarias habilidades para el espionaje. Su último cometido es encontrar a Laura Newton, la hija universitaria de un poderoso miembro del gobierno. (18). 0.20 Cine. 'Madre'. (16). 2.35 Atrápame si puedes.

# elviajero



## Elige tu destino

ártica'. (7).

Lugares acogedores, rutas sorprendentes, destinos increíbles y muchos planes para tus próximas escapadas están esperando que los descubras en la sección especializada en viajes de EL PAÍS.



**EL PAÍS** 



Santiago Íñiguez de Onzoño, en el campus de IE University en Madrid. JAIME VILLANUEVA

CARMEN SÁNCHEZ-SILVA

### Madrid

Santiago Íñiguez de Onzoño (Madrid, 61 años) es el presidente ejecutivo de IE University. También es un escritor incansable. El año pasado publicó su tercer libro y este acaba de lanzar Pensadoras y visionarias. Las ideas de diez filósofas aplicadas a la gestión (Lid). Aprovecha sus largas vacaciones de docente y su casa en Brasil, "donde no hay conectividad", para retirarse a escribir. "A concentrarme y a atender a la inspiración", afirma. Con esta obra ha conectado dos de sus pasiones: la filosofía (es doctor en Filosofía Moral) y la gestión empresarial, presente en el día a día de su trabajo. En ella destaca hechos como que la primera universidad fue fundada por una mujer en Fez (Marruecos), porque cree que "hace falta rescatar la historia y los hitos femeninos, que no se realzan lo suficiente".

Pregunta. ¿Está de moda la filosofía?
Respuesta. Sí. La gran ventaja de este auge es que tiene un foco divulgativo que intenta contestar a esa necesidad de las personas de dar respuesta a los grandes interrogantes de su vida. Cosa que es muy buena para la filosofía, que siempre se ha visto como una disciplina hermética, críptica, cerrada al mundo en general. Desde que se convirtió en disciplina académica, con Kant en el siglo XVIII, todos los artículos especializados que\*

CONVERSACIONES A LA CONTRA

"Hay que rescatar los hitos

Santiago Íñiguez de Onzoño

Presidente de IE University y filósofo

"¿Por qué no tomar pastillas que estimulen la sociabilidad? Mientras no afecten a la personalidad..." se publican siguen ese lenguaje hermético que los hace inaccesibles al público general.

P. ¿Por qué ha elegido escribir de mujeres filósofas?

R. La filosofía es el área de las Humanidades donde hay menos mujeres en el mundo académico. Incluso en los países más progresistas como Australia o Canadá, el porcentaje de catedráticas o titulares de departamento no supera el 35%, cuando en el resto del área de Humanidades su presencia es dominante. Existe un sistemático relegamiento de la mujer en la filosofía. Me manifiesto abiertamente defensor de las cuotas: si no se toman medidas para que el cambio suceda, hacen falta décadas.

P. ¿Y por qué esas 10 pensadoras?

R. La selección ha sido fundamentalmente por la utilidad de sus ideas para la gestión de la empresa. Desgraciadamente, no hay muchas más mujeres que estén en la categoría de filósofas. Las sospechosas habituales son estas, lideradas en el siglo XX por Simone de Beauvoir. Pero luego hay pensadoras, y por eso utilizo el título de pensadoras, a las que no se reconoció como filósofas; no se les daba esa categoría por ciertas connotaciones machistas como que no habían pasado por el camino académico o no se las reconoció en la comunidad de filósofos. Es el caso de Ayn Rand o Simone Weil.

P. ¿Cuál de las pensadoras es su preferida? Y no vale barrer para casa y decantarse solo por la española.

R. Adela Cortina es ejemplar. Ha acuñado la palabra aporofobia, el odio a los pobres, que es lo que muchas veces hace reaccionar a la gente frente a la inmigración. Porque a los inmígrantes con dinero se les acoge con los brazos abiertos. Pero si tuviera que elegir pensadora, me ha impresionado mucho el trabajo de Patricia Churchland y una de las ramas que se está abriendo en filosofía: la neurofilosofía. Al final, el cerebro es lo más parecido al alma humana. Descartes y otros filósofos intentaban encontrar la conexión entre la mente y el cuerpo, y la medicina nos ha enseñado que el cerebro es el mando de control de nuestra personalidad, de nuestro cuerpo. Lo que está descubriendo la neurobiología es que mediante la aplicación de determinadas hormonas y tratamientos podemos mejorar la sociabilidad. Se está experimentando con animales y es concebible que en el futuro nos puedan insertar un chip en el cerebro capaz de memorizar, asociar y razonar. Y quién sabe si dentro de unos años existirá una pastilla de liderazgo que convierta a los profesionales de las empresas en personas con más carisma.

P. ¿Pero esa pastilla no nos haría tan de mentira como las fake news?

R. Siempre que no se abuse y esté supervisada por médicos, la píldora podría ser como tomar antidepresivos. ¿Por qué no ingerir pastillas que estimulen la sociabilidad? Mientras no trastoquen la personalidad... LUIS GARCÍA MONTERO

### Francisco Rico

eo el libro del profesor Francisco Rico sobre Petrarca que acaba de publicar la editorial Arpa. Nacido en Barcelona, la filología de Rico me ha unido a su ciudad. Cultura es todo lo que conforma nuestra vida. Siento que Barcelona forma parte de mí, es una de las ciudades de mi vida, gracias a las novelas de Rodoreda, Marsé y Vázquez Montalbán, o a los poemas de Gil de Biedma y Margarit, o a los ensayos de Rico sobre La Celestina, el Lazarillo y Don Quijote. La literatura no te da derecho a voto en unas elecciones, pero legaliza un sentido de pertenencia.

Este sentimiento, que pasa de la filología a la filosofía y la ética, quizá tiene que ver con lo que Rico nos ha enseñado sobre el humanismo. Al hablarnos de Petrarca, primero ofrece una biografía minuciosa del poeta, con todos los documentos y fuentes en latín que hoy se reparten por el mundo. Vamos de 1304 a 1374 y de una ciudad a otra. Pero las palabras y los hechos son inseparables de la vida, de nuestra vida de hoy. Igual es un vicio sentimental de la vocación, pero confieso que me he emocionado al leer la crítica que Petrarca recibió por su humanidad al contar en el África la agonía de un infiel, el cartaginés Magón. Al no ser cristiano, este moribundo no merecía respeto. Y Petrarca respondió: "Quid cristianum ibi, et non potius humanum omniumque gentium comune?". Es una buena pregunta para hablar del moribundo, su dolor, su vida y su muerte: "¿Qué es ahí cristiano, y no más bien humano y común a todas las gentes?".

Tomarse en serio una palabra en la interpretación de los manuscritos clásicos significó en el siglo XIV defender la dignidad humana frente a la servidumbre religiosa medieval. Palabra de los seres humanos, no de Dios. Por desgracia, seguimos con lo mismo en nuestra economía de las identidades cerradas. Muchas personas y muchos Estados no saben preguntarse lo que hay de nosotros mismos en cualquier genocidio.

